#### deportes

Los candidatos para cuidar la cinta de capitán de Messi

Con el rosarino ausente por lesión, De Paul, Cuti Romero o Dibu Martínez podrían llevar el brazalete en la selección de Scaloni



#### espectáculos

Un viaje a lo profundo del nuevo disco de Charly García

La lógica del escorpión trae canciones inéditas y nuevas versiones de otras conocidas; viejos amigos, como Pedro Aznar y David Lebón, son parte del equipo



## LA NACTON

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Críticas al Gobierno tras el decreto que limita el acceso a la información pública

TRANSPARENCIA. Organizaciones civiles y dirigentes expresaron fuerte preocupación

mentó ayer por decreto la ley de raleza" hacen "al ámbito privado acceso a la información pública y fijó nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo.

La nueva norma establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar

El presidente Javier Milei regla- los datos que "por su propia natudel funcionario". Incluso introduce el concepto de "buena fe", que permite sanciones a quienes la Justicia considere que abusan de los pedidos de acceso a la información.

La publicación motivó el enérgico rechazo de organizaciones de

la sociedad civil especializadas, como Fopea y Poder Ciudadano, que emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación" por el decreto y dijo que la nueva norma olvida que el principio fundamental "es que la información se presume pública y el secreto es la excepción". Página 8

#### **EL ANALISIS**

Prohibido preguntar: los secretos de Milei

Martín Rodríguez Yebra Página 10

## Córdoba, otra vez en vilo por los incendios



sociedad — CÓRDOBA. - Múltiples focos de incendio se propagaron ayer por la provincia de Córdoba, favorecidos por las altas temperaturas - se alcanzaron los 34°C-y el viento, y algunos aún ardían anoche; del combate de las llamas participaron bomberos y medios aéreos aportados por la provincia y el sistema federal. En la zona de Villa Yacanto, el fuego avanzó sobre las viviendas de una urbanización y fue necesario evacuar a sus habitantes. Página 24

## La Ciudad rediseña el secundario con más autonomía para cursar

REFORMA. Avanza un plan para que la modalidad del nivel medio se acerque a la universitaria; reuniones con gremios docentes y expertos

ño avanza en un plan para reformar la escuela secundaria, que comenzaría a aplicarse el año próximo en algunos establecimientos educativos. Si bien las reuniones con gremios docentes y expertos se realizan en medio de un fuerte hermetismo, trascendió que se busca una modalidad más cercana a la universitaria, que podría eliminarse la repitencia por añoy, en

El Ministerio de Educación porte- cambio, se repetirían asignaturas. A la vez, se fortaleceria el trabajo por áreas e interáreas. Además, se facilitaria que los docentes puedan tener más horas de clases en una misma escuela y así evitar que roten por distintas instituciones durante la jornada. Página 23

> La escuela, ante la exigencia del cambio cultural

Guillermina Tiramonti. Página 29

### La Justicia chavista pidió la captura de González

VENEZUELA. La fiscalía acusa al líder opositor de delitos de "terrorismo"

CARACAS (AP).-En la embestida más audaz del régimen chavista contra la oposición después de darle la victoria presidencial a Nicolás Maduro en un proceso fraudulento, un juez emitió la orden de captura para el excandidato Edmundo González Urrutia. acusado por la fiscalía general de delitos "asociados al terrorismo". González, con paradero desconocido, fue llamado a declarar en tres oportunidades y nunca asistió por temor a ser detenido luego de que su coalición publicó las actas que revelan el triunfo de la oposición y el fraude chavista el 28 de julio pasado. Página 2

#### Traspasan colectivos a CABA: no aumentarían

ACUERDO. Luego de tensas negociaciones, el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno, Jorge Macri, firmarán hoy un acuerdo para el traspaso a la Ciudad de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por territorio porteño. Luego, los equipos de ambas administraciones continuarán trabajando en una transición ordenada. En principio, la Ciudad absorbería el costo de los subsidios que paga la Nación y no aumentaría el boleto. Página 25

#### Rechazaron un pedido de Fernández para que no se abra el celular de Yañez

**DENUNCIA.** Finalmente, se peritará en Madrid. Página 16

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar FUERTE RECHAZO DEL GOBIERNO DE MILEI

#### Advertencia de la Cancillería

La cancillería argentina rechazó ayerla solicitud de aprehensión contra Edmundo González Urrutia y advirtió a la comunidad internacional "sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas".

#### "Terrorismo de Estado"

"La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro", dice el comunicado, que sostiene además que "la violentación de los derechos se da en un marco de terrorismo de Estado".

Crisis en Venezuela | EL RÉGIMEN AHOGA A LA CÚPULA OPOSITORA

## La fiscalía chavista pidió la captura del opositor Edmundo González

La dictadura de Nicolás Maduro lo acusa por la publicación de las actas electorales en un sitio web; los comicios fueron denunciados por fraude y no reconocidos por la mayoría de los países de la comunidad internacional



Edmundo González en su última aparición pública, el 30 de julio pasado, durante una protesta en Caracas contra el fraude del régimen chavista

CARACAS.— La fiscalía general de Venezuela emitió ayer una orden de captura contra el excandidato opositor Edmundo González Urrutia después de que se ausentara a tres citaciones del Ministerio Público por la publicación de actas electorales de las presidenciales del 28 de julio recopiladas en un sitio web que revela la victoria opositora.

El Ministerio Público, presidido por Tarek William Saab, férreo aliado del jefe chavista Nicolás Maduro, divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la "orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia" por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "forjamiento de documento público", "usurpación de funciones" y "sabotaje".

La solicitud de detención finaliza con la firma del fiscal Luis Ernesto Dueñez, fiscal auxiliar de la fiscalía 58 nacional.

González fue llamado por la fiscalía en tres ocasiones, la última el viernes pasado, para que declarara en una investigación penal abierta por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) obtuvo más votos que Maduro en los comicios del 28 de julio. Este resultado es respaldado por gran parte de la comunidad internacional.

González decidió no presentarse a ninguna de las tres citaciones.
El excandidato niega los cargos en
su contra y afirma que son un pretexto del gobierno para detenerlo.
Según el exdiplomático, la fiscalía
actúa como un "acusador político"
que lo sometería a un proceso "sin
garantías de independencia y del
debido proceso".

La fiscalía venezolana sostiene que González dijo públicamente que es uno de los responsables de la publicación de las actas electorales en la web opositora, en la que se revela el triunfo opositor en los comicios presidenciales con el 83,5% de las actas electorales y se expone el fraude del régimen chavista ejecutado desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), otro órgano controlado por Maduro que nunca publicó las actas de las elecciones.

El ente venezolano ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había "peligro de fuga" y "peligro de obstaculización" de la Justicía.

"Hay una tercera citación que enviaremos; son tres, como lo exige la jurisprudencia, una persona puede ser citada hasta un máximo de tres veces", dijo entonces Saab, uno de los halcones del chavismo. "De no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada", advirtió dicha citación, "se considerará que nos encontramos en presencia del peligro de fuga (...) y del peligro de obstaculización (...) por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión".

#### Respuesta de Machado

El opositor no tuvo apariciones públicas desde el 30 de julio, dos días después de la jornada de votación, y se desconoce su paradero. Junto a la líder opositora María Corina Machadodenunciaron la persecución de las autoridades.

Maduro pidió cárcel tanto para González como para Machado,

#### "YA HUELE A NAVIDAD"

Como lo hizo en 2020 y en 2021, el líder chavista, Nicolás Maduro, decretó ayer el adelantamiento de la Navidad para el 1º de octubre. "Es septiembre y ya huele a Navidad, y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1º de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad, dijo Maduro en Globovisón. también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos –dos de ellos, militares–, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos.

"Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos másyaumentar elapoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos", escribió en sus redes sociales Machado tras conocerse la orden de la fiscalía chavista.

En las elecciones de julio, Maduro, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por la autoridad electoral sin que se publicaran las actas oficiales de resultados.

El CNE aseguró que la PUD obtuvo 6,4 millones de votos, frente a los 5,3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder –copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación– arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro, 3,3 millones.

Los resultados anunciados oficialmente fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional por la falta de transparencia y la imposibilidad de verificar los votos.

Ante la ola de cuestionamientos y la presión internacional, Maduro solicitó al Tribunal Supremo

de Justicia –integrado por magistrados que formaron parte del gobierno– que hiciera un peritaje del proceso electoral. Este certificó el 22 de agosto pasado la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos. La Corte tampoco presentó pruebas que avalen la victoria chavista.

Tras esa decisión, la fiscalía incorporó presuntos delitos para investigar a González y a otros opositores. González cuestionó hasta ahora la actuación de la fiscalía por falta degarantías del debido proceso y señalóa Saab de "acusador político" que "condena por anticipado". El opositor se niega a ser sometido a una entrevista "sin que se precise en qué condición se espera que comparezca".

El 5 de agosto la fiscalía general abrió una investigación penal en contra de González y Machado-que promovió la candidatura del exdiplomático tras ser inhabilitada para competir en las elecciones- tras la petición que hicieron a militares y policías para que retiraran su respaldo a Maduro y no reprimieran las protestas.

"No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela", dijo la PUD la semana pasada. •

Agencias AP, AFP y Reuters

EL MUNDO 3 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## EE.UU. confiscó un avión de Maduro en República Dominicana

El Dassault Falcon 900EX fue adquirido de manera "ilegal", según el gobierno de Biden; traslado a Florida

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EEUU.

WASHINGTON.- Estados Unidos incautó ayer el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana y lo trasladó a Florida en una escalada de Washington contra Caracas a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en las que el jefe chavista se autoproclamó ganador para aferrarse al poder, pese a haber obtenido menos votos que el frente opositor liderado por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en Washington la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX que, según el gobierno norteamericano, es propiedad y opera para el beneficio de Maduro y personas vinculadas al régimen. El avión fue incautado en la República Dominicana y transferido al Distrito Sur de Florida a pedido de Estados Unidos a raíz de intentar encontrar una solución a "violaciones de las leves de control la crisis política en Venezuela. De de exportaciones y sanciones de momento, nada indica que esa so-Estados Unidos", indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Elfiscal general norteamericano, Merrick Garland, dijo en ese comunicado que el avión fue adquirido "ilegalmente" por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma, y "sacado de contrabando" de Estados Unidos para luego ser utilizado por "Maduro y sus amigotes". "El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó Garland.

Venezuela, por su parte, tachó de "piratería" la confiscación del avión, según un comunicado de la cancillería chavista.

"Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la república", señaló el texto.

"Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional", concluyó.

La medida del gobierno de Joe Biden marca un nuevo pico de tensión con Caracas y eleva la presión sobre Maduro a más de un mes de

las elecciones presidenciales de fines de julio en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral pese a que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayor cantidad de votos, según el recuento de actas disponibles.

La Casa Blanca, junto a otros países, entre ellos la Argentina, ha insistido en que Maduro debe reconocer su derrota y la voluntad del pueblo venezolano, y ha condenado la represión desplegada por el chavismo en Venezuela tras la elección para aplacar a la oposición.

"Esto envía un mensaje a la cima" del poder en Caracas, dijo un funcionario norteamericano a la cadena CNN, que adelantó la movida.

La administración de Biden mantiene una línea de conversación abierta con los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México, todos aliados del régimen, para lución esté cerca.

"En el mes transcurrido desde que los venezolanos acudieron a las urnas, Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esa elección, han proclamado falsamente su victoria y han llevado a cabo una represión generalizada para mantener el poder", dijo la semana pasada el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Estados Unidos aplaude el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos", agregó.

Miller dijo que, en lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, "Maduro ha aumentado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado por aferrarse al poder por la fuerza". Las acciones de Maduro han exacerbado la crisis venezolana y lo han dejado cada vez más aislado de la comunidad internacional, indicó el vocero del Departamento de Estado.

Además de proclamarse ganador en lo que la oposición ha denunciado como un fraude grosero, Maduro también convalidó su victoria con un fallo fabricado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que responde al mandatario.



El Dassault Falcon, en el aeropuerto de Fort Laudardale

## A los 87 años, Francisco inicia el viaje más extenso y desafiante de su papado

GIRA. Pese a sus sobresaltos en la salud, visitará durante 12 días Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur



Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL.-Doce días, 32.814 kilómetros, 44 horas de vuelo, cuatro países, dos continentes, 16 discursos.

El periplo que emprendió ayer el papa Francisco es la "madre de todos los viajes". Pese a los achaques y sus casi 88 años, que cumplirá el 17 de diciembre, volvió a subirse a un avión para regresar por séptima vez a Asia, donde cree que está el futuro de la Iglesia Católica, y para pisar por primera vez Oceanía.

El viaje papal a Indonesia –el país con la mayor población musulmana del mundo-, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur ya estaba en los planes en 2020, pero debió suspenderse por la pandemia de coronavirus.

Se trata de la gira más larga y desafiante de su pontificado, que despierta ciertos resquemores en el Vaticano. Será, en efecto, una maratón más que extenuante para cualquiera. Sin contar las largas horas de vuelo, el Papa deberá adaptarse a diversos husos horarios, a temperaturas tropicales, humedad altísima y, al mismo tiempo, a peligrosos y fuertísimos aires acondicionados.

"Me sorprendió mucho que el Santo Padre retomara la idea de este viaje. Es un signo de su cercanía paternal a lo que él llama 'periferias existenciales", dijo el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, de 67 años, en una entrevista con la agencia Fides.

Tagle, junto al arzobispo británico Paul Gallagher, el "canciller" del Vaticano, y el sustituto, monseñor Edgar Peña Parra, será parte del séquito papal en este viaje, en el que, por primera vez, viajarán también los tres secretarios privados del Pontífice.

Como en todos sus viajes de ida, el Papa partió desde el aeropuerto romano de Fiumicino pasadas

las 17, hora local (las 12 de la Argentina) con un vuelo de ITA que, tras 13 horas de viaje, lo llevará a Yakarta, primera etapa de la gira. Lo acompañan 75 periodistas, entre los cuales está presente LA NAcion, único medio argentino.

#### Expectativa

Más allá de la preocupación, hay gran expectativa por el viaje. Después de unas "vacaciones" en Roma en las que todos los días recibió gente-"a esta edad, si uno para es el fin", suele explicarles Jorge Bergoglio a quienes le aconsejan a frenar la máquina-, reina el entusiasmo en Santa Marta.

Aunque al principio de su pontificado solía decir que prefería no ausentarse demasiado del Vaticano, en los últimos años es claro que el Papa disfruta de sus escapadas internacionales, en las que retoma oxígeno.

Para Francisco, que de joven hubiera querido ser misionero en Asia, es allí donde está el futuro de la Iglesia Católica. De hecho, ya estuvo seis veces en este continente (Corea del Sur, en 2014; Sri Lanka y Filipinas, 2015; Myanmary Bangladesh, 2017; Tailandia y Japón, 2019; Mongolia, en 2023.

Mientras que en Occidente las iglesias católicas se vacían, en Asia, e incluso en un contexto comoel de Indonesia, donde los católicos son una minoría ínfima (3% de una población de 275 millones de habitantes), hay muchas más vocaciones y las comunidades católicas son vibrantes y respetadas. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, si el continente asiático en 1910 albergaba al 5% de la población católica (que ronda los 1300 millones), en 2010 pasó a representar el 12%.

Esta gira, sin embargo, no solo servirá para alentar a los fieles católicos, sino también para relanzar su más que importante papel en los cuatro países a nivel educativo, sanitario y de asistencia a los más necesitados.

El Papa aprovechará, además,

para reiterar su preocupación en favor del cuidado de los más pobres y de "la casa común", como Francisco llama a la Tierra.

En una gira a países lejanos ubicados en inmensos archipiélagos que fueron excolonias europeas, Francisco se dirigirá en Yakarta, la capital de Indonesia (donde estará del 3 al 6 de septiembre), a la mezquita más grande del sudeste asiático, desde donde insistirá sobre la importancia del diálogo interreligioso. En Papúa Nueva Guinea, país de mayoría cristiana marcado por la violencia tribaly desastres naturales como los tsunamis, las erupciones volcánicas y las inundaciones, y de enorme biodiversidad-estará allí del 6 al 9-, hablará sobre los efectos del cambio climático y la explotación salvaje de los recursos naturales. Allí se desplazará a una zona selvática del noroeste para visitar a misioneros argentinos.

En Timor Oriental, excolonia portuguesa y segundo país con más católicos de Asia después de Filipinas-donde estará del 9 al 11-, se verá salpicado por el escándalo de abusos protagonizado hace décadas por el ex obispo de Dili Carlos Felipe Ximenes Belo, aún considerado un héroe de la independencia y premio Nobel de la Paz en 1996. El Vaticano recluyó a Belo en Portugal, pero aún no ha sido expulsado del sacerdocio.

En la última etapa del periplo, el opulento e hiperdesarrollado Singapur (del 11 al 13), vivirá el contraste entre este pequeño país, centro financiero de Asia, y los anteriores países visitados, en los cuales gran parte de la población vive en la indigencia. Desde allí, donde la población predominante es de origen chino, tendrá una ventana directa hacia la superpotencia a la que sueña con visitar alguna vez y con la que intenta mejorar el vínculo. El Vaticano no tiene relaciones diplomáticas, pero firmó con Pekín un acuerdo para la delicada cuestión de la designación de obispos. •

## Los partidos alemanes sopesan la estrategia para aislar al grupo de extrema derecha

SHOCK. La victoria en Turingia y el avance en Sajonia de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales desafían la estabilidad de la coalición de Olaf Scholz

BERLÍN.- El triunfo anteayer de la extrema derecha en dos elecciones regionales en el este de Alemania provocó un terremoto político en el país y debilitó aún más la coalición de centroizquierda del canciller Olaf Scholz, cuando falta un año para los comicios legislativos.

Scholz pidió ayer a "todos los partidos democráticos" que formen "gobiernos estables sin la extrema derecha" en Turingia y Sajonia, donde Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo resultados récord.

nia. Debilita la economía, divide a la sociedad y arruina la reputación de nuestro país", dijo el líder socialdemócrata, en un mensaje en Facebook.

"Los resultados de la AfD en Sajonia y Turingia son preocupantes", dijo Scholz en declaraciones a la agencia Reuters. El canciller alemán aclaróque hablaba como diputado de su partido, los socialdemócratas (SPD), de centroizquierda.

"Nuestro país no puede ni debe acostumbrarse a esto. La AfD está dañando a Alemania. Está debilitando la economía, dividiendo a la sociedad y arruinando la reputación de nuestro país".

El partido de extrema derecha se convirtió anteayer en la primera fuerza política en Turingia y quedó por detrás de los conservadores en Sajonia, dos regiones de la antigua República Democrática Alemana (RDA), que estuvo en el bloque comunista bajo la órbita de la desaparecida Unión Soviética.

En Turingia, el partido, liderado en la región por Björn Höcke, una de las figuras más radicales de la formación, obtuvo el 32,8% de los votos, aunque es probable que no logre formar gobierno.

Höcke, un antiguo profesor de Historia condenado y multado dos veces este año por utilizar un lema nazi prohibido (ver aparte), sueña con gobernar y quiere ofrecer conversaciones a los demás partidos.

"Ya no hay política sin AfD", dijo Tino Chrupalla, copresidente de esta formación antiinmigración, conocido por su posiciones favorables a Rusia.

Todos los demás partidos ya se han negado a aliarse con él, pero "este cortafuegos antidemocrático no se puede mantener a largo plazo", dijo en el canal ARD Alice Weidel, copresidenta de AfD.

AfD tiene ahora una minoría de bloqueo en el Parlamento de Turingia, lo que entre otras iniciativas le permitiria evitar el nombramiento de jueces. En 1932 esta región fue la primera en llevar a los nazis al poder.

Los resultados del domingo son "un terremoto político en el este", según el diario Tagesspiegel, mientras que el Süddeutsche Zeitung hablade un "resultado alarmante para los demócratas".

En Sajonia, la AfD avanzó tres Agencias AFP y Reuters

puntos (30,6%), justo por detrás de los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) (31,9%), que también descartan cualquier alianza con la extrema derecha, pero intentarán formar una mayoría en el Parlamento regional de

Los resultados en estas regiones, donde la ultraderecha se ha arraigado en los últimos diez años, constituyen un nuevo revés para los tres partidos de la coalición gobernante en Alemania (socialdemócratas, "AfDestá perjudicando a Alema-verdes y liberales), antes de las elecciones legislativas de septiembre de 2025.

En las europeas de junio pasado, que definieron la composición del Parlamento Europeo y de los órganos ejecutivos de la Unión Europea, ya fueron duramente golpeados por la oposición conservadora y la extrema derecha.

#### Debacle

En Turingia, el partido SPD de Scholz registró su peor resultado en una elección regional, con apenas el 6,1% de los votos. Y en Sajonia obtuvo el 7,3%, menos que hace cinco años.

Los verdes y los liberales, socios del SPD en la coalición, se quedaron fuera del Parlamento de Turingia.

La CDU anunció que buscará formar coaliciones en los estados federados de Sajonia y Turingia. Sin embargo, se esperan prolongadas y complicadas conversaciones para formar gobierno en vista de los buenos resultados de la AfD.

El primer ministro de Sajonia, el conservador Michael Kretschmer, consideró una coalición con los socialdemócratas (SPD) y la nueva agrupación populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, pos su siglas en alemán), un partido antisistema.

"No será fácil. También llevará tiempo. Pero es posible", declaró Kretschmer a la emisora de radio Deutschlandfunk.

El resultado refleja el descontento de una parte de la opinión pública con el gobierno actual a causa de la inflación o las medidas para implementar la transición ecológica.

Las continuas disputas dentro del gobierno tripartito también han alimentado su impopularidad.

"Es una bofetada muy grande para todo el gobierno y especialmente para Scholz", dijo Marianne Kneuer, profesora de ciencias políticas en la Universidad Técnica de Dresde.

Las elecciones también se vieron afectadas por el impacto del apuñalamiento que mató a tres personas en agosto pasado en Solingen (oeste).

El presunto autor, un refugiado sirio de 26 años, debería haber sido deportado por las autoridades, lo que ha reavivado el debate sobre la inmigración.

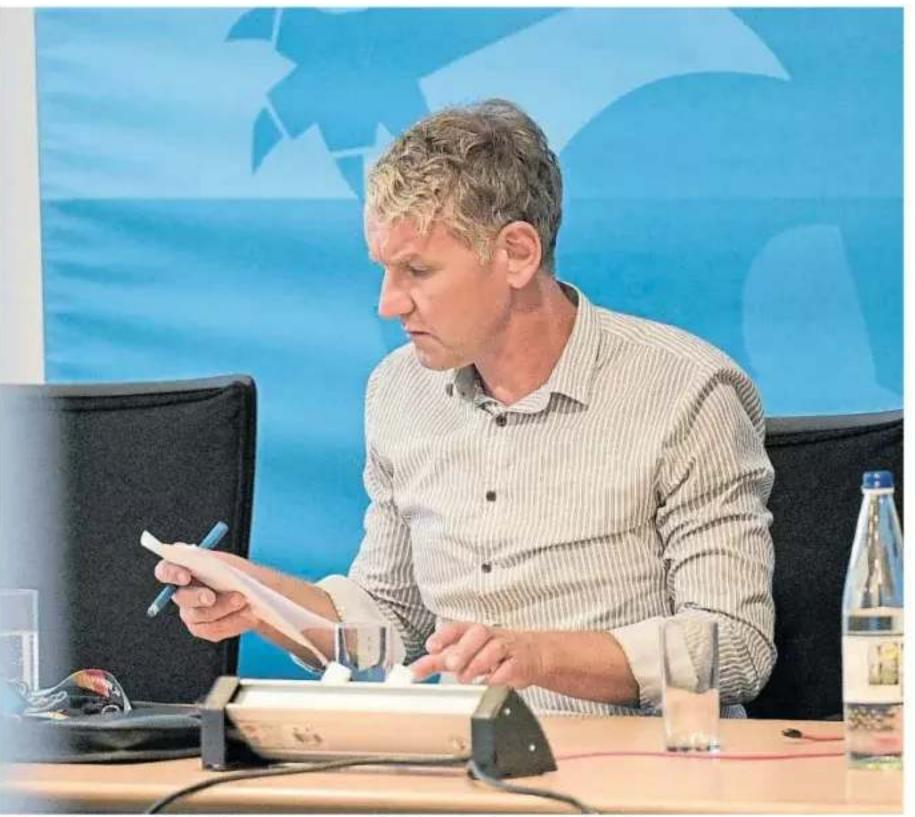

El triunfo regional de Höcke amenaza con debilitar el gobierno de Scholz

HANNES ALBERT/DPA

## Bjorn Höcke, el líder radical de la AfD que logró un triunfo histórico para la ultraderecha alemana

Con retórica incendiaria, el representante de Turingia promueve una plataforma antiinmigración y fue condenado por utilizar consignas nazis

BERLIN.-En un clima de alta tensión tras su reciente victoria en dos elecciones regionales en el este de Alemania, Bjorn Höcke, líder de Alternativa para Alemania (AfD) en Turingia, se posiciona como la figura más radical de la ultraderecha alemana. Con su retórica incendiaria y posturas extremas, Höcke ha logrado sacudir el escenario político y amenaza con debilitar aún más a la coalición de centroizquierda de Olaf Scholz.

Höcke, de 52 años, prometió a sus seguidores en la pequeña ciudad de Arnstadt que detendría la inmigración, resolvería la escasez de viviendas, eliminaría el lenguaje inclusivo y suspendería el envío de armas a Ucrania.

"Aquí, en el este, está amaneciendo", declaró durante el lanzamiento de la campaña de su partido en julio, en vísperas de las elecciones estatales de septiembre, en las que los sondeos ya apuntaban a una posible victoria de su partido.

Anteayer, el partido de extrema derecha se convirtió en la primera fuerza política en Turingia y quedó por detrás de los conservadores en Sajonia, dos regiones de la antigua Alemania comunista (RDA). En Turingia, el partido obtuvo el 32,8% de los votos, y en Sajonia, el 30,6%, aunque es probable que no logre formar gobierno porque todos los demás partidos han rechazado cualquier tipo de alianza con ellos.

Höcke no siempre se dedicó a la política. Fue profesor de Historia durante gran parte de su vida, enseñando en escuelas secundarias en Hesse, en el oeste de Alemania. Nació en Lünen, en Renania del Norte-Westfalia, y creció en una familia conservadora. Desdejoven mostró interés por la historia y la identidad nacional alemanas.

Antes de unirse a la AfD, trabajó como docente, donde ya era conocido por sus puntos de vista nacionalistas y su énfasis en una educación basada en valores tradicionales. En 2013, dio un giro a su carrera al ingresar en la política en la AfD de Turingia.

Con su aspecto juvenil y ojos azules, Höcke es visto por sus seguidores como un protector que desafía el statu quo político en Alemania. Sin embargo, sus detractores lo consideran una amenaza para la democracia.

En un discurso pronunciado en mayo de 2021 en Merseburg, Höcke concluyó con la frase "¡todo para Alemania!", un eslogan asociado históricamente con las tropas de asalto nazis (SA). Esta declaración generó una gran controversia y provocó sanciones en su contra.

Aunque Höcke alegó desconocer el origen de la consigna, los fiscales sostuvieron que era plenamente consciente de su significado, y su empleo del eslogan se interpretó como un intento deliberado de normalizar ideas extremistas en la política alemana.

Desde que Höcke se unió a AfD, hace II años, el partido ha evolucionado de ser una agrupación de economistas de derecha dura que querían eliminar el euro a una organización que libra guerras culturales y apuesta por un triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

Por su parte, Höcke mencionó que eliminaría el uso del lenguaje inclusivo durante un mitin en la ciudad de Arnstadt, en el estado de Turingia, en julio de 2023.

#### Inmigración

El principal tema para los votantes de la AfD anteaver fue la inmigración, y en particular la cuestión de los refugiados y el asilo.

En su libro Gesprächband, publicado en 2018, Höcke habló de la necesidad de "revertir los cambios demográficos" causados por la inmigración, a la que describió como una amenaza existencial para la identidad y la cultura alemanas. También defendió una política de "remigración", para repatriar a los inmigrantes que, según él, no se integran a la sociedad alemana.

La cuestión del asilo se reavivó a nivel nacional poco más de una semana antes de la votación, cuando tres personas fueron asesinadas en un festival callejero en Solingen, en el oeste de Alemania, y un hombre sirio que enfrentaba la deportación fue arrestado bajo sospecha de haber llevado a cabo el ataque.

En Turingia, Höcke ha ganado el apoyo de jóvenes que lo ven como un modelo de masculinidad o un protector patriarcal. Sus discursos se acompañan de música marcial y se difunden en redes sociales como TikTok. Sin embargo, su retórica polarizadora también ha provocado la salida de miembros del partido y la vigilancia de su ala juvenil por parte de las agencias de inteligencia alemanas.

Höcke ha desafiado abiertamente los tabúes establecidos en la política alemana. También en su libro criticó la cultura de la memoria del Holocausto, sugiriendo que el país necesita un "cambio de 180 grados" en la forma en que aborda su pasado nazi, y calificó el monumento del Holocausto en Berlín como un "monumento vergonzoso". A la vez, considera "un gran problema" que se describa a Adolf Hitler como "la encarnación del mal absoluto".

Por su parte, Höcke ha centrado su campaña en la idea de lograr la "paz" entre Ucrania y Rusia. Declaró que quiere poner fin al suministro de armas a Ucrania, que hoy alcanza un volumen de millones de euros en ayuda militar. •

Agencias AP y Reuters

LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 5

## La Corte Suprema de Brasil confirmó el bloqueo de X y Musk contraatacó

ESCALADA. Starlink, el proveedor de internet satelital más importante del país y compañía del magnate, se niega a suspender el acceso

BRASILIA.- La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil formó ayer una mayoría para mantener la decisión del ministro Alexandre de Moraes de suspender la red social X en el país, medida que generó una escalada de tensiones con el multimillonario Elon Musk, propietario de la plataforma, que en su último movimiento desafiante también se negó, a través de su empresa Starlink, a bloquear el acceso a X en el país.

Cinco jueces del STF votaron a favor de validar la decisión de suspender X en Brasil, un fallo que se discutió en una sesión extraordinaria del plenario virtual. Entre los votos se destacaron los de los ministros Flávio Dino y Cristiano Zanin, quienes señalaron que la reiterada negativa de X de acatar las órdenes judiciales representa una amenaza al Estado didas que considere oportunas", de Derecho y la Justicia en el país.

La Corte dejó en claro que, de ser necesario, tomará acciones más severas contra Starlink y X.

Por su parte, el multimillonario Elon Musk, a través de su empresa

Starlink, comunicó al regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, que no cumplirá con la orden judicial hasta que sus cuentas locales sean descongeladas, después de haber sido bloqueadas la semana pasada por De Moraes.

Starlink opera comercialmente en Brasil desde enero de 2022 y se convirtió en el principal proveedor de internet satelital en el país, con una participación de mercado de aproximadamente 46% en 2024.

Carlos Baigorri, presidente de Anatel, confirmó que la agencia recibió una nota de Starlink aclarando su intención de no respetar la orden judicial hasta que las cuentas sean desbloqueadas. "En cuanto recibimos esa información, la enviamos al ministro Alexandre de Moraes para que tome las meexplicó Baigorri.

bloqueadas por orden del STF debidoa una disputa sobre multas impagas. Estas multas se impusieron porque Starlink, al igual que X, no



Musk, en la tapa de la revista económica brasileña Valor

ERALDO PERES/AP

cumplió con entregar documentos requeridos en el marco de las investigaciones judiciales que buscan controlar la difusión de desinformación y discursos de odio en las plataformas digitales.

Según Baigorri, los más de 20.000 operadores de telecomunicaciones del país fueron notificados de la decisión de suspender el acceso a X. El presidente de Anatel garantizó que la mayoría de ellos cumplieron.

El desafío de Musk intensificó el conflicto con el tribunal, que ahora Las cuentas de Starlink fueron evalúa posibles sanciones, incluida la revocación de la licencia de Starlink para operar en Brasil si continúa desobedeciendo.

La disputa comenzó en abril

cuando Moraes inició una serie de medidas para controlar lo que consideraba "discurso extremista, de odio y antidemocrático" en las redes sociales.

Estas acciones se centraron en cuentas que apoyaban al expresidente Jair Bolsonaro y que difundían desinformación y ataques contra las instituciones democráticas. Moraes emitió múltiples órdenes judiciales exigiendo a las plataformas que eliminaran o restringieran tales contenidos, a lo que Musk se negó.

En respuesta, el magistrado emplazó al representante legal de X en Brasil y supuestamente solicitó la entrega de información privada. Agencias AP y DPA

Ante esa medida, el 17 de agosto Musk decidió cerrar sus oficinas en Brasil y retirar todo su personal de allí. Pero los usuarios brasileños seguían utilizando sus cuentas.

DeMoraes impuso entonces como condición para que X siga operando en Brasil la designación de un representante legal dentro del territorio, pero Musk desoyó el pedido y arremetió contra De Moraes en X, calificándolo como un "dictador".

Baigorri advirtió que si la desobediencia del magnate persiste, Starlink podría enfrentarse a la revocación de su licencia para operar en Brasil.



Gracias al Programa de Becas de la Universidad de San Andrés, y al compromiso de su comunidad de donantes y graduados, el 55% de los estudiantes de grado recibe beca o asistencia financiera.

Un Programa que brinda oportunidades a jóvenes de todo el país, que buscan transformar su futuro a través de una educación innovadora y de excelencia.

#### Creando nuevas historias | Tu apoyo las hace posible

#### #NuevasHistorias

Agradecemos a las empresas y organizaciones que nos acompañaron en la XXXIII Cena Anual de Recaudación









































































El funeral de Hersh Goldberg-Polin, ayer, en un cementerio de Jerusalén

#### GIL COHEN-MAGEN/AP

## Un paro general expone el malestar social en Israel por la situación de los rehenes

HARTAZGO. Es la primera huelga masiva que paralizó parte del país tras 11 meses de guerra; Netanyahu apuntó contra los manifestantes

TEL AVIV.-En un clima de alta tensión en las calles de Israel tras la muerte de seis rehenes en manos de Hamas, sepultados ayer, una huelga general paralizó gran parte del país, en un esfuerzo para presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu para que consiga la liberación de los cautivos.

Bancos, puertos, fábricas y universidades de Israel detuvieron su actividad en la primera huelga contra el gobierno de Netanyahu en casi un año de guerra. La confederación sindical Histadrut –la más grande del país- convocó la movilización después de que el Ejército israelí anunció el sábado pasado haber encontrado los cuerpos de seis rehenes ejecutado por Hamas en un túnel de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Miles de personas salieron a la calle para protestar por la incapacidad del gobierno para llegar a un acuerdo y los manifestantes bloquearon los cruces de todo el país durante toda la mañana de ayer, incluidas algunas de las vías más transitadas del centro de Tel Aviv.

El Tribunal de Trabajo en Tel Aviv, que dictaminó que la huelga debía terminar en horas de la tarde de ayer, calificó la protesta de "política e ilegal", un argumento que fue inmediatamente apoyado por el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

"El tribunal aceptó nuestra posición y determinó que la huelga de Histadrut era política e ilegal", sostuvo, antes de agregar: "No es posible dañar la economía israelí y servir así a los intereses de [el líder de Hamas en Gaza, Yahya] Sinwar y Hamas".

Por su parte, Netanyahu denunció que el paro era "una vergüenza" y que mostraba apoyo al grupo terrorista palestino.

Aunque la convocatoria produjo un cese de actividades en las primeras horas del día, el seguimiento no fue igual en todas partes: mientras que en Tel Aviv y Haifa las autoridades indicaron que las escuelas y centros de secundaria permanecerían cerrados hasta las 11.45 (hora local), Jerusalén y Ashkelon no adhirieron a la movilización.

Los transportes públicos, gestionados por empresas privadas, se vieron parcialmente afectados y los aeropuertos también. En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, decenas de pasajeros esperaban en los mostradores de facturación, después de que varios vuelos sufrieran retrasos.

Los trabajadores de Haifa, el principal puerto comercial israelí, también fueron a la huelga.

Los hospitales funcionaron solo parcialmente y los bancos no trabajaron, pero muchas empresas del sector privado estuvieron abiertas. Sin embargo, los empleadores permitieron al personal sumarse a la huelga, por lo que muchos servicios fueron interrumpidos.

#### "Cautivos abandonados"

El presidente de Histadrut, Arnon Bar-David, afirmó anteayer que con la huelga se quiere "frenar el abandono de los rehenes".

"He llegado a la conclusión de que solamente nuestra intervención puede sacudir a quienes necesitan ser sacudidos", agregó.

Dos días antes, un ministro del Likud, el mismo partido del primer ministro y que mantuvo el anonimato, reveló los grandes temores de Netanyahu por la magnitud de las protestas contra el gobierno.

de los secuestrados pidieron a la población que continúe manifestándose hasta que los rehenes re-

gresen a casa.

Las protestas estallaron después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaran el domingo por la mañana que los cuerpos encontrados en un túnel de Gaza eran de seis jóvenes rehenes, ejecutados con varios disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Lo que suscitó aún más indignación y frustración fue la publicación de Hamas de un video con los seis jóvenes asesinados. No está claro cuándo se filmó el material, pero los milicianos de Gaza declararon que se trataba del avance de un clip más largo que "se publicará pronto".

Durante el funeral de uno de los rehenes asesinados, el presidente Isaac Herzog pronunció el elogio fúnebre para el israelí-estadounidense de 23 años Hersh Goldberg-Polin, secuestrado en el festival Nova el 7 de octubre pasado: "Hersh, pido disculpas en nombre del Estado de Israel por no haber logrado traerte de vuelta sano y salvo y por no haber sabido protegerte", dijo el jefe del Estado.

En tanto, Hamas insistió en que "los rehenes encontrados muertos en Gaza seguirían vivos si Netanyahu hubiera aceptado un acuerdo de alto el fuego", dijo en una entrevista con Al Jazeera el vicepresidente de la Oficina Política y jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya.

Las huelgas ponen de manifiesto las profundas divisiones que se han abierto en Israel en torno al enfoque de Netanyahu para garantizar un acuerdo de alto el fuego. El premier insiste en mantener tropas israelíes en puntos claves de Gaza tras cualquier alto el fuego, a pesar de las presiones internas, como la En este contexto, los familiares de su propio ministro de Defensa, Yoav Gallant. •

Agencias AP, ANSA y Reuters

## Washington y Londres aumentan la presión sobre Netanyahu

Biden dijo que el premier "no colabora" para pactar con Hamas; Stramer suspendió el envío de armas

WASHINGTON.- Por medio de declaraciones y la cancelación del envío de armas, Estados Unidos y Gran Bretaña expusieron su malestar con el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, todavia renuente a firmar un alto el fuego con el grupo terrorista Hamas después de 11 meses de guerra tras el ataque de la organización palestina en octubre pasado.

El presidente de norteamericano, Joe Biden, dijo ayer que Benjamin Netanyahu no estaba haciendo lo suficiente para lograr un pacto en las negociaciones, aunque afirmó que Israel y el grupo palestino Hamas estaban "muy

cerca" de llegar a un acuerdo. Cuando los periodistas en la Casa Blanca, a donde llegaba para una reunión con negociadores norteamericanos, le preguntaron si creía que Netanyahu estaba haciendo lo suficiente en el tema, el presidente respondió tajante:

"No". Biden se reunió con los negociadores para conversar sobre los "esfuerzos para lograr un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes" que continúan retenidos por Hamas en la Franja de Gaza, afirmó la Casa Blanca.

El encuentro se produce tras el hallazgo, el sábado pasado en Gaza, de seis rehenes muertos, entre ellos un ciudadano con nacionalidad estadounidense, ejecutados de un tiro en la nuca, según reveló Netanyahu.

El presidente Biden está devastado y ofendido por este crimen, y reafirmó la importancia de que los dirigentes de Hamas sean responsabilizados por ello", señaló un comunicado de la Casa Blanca al terminar el encuentro.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados por los negociadores sobre cómo avanza la propuesta presentada

por Estados Unidos, Qatar y Egipto, añadió el comunicado.

Harris, que en las elecciones de noviembre buscará suceder a Biden en la presidencia, declaró que el asesinato de los seis rehenes fue "un acto bárbaro y brutal de Hamas".

"Los dirigentes de Hamas pagarán por esos crímenes. Hace tiempo que se requieren un cese el fuego y un acuerdo para liberar a los rehenes. Tenemos que hacer que los rehenes vuelvan a casa y poner fin al sufrimiento en Gaza", escribió la vicepresidenta en un mensaje en X.

En tanto, Gran Bretaña anunció la suspensión de algunas exportaciones de armas a Israel debido al riesgo de que puedan ser usadas para violar el derecho internacional en el conflicto de Gaza.

Esta decisión afecta a alrededor de 30 de las 350 licencias de exportación, incluyendo piezas para aviones y drones. Aunque no se trata de un embargo de armas total, la medida busca aumentar la presión sobre Israel para que detenga la violencia en el enclave.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, informó al Parlamento que "en ciertas exportaciones de armas a Israel existe un riesgo claro de que sean utilizadas para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario" en Gaza.

Lammy explicó que la prohibición parcial afectará a artículos 'que podrían usarse en el actual conflicto en Gaza", incluidos aviones de combate, helicópteros y drones.

El gobierno laborista británico, encabezado por Keir Stramer, pidió en varias oportunidades un alto el fuego en la guerra desde que asumió el poder, el 5 de julio. •

Agencias Reuters, ANSA y AP



## +INFORMACIÓN LOS MARTES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

EL DIARIO DE LEUCO

CON ALFREDO LEUCO



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

Libertad de prensa | POLÉMICA POR UNA DECISIÓN DE MILEI

## El Gobierno limitó por decreto la posibilidad de acceder a la información pública

El Poder Ejecutivo estableció que deben preservarse los datos del ámbito "privado" de los funcionarios; también autoriza a imponer indemnizaciones a los usuarios si se considera que "abusan"

Por decreto, el presidente Javier Milei reglamentó ayer la ley de acceso a la información pública y fijó nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de este de Periodismo Argentino (Fopea). mecanismo.

los datos que "por su propia naturaleza" hacen "alámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".

Se trata de una categoría no prevista por la ley, una norma que establece expresamente que "se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien" los funcionarios y que las "únicas limitacionesy excepciones" son las que prevé la propia ley.

En julio de este año, el Gobierno se manifestó ya en el mismo sentido de la reglamentación que ahora dispuso. Amparado en la necesidad de proteger el ámbito privado del Presidente, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían costado los caniles construidos en la residencia oficial). Barra, en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dictaminó que eran preguntas "banales" y que debían rechazarse los pedidos de acceso porque versaban sobre asuntos que hacían a la vida "privada" del Presidente. Barra se quejó además de que se hubieran presentado pedidos de acceso a la información semejantes y exhortó a que no volvieran a hacerse consultas de esta naturaleza.

En el decreto se introduce además un artículo referido a la "buena fe". Dice: "La violación del principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación". Ese artículo habilita a los jueces a imponer "indemnizaciones" a quienes hagan un ejercicio abusivo de un derecho.

El decreto es el 780/24 y está firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su publicación en el Boletín Oficial puso en alerta a organizaciones de la sociedad civil especializadas en acceso a la información pública, como Poder Ciudadano, que emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación" por el decreto y dijo que la nueva norma olvida que

el principio fundamental "es que la información se presume pública y el secreto es la excepción". En el mismo sentido se pronunció el Foro

En su artículo 3, el decreto de Mi-La nueva norma establece que lei señala: "No se entenderá como quedan fuera de la información información pública aquella que que el Estado está obligado a dar contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obteni- preliminar". Otra restricción que dos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7º de la ley Nº 27.275 y su modificatoria". Ese artículo incluye a la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, entre otros.

> era "necesario adoptar medidas para evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así co-

#### FOPEA: "ES UN **GRAVE RETROCESO** DEMOCRÁTICO"

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó los cambios que Javier Milei introdujo en la reglamentación de la ley de acceso a la información pública y advirtió que implican "un grave retroceso democrático", ya que al limitar los datos que deben ser proporcionados "desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública".

Fopeadioaconocerun comunicado en el que sostuvo que el decreto "contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia". Advirtió que establece "límites a la interpretación de los asuntos de interés público" no previstos por la ley; entre ellos, "el alcance del concepto de "información pública", porque excluye a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar "auna esfera típicamente doméstica".

Además, el foro de periodistas alertó sobre el artículo referido a la "buena fe" que amenaza con la imposición de indemnizaciones.

mo la relacionada con denuncias o investigaciones en curso". Se trata de otro criterio restrictivo y poco preciso. Además, cuando reglamenta el concepto de "documento" que puede ser requerido, establece que no están alcanzados por la ley "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen no está contemplada en la ley.

#### Otras excepciones

Entre las excepciones sí previstas en la ley de acceso está la "información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior".

El decreto prevé que ese "carácter debe ser dispuesto por normas que reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las El decreto también sostuvo que respectivas autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de información". Dispone además que, "en caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada, confidencial o secreta mantendrá ese estado durante 10 años desde su producción, transcurridos los cuales el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis respecto de la viabilidad de desclasificar la información".

El decreto también reglamenta el inciso que establece como excepción la "información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario". Establece que encuadra en esa categoría la información que "sea secreta, en el sentido de que no fuera generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información, en todo o en las partes que la componen" y que "tenga un valor comercial por ser secreta" y "sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta".

La ley de acceso a la información pública fue sancionada en 2016. Es considerada una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. Obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, a partidos políticos, a universidades y a gremios que reciban aportes públicos, entre otros sujetos, a responder, en un plazo no superior a un mes, a las solicitudes de información.

Tanto la Corte como organismos internacionales advirtieron que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que el Estado no puede disponer de la información como si fuera de su propiedad.



POLÍTICA 9 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Críticas de las entidades que promueven la transparencia

Poder Ciudadano expresó su preocupación por el decreto que restringe el acceso a la información

El decreto de Javier Milei que estableció nuevos límites al derecho de todas las personas, garantizado por ley, de acceder a la información pública generó críticas de especialistas en la materia. La fundación Poder Ciudadano, que sigue de cerca la aplicación de la ley de acceso a la información y litigó en los tribunales por su aplicación, manifestó su preocupación por el decreto.

"Nos preocupa el reciente decreto del presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública. Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho-como estándar internacional que nuestro país ha refrendado e incluso a través de la Corte-es que la información se presume pública y el secreto es la excepción", dijo Poder Ciudadano en un comunicado.

"Este decreto no es el camino-advirtió-. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción".

En el comunicado que dio a conocer pocas horas después de publicado el decreto de Milei en el Boletín Oficial, Poder Ciudadano advirtió: "El acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales. En la Argentina, gracias a un largo trabajo de incidencia y reclamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo y a partir de procesos judiciales-, se logró en 2016 la sanción de la ley 27.275, que permite un ejercicio efectivo del derecho".

esa ley "significó un gran paso para la transparencia institucional en la Argentina, dado que se creó una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda acceder, en forma efectiva, al control de los asuntos de gobierno".

La ONG fue terminante: "Ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación. En los últimos años, diferentes pedidos de acceso a la información pública han ayudadoa investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, señalar reuniones entre personas en ejercicio de la función pública y otros sectores que podían configurar potenciales conflictos de intereses, conocer quiénes accedían a edificios públicos y señalar el mal uso de los recursos públicos".

Según Poder Ciudadano, el Gobierno tiene dos caminos si quiere impulsar y garantizar el derecho de ción semejante. acceso a la información pública: el primero es "responder en forma eficiente los pedidos que surgen desde la ciudadanía v el periodismo" v el segundo, "potenciar la publicación de información proactivamente".

Funcionarios del Gobierno se quejaron de que reciben muchos pedidos similares (por ejemplo, relativos a los perros de Milei-que se negó a contestar- o a los ingresos

a la quinta presidencial de Olivos). "Si recibe muchas preguntas sobre un mismo tema –advirtió Poder Ciudadano-, eso significa que hay un interés público sobre esa información. Publicarla en forma activa y actualizada puede destrabar el requerimiento constante sobre esa información. La información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía".

#### Otras expresiones

Pablo Avelluto, que fue ministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, tuiteó: "El Gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo".

Sebastián Pilo, especialista en derechoadministrativoy miembrodel Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdady la Justicia (ACIJ), dijo que el decreto de Milei es inconstitucional.

"El Poder Ejecutivo no puede, por vía reglamentaria, limitar o restringirderechos que nos reconoce la ley. Ninguna información que hasta ayer se consideraba pública puede resultar hoy inaccesible por una decisión del Presidente. Por ejemplo, la incorporación de una nueva excepción, de carácter abierto, respecto de información cuya divulgación pudiera causar 'daños y perjuicios' (?!)", tuiteó Pilo.

El decreto, que lleva el número 780/24, incluye entre sus objetivos la necesidad de delimitar "el alcance del concepto de 'información pú-Poder Ciudadano destacó que blica, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar en una esfera típicamente doméstica".

En julio de este año, el Gobierno le dio un alcance muy amplio a la protección del ámbito privado cuando el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían costado los caniles construidos en la residencia oficial).

Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas "banales" y que debían rechazarse porque hacían a la vida "privada" del Presidente. Se quejó además de que se hubiera presentado un pedido de acceso a la informa-

En el decreto se introduce, además, un artículo referido a la "buena fe". Dice: "La violación del principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación". Ese artículo habilita a los jueces a imponer "indemnizaciones" a quienes hagan un ejercicio abusivo de un derecho.

## Fuerte rechazo en Diputados a la idea del Presidente de exponer el patrimonio de los periodistas

Solo una integrante de la Comisión de Libertad de Expresión apoyó a Milei, que propuso declarar al personal de prensa como "personas expuestas políticamente"

#### Delfina Celichini

LA NACION

Referentes de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la idea de Javier Milei de incluir a los periodistas entre las "personas expuestas políticamente" (PEP). El Poder Ejecutivo no envió la iniciativa al Congreso ni tampoco anticipó la propuesta a los legisladores oficialistas, que se mostraron a favor de estos cambios.

El Presidente esbozó la propuesta durante una entrevista en LN+. "Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad", desafió. "Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata", añadió, sin dar precisiones.

"Es un amedrentamiento a la libertad de expresión. Esto ya pasó en otros países y hay resoluciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los periodistas de medios privados o independientes del Estado no tienen por qué ser personas políticamente expuestas. Toda persona que trabaja en una entidad privada no tiene que rendir cuentas de sus ingresos, salvo en lo que refiere a la evasión fiscal", consideró la diputada radical Karina Banfi (Buenos Aires). "Es un delirio", remató.

La libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, defendió la propuesta de Milei con el argumento de que se en marca en el compromiso para "mejorar el debate público y la confianza en las instituciones que lo hacen posible".

"Toda iniciativa que busque fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ámbito de la opinión pública es positiva y merece nuestra atención", consideró la diputada salteña, a la vez que destacó que la propuesta "podría contribuir con la mejora de la calidad de la información y una mayor transparencia que permitirá elevar la confianza".

La definición de PEP se encuentra en la ley 25.24 y establece que son las personas "a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales". Esta norma es complementada por una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) –35/2023 – donde se precisan los cargos públicos alcanzados.

Como referente de Pro, la legisladora Silvana Giudici (CABA) matizó la idea del Presidente y citó un ejemplo para darle un marco de referencia. Recordó que los artículos 14, 32, y 43 de la Constitución "dan amplia protección a los periodistas". "No pueden ser castigados por sus opiniones, la información que

publiquen no admite censura previa y sus fuentes deben ser respetadas bajo absoluta confidencialidad. En ese sentido, el Gobierno no podría emitir ninguna norma que vulnere esos principios", precisó.

"La norma de ética pública está planteada en particular para todo aquel ciudadano que tenga mayor exigencia por recibir fondos del Estado o por ejercer cargos de decisión que tendrían influencia sobre aspectos económicos sobre privados. Los periodistas no están alcanzados y no deberian recibir ninguna regulación en ese sentido", sumó.

No obstante, la dirigente, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que el Presidente "plantea una opinión" cuando afirma que los periodistas deberían ser personas políticamente expuestas. "Entiendo el punto del Presidente sobre el origen de los fondos y acceso a pauta oficial. Por ejemplo, un periodista durante 2021 recibió \$150 millones de pauta del PAMI y la Anses, con eso se compró una radio y formó un multimedio de línea editorial oficialista. Esos casos tampocodeberían existir, porque la injerencia indebida a través de fondos públicos sobre la línea editorial afecta a la libertad de expresión y es una forma de censura indirecta", analizó.

Desde un lugar más crítico, Christian Castillo (FIT-Buenos Aires) destacó que la propuesta presidencial no se anticipó en la comisión y que se ocupará de estudiarla. El legislador consideró que es una medida que "continúa con la política del Gobierno de dificultar y atacar la actividad periodística de todos lo que le hagan críticas".

También se expresó la diputada entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria), quien calificó la idea de Milei como "una más de todas las amenazas y agresiones que viene ejerciendo el Presidente contra el periodismo desde que inició su mandato". Destacó que "busca disciplinar al periodismo y cercenar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para poder tener una democracia plena".

"Como no le alcanza con insultarlos, agredirlos e iniciarles causas judiciales, ahora también quiere amenazarlos con ponerles restricciones que son propias de los funcionarios públicos", agregó Gaillard.

#### Límites a la información

Los legisladores también cuestionaron el decreto que ayer restringió el alcance del concepto de 'información pública' (ver aparte).

Una de las voces más críticas fue la de Banfi, que objetó la intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que es un ente autónomo y autárquico. "¿Qué está haciendo la señora Beatriz de Anchorena-titular del organismo-, que hace un mes que tiene la resolución del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y no se expidió cuestionándole la intromisión en su autonomía? Barra no puede interpretar una ley de orden público que regula el derecho humano al acceso a la información pública", sentenció la diputada radical. Y consultó de manera retórica: "¿Los supuestos golpes a Fabiola [Yañez] exmujer de Alberto Fernándezson de interés público o privado?".

En julio, Barra sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían costado los caniles construidos en la residencia oficial). Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas "banales" y que debian ignorarse porque versaban sobre asuntos que hacían a la vida "privada" del Presidente.

En su artículo 3, el decreto de Milei señala: "No se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada [...] o por la ausencia de un interés público comprometido".

Gaillard subrayó la "ambigüedad" que introduce el decreto al mencionar "la ausencia del interés público comprometido", que puede ser utilizado para "denegar arbitrariamente solicitudes de información". Y anticipó que la oposición trabajará para revertirlo.

En la misma línea se expresó el legislador Castillo. "Hay que ver las maneras de revocar la medida, porque es una fuente de información muy importante", consideró.





Karina Banfi DIPUTADA (UCR-BUENOS AIRES)

"Es un amedrentamiento a la libertad de expresión. Esto ya pasó en otros países y hay resoluciones en contra de la CIDH"

#### A favor



**Emilia Orozco** DIPUTADA (LLA-SALTA)

"Toda iniciativa que busque fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la opinión pública es positiva"

#### Libertad de prensa | EL DISCURSO OFICIAL CONTRA EL PERIODISMO

#### **EL ANÁLISIS**

## Prohibido preguntar: los secretos de Milei y la historia que elige "no ver"

Martín Rodríguez Yebra

-LA NACION-

el dicho al hecho no siempre hay un gran trecho. Javier Milei detalló este fin de semana su visión negativa sobre el periodismo, profesión que considera "despreciada" por la sociedad y a la que le achaca un intrínseco espíritu extorsivo. Dijo que solo daría una conferencia de prensa si a quienes preguntan se los obligara a publicar una declaración jurada de bienes y sugirió que solo desde la irrupción de las redes sociales se han podido conocer las miserias de la "casta política". Minutos después de la difusión de esas palabras, el Boletín Oficial publicó un decreto que prohíbe el acceso a la información estatal de todo aquello que la burocracia del Gobierno considere datos de indole "privada".

¿Cómo no se le habrá ocurrido a Alberto Fernández? El germen de su desgracia política y personal hay que rastrearlo en la publicación, a consulta de periodistas, de las planillas de ingresos y egresos de la residencia de Olivos. Con la nueva lógica, un suceso como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la pandemia o las inexplicables visitas nocturnas al entonces presidente encajarían en el acogedor agujero negro de la privacidad.

La decisión de Milei fue una reacción al fastidio que le ocasionaron preguntas remitidas por periodistas a la Secretaría General de la Presidencia acerca de sus perros y del gasto que podría ocasionar al fisco su cuidado, que incluyó obras en Olivos. De los hijos de Conan no se habla.

Ahora la excepción canina se convierte en norma: un verdadero reaseguro institucional para futuras consultas incómodas de mayor calado.

El decreto 780/24 retrata como ninguna otra medida anterior la paradoja de un presidente liberal que promueve el secreto y condena el disenso. Peor aún, que les impone más obligaciones a los privados que a los colaboradores del Poder Ejecutivo, mucho más influyentes y poderosos.

La repulsión hacia la prensa corre en paralelo. Milei se empeña en acusar a los periodistas en general de ser parte de la "casta corrupta" que él prometió combatir desde sus días de candidato. En la entrevista con Luis Majul en LN+, proyectada este domingo, transmitió con crudeza sus sentimientos. Lo hizo, obviamente, con total libertad.

"Lo que me interesa mostrar de todo esto es que les quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos", enfatizó. En su tesis, la libertad de prensa sobrevive hoy en las redes sociales. Lo justificó así: "Antes, como estaba censurado, como estaba el monopolio del micrófono, como estaba el control del archivo, entonces los políticos arreglaban y transaban con los periodistas, o el periodista los extorsionaba y hacían un arreglo, y las cosas no se veían".

La lógica de las redes a la que adscribe el Presidente admite afirmar sin argumentar, insultar a gusto,



Javier Milei

PRESIDENCIA

acusar sin pruebas, estigmatizar, alentar el ciberacoso. Pero ¿se puede también borrar la historia?

Es abrumadora la lista de "cosas que se vieron" en los 40 años de democracia por acción de periodistas, pese a la afirmación de Milei. El Yomagate, las mencionadas fiestas de Olivos, Skanska, los cuadernos de las coimas, el caso Carrasco, Sueños Compartidos, la valija de Antonini, la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, Ciccone, el tráfico ilegal de armas de Menem, las coimas en el Senado, los seguros de Alberto Fernández y cientos de revelaciones que atragantaron al poder salieron a la luz por la constancia de profesionales que consiguieron la información, la corroboraron y afrontaron su publicación, a riesgo de sufrir demandas en la Justicia (incluso de tipo penal).

¿Cuántas verdades relevantes para la sociedad surgieron de la red de propaganda libertaria en Twitter (X)? El Presidente machaca una y otra vez con datos de la pauta que tal o cual periodista recibió en el pasado. Los tuiteros oficialistas los distribuyen con la misma obediencia marcial que los invita al silencio cuando se conoce información que el Cobierno quisiera ocultar.

el Gobierno quisiera ocultar.

Nadie de ese círculo paraoficial osó esbozar una explicación sobre la conducta de Milei en 2015 después de la investigación de Hugo Alconada Mon que informó sobre la moratoria en la que había entrado el economista libertario cuando la AFIP sospechó que había emitido facturas falsas por servicios al Banco Provincia. En aquellos años, Milei era asesor de la campaña presidencial del gobernador Daniel Scioli. Es decir, pugnaba por la continuidad del kirchnerismo.

Habrá que suponer que el hombre que señala a "los que no la ven" no veía aquello que publicaba el propio Alconada Mon sobre los negocios oscuros de Cristóbal López, Amado Boudou y Lázaro Báez, entre otras figuras del poder de entonces.

#### Políticamente expuestos

Milei apeló a una chicana ante la consulta de si aceptaría ofrecer una conferencia de prensa a agenda abierta. "Hagamos esto: yo estoy dispuesto a dar conferencias de prensa, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren mando una ley para que los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten a toda la sociedad".

Es curioso que proponga exigirles a quienes quieran preguntarle una obligación que no tiene la figura que, a su juicio, es la más importante del Gobierno junto a su hermana Karina. Santiago Caputo tiene apenas un contrato de asesor y tiene licencia para manejar los

Milei propone
exigirles a los
periodistas una
obligación que
no tiene
Santiago Caputo, a su
juicio la figura más
relevante del
Gobierno junto a su
hermana Karina

servicios de inteligencia u ofrecer un sillón en la Corte sin que nadie pueda conocer su patrimonio ni exigirle responsabilidad jurídica por sus actos.

La pretensión de pedirles requisitos a los periodistas para dejarlos preguntar lo emparenta en cierto modo a su odiado Pedro Sánchez. Después de las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, el líder socialista español promovió una reforma que contempla, entre otros aspectos, la obligación de publicar el nombre de los accionistas de los medios de comunicación, que se detalle cómo se financian y se limite el acceso a la publicidad estatal en todos los niveles. Se desató un escándalo: los socios transatlánticos de los libertarios argentinos -y no solo ellos-denunciaron un intento de censurar a la prensa crítica.

Milei va más allá. No apunta únicamente a algunos dueños, sino a cualquier periodista que quiera dirigirle la palabra. Resulta descriptivo que alguien tan alérgico a los privilegios del Estadose resista a aceptar de buen agrado el sano deber de rendir cuentas que tiene aquel que administra fondos públicos en un sistema republicano y representativo. Mundo al revés: exposición y deberes para los privados; opacidad para lo público.

En casi nueve meses de gestión, Milei no ha dado una sola rueda de prensa abierta. Tampoco los otros dos integrantes del "triángulo de hierro". Llegó incluso a modificar el formato de una reunión bilateral con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en Berlín para no tener que pasar por la rutina de preguntas y respuestas establecida en el protocolo de sus anfitriones.

Hasta ahora le gana a Cristina Kirchner –acaso la presidenta argentina más reacia a atender a la prensa-. Ella llegó a dar una conferencia de prensa, en agosto de 2008, en plena crisis por la caída en el Senado de la resolución 125, de retenciones móviles. La vara está baja.

La pretensión de enviar un proyecto para regularlas no parece siquiera una idea en estudio. Cualquiera que haya leído la Constitución sabe que la libertad de prensa es un derecho fundamental y que se prohíbe al Congreso dictar leyes "que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal". ¿Qué cosa si no una restricción sería fijar un requisito como el que planteó el Presidente para acceder a una simple conferencia de prensa? Es la misma razón por la cual desde hace 30 años se ha desistido de exigir una matriculación para ejercer el oficio, algo que este gobierno intentó reponer, sin éxito, meses atrás.

#### Esbirros y extorsionadores

Milei repartió acusaciones genéricas sobre "periodistas extorsionadores". Si sabe sus nombres, como funcionario estatal que es, debería denunciarlos en la Justicia. Le haría muy bien a la profesión cualquier avance en castigar a aquellos que delinquen en nombre de la libertad de expresión.

Justificó también sus insultos habituales a periodistas: "Cuando yo los señalo lo hago con mentiras probadas y sin embargo se ponen a llorar: 'Ay, libertad de prensa'". Sin embargo, a la enorme mayoría de los 48 profesionales y medios a los que apuntó con nombre y apellido en lo que va de su mandato los ha acusado por brindar información que no quiere que se difunda, por disentir en sus ideas o por cuestionar sus formas antes que por la veracidad de sus afirmaciones. Aplica un reduccionismo confortable cuando los describe como "progres", sin distinguir matices entre personas de una enorme diversidad ideológica que no practican el alineamiento acrítico con su gobierno.

Tal como hacía Cristina, tilda de "esbirros" a los columnistas de los medios, a quienes reduce a meros difusores de las órdenes de los propietarios. Lo hizo explícito al hablar de LA NACION, respecto de la postura editorial sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte. Expuso sus acusaciones libremente en un medio de esa misma empresa. La entrevista no era en vivo y sus señalamientos, como corresponde, salieron sin edición.

Exige a todos "que se banquen" el insulto. No considera que su investidura –y el poder que viene adosado-requiera otro código de decoro que el que rige en la Babel de la crispación que regentea su amigo Elon Musk. Según él, allí está ahora la verdad. O al menos "su" verdad. Se sabe: la burbuja del algoritmo permite la fantasía de una realidad de diseño, a costa de volvernos títeres de nuestros propios gustos.

Ese mundo ideal será mejor con los secretos bien guardados y sin presencias molestas que insistan en la herejía de dudar. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Sturzenegger dijo que los gremios, los empresarios y el peronismo son "tres castas"

ALMUERZO. El ministro criticó al Congreso por la ley que aumentó las jubilaciones sin especificar de dónde provendrían los fondos



El ministro Federico Sturzenegger, ayer, en el Hotel Alvear

MINISTERIO DE DESREGULACIÓN

#### Jaime Rosemberg LA NACION

Casi dos meses después de asumir el cargo de ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger fue ayer el invitado estrella en el almuerzo de trabajo organizado por la Fundación Mediterránea, en el Hotel Alvear.

En una mesa compartida con el exministro de Economía Domingo Cavallo, el extitular de la Anses Osvaldo Giordano y el exsenador y titular de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, uno de los ministros más elogiados por Javier Milei disfrutó de la entrada de causa limeña de langostinos y el plato principal, rilletes de cordero, antes

de dirigir un mensaje durante poco más de una hora a un conjunto de empresarios y dirigentes de la fundación.

En una mezcla de stand-up con bromas, ejemplos y lecturas del Boletín Oficial, y una exposición general de su misión y la del gobierno libertario, Sturzenegger desgranó su visión de lo avanzado en su área.

Puso especial énfasis en las "capas geológicas de desregulaciones", cuyo origen dató en el gobierno militar que en 1966 inició Juan Carlos Onganía, y en su pelea frontal contra las "tres castas": el sindicalismo, elempresariado ("no todos", especificó) y el partido peronista, "el partido del statu quo", definió. Coincidió con Milei en que había que vetar

la ley de mejora de jubilaciones y calificó de "infantil" esa norma, al comparar al Congreso con "un chico que pide a sus padres comprame esto, comprame lo otro", y detalló que si el Parlamento "quiere gastar, tiene que decir de dónde se saca la plata".

Con su padre, el economista y exfuncionario Adolfo Sturzenegger, sentado en una de las mesas cercanas, el ministro elogió varias veces a Cavallo. "Mingo para nosotros es un prócer", elogió Sturzenegger, antes de ingresar en su visión del funcionamiento de la economía. "La Argentina ha acumulado capas geológicas de reglamentación", afirmó, y agregó que "está sobrediagnosticada", por lo que les pidió a los

empresarios que le informen "las regulaciones que les molestan", para intentar corregirlas.

En tren de hacer historia, afirmó que "la Argentina está en problemas desde hace mucho tiempo", y precisó el punto de inflexión "con Onganía, que transformó en ley todo un conjunto de regulaciones que todavía estamos sufriendo".

Apuntó al "triángulo de las Bermudas" que se consolidó a partir de allí, "con la casta sindical, la empresaria ("somos una de las dos economías más cerradas del mundo") y el partido peronista, el administrador de la casta, en "el país del statu quo".

En ese sentido, coincidió con Milei en que se trata de un "modelo empobrecedor", y recordó que "cuando llegó Onganía la Argentina era más rica que España, hoy tenemos un 50 por ciento de pobres. Fuimos nosotros, nuestra generación, y somos responsables de cambiarlo entre todos". También arriesgó que "en la Argentina el robo está institucionalizado", y dio como ejemplo el sector de la pesca, con escasos tributos en comparación con la soja, "que paga un 35 por ciento de retenciones".

"Es un gobierno que está en acción, y en el Boletín Oficial de hoy puede verse", dijo Sturzenegger. Más adelante detallaría que en la edición de hoy, el Boletín contenía medidas claves, como la devolución del impuesto PAIS y el veto presidencial a la ley de jubilaciones. "Eligió un veto total y frontal para dar un mensaje contundente: no habrá concesión en el equilibrio fiscal", dijoel ministro. Lo escuchaban, entre ras de los supermercados cuáles otros, el exgobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y el legislador porteño Yamil Santoro.

convicción... nunca vi nada igual, y eso que he trabajado con Domingo", bromeó el ministro, antes de elogiar "un liderazgo extraordinariamente generoso, porque el Presidente elogia a los ministros tanto en público como en las reuniones de gabinete". También detalló que "hay mucha coherencia ideológica en el Gobierno, cuando hablamos con los ministros y funcionarios estamos en líneas generales de acuerdo con lo que les pido". Pareció contestar a las críticas del expresidente Mauricio Macri cuando afirmó: "Si hay algo que caracteriza a este gobierno es la gestión".

Desafiante, pidió a los periodistas estimar "cuantos ejemplos hay de caída del gasto del 30 por ciento" a nivel mundial. "No hay ningún otro caso, salvo en momentos de guerra", elogió. "Todo peso que

el sector público gasta es un peso que los empresarios tienen que poner", afirmó. Sostuvo que "hay que conectar la motosierra con la baja de impuestos", y para acallar rumores de disidencia con el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: "Todo esto lo logró el ministro Caputo con el presidente Milei".

Un rato más tarde se excusó de que le hicieran preguntas sobre macroeconomía, porque "ese es el terreno del ministro Caputo".

#### Elogios al gabinete

Con diplomacia de recién llegado al Gobierno, Sturzenegger dijo que con la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, se logró "un 70 por ciento de caída de homicidios en Rosario", y se acabaron los piquetes por la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien "nos devolvió en algún sentido la libertad de circular por todo el país", halagó.

También elogió la política exterior, al afirmar que "estábamos en los Brics con Rusia, con Irán, y el Presidente ha generado un realineamiento con las democracias occidentales, en defensa de Israel, que es muy bueno para el país".

Expresó su deseo de que "las municipalidades y las provincias tengan que poner la cara y digan a la gente: Tequiero cobrar eso', que no se esconda detrás de una boleta de luz", en referencia a los tributos incluidos en las facturas de servicios públicos.

"Vamos a distinguir en las factuson los impuestos que se pagan. Para que la gente entienda que los precios son en realidad la mitad o "Javier es una persona con una menos, que hay un margen en el medio".

Y elogió la reforma laboral incluida en la Ley Bases y aún no reglamentada, porque "no es ni protrabajadores ni proempresarios, es algo que beneficia a ambas partes". Explicó que el fondo de cese, al estilo del que funciona en la Uocra, con una indemnización individual "es sólo una opción", y que cada empresa podrá tener libertad para decidir la modalidad con relación a indemnizaciones por despido.

"La Argentina es uno de los países con más dumping del mundo. Tenemos industrias con antidumping desde hace cuarenta años. ¡Pucha, cómo les cuesta, eh!", criticó. "Tenemos que animarnos a competir", se fastidió, antes de irse raudo a la Casa Rosada a trabajar, según dijo, en quitar las regulaciones para el mercado de venta de obras de arte. •

## Economía redirige a la Ciudad fondos de las provincias

Caputo destinó recursos para cumplir el fallo de la Corte por la coparticipación porteña, pero dejó en cero partidas para el interior

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA.- Un día antes de la reunión entre el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por el acuerdo sobre el traspaso de colectivos, aparecieron los fondos para que la Nación le restituya la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires (CABA). Pero, en la misma resolución publicada ayer, la Casa Rosada decidió cortar a cero partidas que debían financiar obras e inversiones de capital en el resto de las provincias.

A través de las decisiones administrativas 858/24 y 861/24, publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que "se incrementa el presupuesto [general de la Nación] en \$392.729 millones", y precisó: "Se incrementan las transferencias a provincias y municipios para financiar gastos co-

rrientes en \$450.000 millones del programa "67 - Reglamentación ley N° 27.606", con el fin de atender lo dispuesto por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece en 2,95% el índice de coparticipación federal" de la Ciudad.

Pero, en esa misma medida, se dio cuenta de que "se reducen en \$10.271 millones las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes y en \$47.000 millones las transferencias a provincias y municipios para financiar gastos de capital, ambas del programa otras asistencias financieras".

Alejandro Pegoraro, economista jefe de Politikon Chaco, señaló que el programa que se usará para financiar el pago al gobierno de Jorge Macri tenía "cero peso devengado". Esto es que acumulaba fondos que la Nación no terminaba de enviar a las provincias. Con la decisión de Economía, a ese acumulado desti-

nado a nutrir las transferencias a provincias y municipios se le saca todo el presupuesto vigente, mientras que para el sector privado se toma una parte de los \$802.839 millones asignados.

El concepto "otras asistencias financieras" dentro de las transferencias a provincias es lo más parecido que hay a los aportes del Tesoro nacional (ATN). Es decir, se trata de fondos frescos de libre disponibilidad. Que se otorgan de manera discrecional, por decisiones políticas. "En los hechos era claro que ese crédito presupuestario no se iba a ejecutar porque la Nación no viene pagando nada por ese concepto a los otros niveles del Estado", precisó Pegoraro.

La medida se difundió a tres semanas de que en la Corte Suprema de Justicia se realizara una reunión para intentar sellar un acuerdo entre la Nación y la Ciudad. La reconducción de partidas

presupuestarias es clave para que la administración de Jorge Macri recupere el 2,95% de la coparticipación que estableció la Corte. Ese índice había sido recortado durante la gestión de Alberto Fernández, en 2020, para reenviar los fondos al gobierno de Axel Kicillof.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia estableció que la Nación debía pagarle a la Ciudad el 2,95% de los recursos federales en lugar del 1,4% que le venía enviando desde el decreto de Fernández y una posterior ley que impulsó el kirchnerismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya se había comprometido el mes pasado con Jorge Macri a cumplir el fallo de la Corte, pero no lo hizo.

La medida de Economía se conoció horas antes de la reunión que hoy mantendrán Jorge Macri y Milei para firmar el acta de traspaso a la Ciudad del manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan

dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, la Nación dejará de pagar una parte de los subsidios. La Ciudad rechazaba hacerse cargo de inmediato del 100% del subsidio sin que la Nación concretara la transferencia: son unos \$8500 millones mensuales.

Resta determinar ahora el impacto que la decisión de Economía tendrá sobre los gobernadores, que desde el tratamiento de la Ley Bases, y con cuentagotas, habían comenzado a recuperar una parte de las transferencias y fondos que Milei cortó a poco de desembarcar en la Casa Rosada. Son los mismos mandatarios a los que la Presidencia deberá acercar para evitar nuevas derrotas en el Congreso, aprobar el presupuesto 2025 e impulsar los candidatos de Milei para la Corte Suprema, entre otros temas de interés para el jefe del Estado. •

## Se volverá a pagar un bono para las jubilaciones más bajas

INGRESOS. El Gobierno dispuso por decreto que habrá un refuerzo previsional de idéntico monto que el abonado desde marzo; los haberes, por su parte, tienen un reajuste de 4,03%

Silvia Stang LA NACION

poder de compra.

A la parde la publicación del decreto de veto de la ley previsional aprobada el mes pasado por el Congreso, el Gobierno oficializó el pago, junto con los haberes de septiembre, de un "bono extraordinario previsional" de hasta \$70.000 para los jubilados de ingresos más bajos. La cifra es igual a la que se pagó por el mismo concepto en cada uno de los últimos seis meses y, lógicamente, va perdiendo progresivamente su

Según el decreto 783, como anticipó ayer LA NACION, cobrarán un bono (de\$70.000 ode un importe inferior) quienes tengan un ingreso previsional mensual de hasta \$304.540 una vez aplicado, sobre los haberes de agosto, el reajuste por inflación, que esta vez es de 4,03%. Dicho de otra manera, el ingreso más bajo del sistema contributivo será de \$304.540. La cifra equivale a sumar el haber mínimo, de \$234.540, y el bono de \$70.000.

Dado lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 274, de marzo, todos los meses los ingresos del sistema general de la Anses se reajustan en igual porcentaje que la inflación, según el dato de dos meses atrás. En julio, el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 4,03% y, por tanto, ese es el incremento aplicado a todos los ingresos del mes actual. El haber mínimo de septiembrees, así, de \$234.540, yel máximo, de\$1.578.234. Ambos montos son en



Mariano de los Heros, titular de la Anses, con la ministra Sandra Pettovello

bruto, en tanto que, una vez hecho el descuento para el aporte al PA-MI, los importes son de \$227.504 y \$1.490.576, respectivamente.

El bono, sin embargo, responde a una política discrecional (que comenzó a implementarse dos años atrás) y no está sujeto, a diferencia de los haberes, a un mecanismo de actualización automática. Su pago y su monto dependen de una decisión mensual del Poder Ejecutivo. En el universo de quienes están

en el sistema contributivo (hayan ingresado con o sin moratoria), el refuerzo es percibido por casi 3 millones de jubilados y pensionados, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Se trata quienes tienen un ingresode una cifra no mayora la que resulta de sumar el haber mínimo y el valor máximo del bono

(\$70.000). No lo cobran quienes tienen dos prestaciones, porque en tal caso se excede ese techo de ingresos. Alcanza también a los beneficiarios de pensiones no contributivas.

ANSES

Para quienes este mes perciben un haber de un monto ubicado entre el haber mínimo y \$304.540, el adicional será del monto que resulte necesario para completar esta última cifra.

Dado el congelamiento del bono, la suba porcentual del ingreso total para quienes tienen haberes muy bajos es menor este mes al 4,03% que marca el índice de movilidad de los haberes. En el caso de quienes cobran el monto básico del sistema, la diferencia respecto de lo recibido en agosto (\$295.454) es de 3,1%.

El ingreso mínimo garantizado de este mes es, por otra parte, inferior en \$13.164 respecto del que tendría que haber pagado el Estado si rigiera la ley aprobada recientemente por el Congreso, ya vetada por el Gobierno.

#### Las prestaciones que suben

La recomposición que sí se hará efectiva, la de 4,03%, es la sexta que se aplica con frecuencia mensual y por IPC. En los primeros nueve meses del año, si se consideran también otros reajustes otorgados, el aumento nominal acumulado llega a 121,9% para los haberes propiamente dichos (la suba para quienes nunca cobran bonos). El porcentaje se reduce significativamente para quienes tienen haberes más bajos. Si se considera la cifra resultante de sumar el haber mínimo y el bono, la variación total será de 89,5% (este es el aumento efectivo para quienes tienen por único ingreso previsional un haber mínimo).

La suba de 4,03% alcanza a las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo del régimen general de la Anses; a las pensiones no contributívas, como la PUAM-que será de \$187.632,18, más el bono de \$70.000-, ya la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llegará a \$84.275.

También suben, siempre en un 4,03%, los importes de las asignaciones familiares del empleo formal, que se les pagan a un grupo de asalariados y de monotributistas.

Además, se incrementan las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI. El índice de movilidad mensual de la sjubilacion estambién define aumentos en los aportes previsionales a cargo de los autónomos. •

## Desde que asumió Milei, la mínima cayó un 5% real

El Presidente aseveró que el poder adquisitivo de los jubilados "voló en dólares", pero los aumentos no alcanzaron aún la inflación

Laura Serra LA NACION

Los datos que publican el Ministerio de Economía y la Anses relativizan -e incluso desmienten- que en los primeros ocho meses de la gestión de Javier Milei el poder adquisitivo de los jubilados "voló en dólares" y que sus ingresos se ubican "un 5% arriba en términos reales". De tan altisonante, la frase del Presidente desató una oleada de críticas de la oposición, que busca unir filas en el Congreso para resistir el veto a la ley que establecía una recomposición del 8,1% en los haberes.

Este mes las jubilaciones aumentarán un 4,03% conforme al índice de inflación de julio pasado. Con esta actualización el haber mínimo será de \$234.540, perocomoel Gobierno decidió mantener congelado este mes el pago del bono mensual -\$70.000 mensuales, el mismo valor de marzo pasado-, el ingreso total caerá en términos reales. Es lo que sucedió el mes pasado: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los haberes mínimos (con bonos) cayeron 4,9% real con respecto a diciembre.

En su informe de ejecución presupuestaria del mes pasado, la OPC da cuenta también de que, "como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos otorgados a los jubilados y pensionados de menores

ingresos", el poder de compra promedio en estos siete meses cayó un 29,2% en términos reales respecto del mismo período de 2023. En tanto, los jubilados que cobran el haber mínimoperdieron un 18,5% interanual.

Según el último informe del Centro de Economia Política Argentina (CEPA), al mantener congelado el valor del bono, las jubilaciones minimas sufrieron un recorte equivalente a \$52.000. "Desde marzo, el bono compensatorio que vienen cobrando los jubilados fue congelado en \$70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Los datos muestran que, mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre un 74,3%, al incluirse el pago del bono, la mínima solo aumentó 48,9%. Si el bono se hubiese actualizado en la misma proporción, debería alcanzar los \$122.010 en septiembre, es decir, \$52.010 más que lo actual", señala.

La licuación de las jubilaciones por efecto de la inflación fue clave para que el Gobierno pudiera equilibrar las cuentas públicase, incluso, ostentar superávit fiscal y financiero. Según la OPC, durante el primer semestre de la fiolos gastos totales cayeron 29% interanual: cerca de un tercio de esta reducción se explicó por

la caída en jubilaciones y pensiones. El veto presidencial a la ley jubilatoria que sancionó el Congreso, la cual establecía una recomposición del 8,1% por la inflación no reconoci-

#### UN SALTO INSUFICIENTE



Los jubilados perdieron poder de compra

ARCHIVO

\$105.713

La mínima, en diciembre Esa es la cifra que cobraban los jubilados en el primer mes de gobierno de Javier Milei. Ese mes, la inflación fue de 25,5%

\$234.540

El nuevo haber mínimo

Es la última cifra, que asciende hasta \$304.540 si se computa el anuncio del pago de un bono mensual de \$70.000

da de enero pasado, confirma que el Gobierno no está dispuesto a sacrificarelequilibriofiscal alcanzado pese al costo político que ello podría implicar. Incluso pese al riesgo de que la oposición, en el Congreso, intente nuevamente reunir los dos tercios de los votos de los legisladores presentes para insistir en la ley votada.

Si bien esta posibilidad parece por ahora difícil, sobre todo en la Cámara de Diputados, los opositores comenzaron a caldear el clima. La visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien mañana dará su primer informe de gestión en el recinto, marcará el termómetro. No será una sesión sencilla.

"El Presidente vetó el aumento a los jubilados sancionado por ley en el Congreso. Ante un gobierno insensible, tenemos que insistir con la ley en defensa de nuestros adultos mayores", enfatizó el jefe de la UCR, el senador Martín Lousteau.

"Para Milei, la casta son los jubilados", sentenció, por su parte, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. En el mismo sentido se expresó Juan Brugge, de Encuentro Federal. "Vamos a rechazar el veto", anticipó.

Frente a la ofensiva, el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, ensayó una justificación para el veto en nombre del oficialismo. "Se sancionó una ley que hoy el Poder Ejecutivo no puede pagar", se sinceró.

LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# El bloque libertario trata de robustecerse tras la crisis interna

congreso. La intervención de Milei puso en alerta a los principales exponentes del oficialismo, que buscan obturar nuevas salidas



Karina Milei, con los diputados Mayoraz, Márquez, Bornoroni, Treffinger, Almirón y Benegas

#### Delfina Celichini LA NACION

Las palabras "autocrítica" y "diálogo" se repiten como un mantra en los bloques oficialistas del Congreso, donde la semana pasada reinó el caos, que se hilvanó con las sucesivas derrotas en materia legislativa, que incluyeron la sanción de la costosa recomposición jubilatoria y la inminente caída del incremento de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La crisis motorizó el involucramiento personal del Presidente, quien hasta ahora había priorizado la economía.

Tras los corrimientos del senador Francisco Paoltroni (Formosa) y la diputada Lourdes Arrieta (Mendoza) de las bancadas de La Libertad Avanza (LLA), los libertarios se proponen "barajar y dar de nuevo". En minoría en ambas cámaras, apuestan a robustecerse internamente mientras vuelven a conciliar el vínculo con los espacios dialoguistas, erosionado por el desorden que, admiten, imperó en su armado.

Victoria Villarruel se exhibió al margen de los hechos y prácticamente no tiene comunicación con el bloque oficialista del Senado. No participó de la decisión de echar a Paoltroni porque nadie la consultó. La guerra fría entre el Presidente y su vice persiste. Así lo hizo saber el domingo Milei, cuando volvió a marcar diferencias sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. "Ella tiene su propia opinión y en términos políticos no es trascendente porque no vota", dijo Milei en LN+.

Según pudo saber LA NACION, Martín Menem, titular de Diputados, recibió la primera amonestación por parte de la mesa chica presidencial. No obstante, cerca de Menem niegan rotundamente cualquier distanciamiento con la cúpula dirigencial, encarnada en el Presidente, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Lo cierto es que Menem no participó el viernes de la cumbre en la Casa Rosada con Milei y los bloques dialoguistas. "Martín no va a la reunión porque quiere respaldar el rol de [Gabriel] Bornoroni", se apuraron a decir en el entorno del presidente de la Cámara baja, cuya conducción es objetada por propios y ajenos.

Los llamados del primer mandatario a Oscar Zago, exjefe de LLA en Diputados, erosionan la figura del riojano, que no terminó en buenos términos con el ahora titular del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Un tuit de Bornoroni, casualmente, reivindicó "el liderazgo" de Menem a pesar de su ausencia en la cumbre con los aliados de Pro y MID.

Para fortalecer la posición del Gobierno en el Congreso, hay intenciones claras de armar un gran interbloque con los espacios "cercanos" al oficialismo. Sin embargo, la materialización de esa idea todavía está lejos de concretarse.

Se planteó el martes a la noche durante una reunión en la Casa Rosada que congregó a los Menem (Martín y Lule), Caputo, Guillermo Francosyla hermana presidencial. Trasello, el titular de Diputados activó contactos con dialoguistas de todo tipo. Hasta se volvió a juntar con Emilio Monzó, de Encuentro Federal, con quien había protagonizado una discusión por la integración de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Preparan la rendición de cuentas del jefe de Gabinete en Diputados, prevista para mañana. También, la negociación del presupuesto 2025, que el Poder Ejecutivo debe enviar en los próximos 15 días.

Tanto los referentes de la Cámara baja como del Senado hablan de "autocrítica". Admiten que el desorden y la dispersión de interlocutores no ayudaron a fortalecer su armado en el Congreso y consideran un volantazo que logre reconducir su agenda legislativa.

La falta de clemencia con los "in-

fieles", que ya había experimentado la dirigencia ajena al oficialismo, esta vez se trasladó a los propios: se activaron los ultimátums venenosos en redes sociales por parte de los encargados de amplificar la voz de los que mandan y, poco después, se efectivizaron las salidas de Arrieta y Paoltroni.

La diputada Lilia Lemoine, de línea directa con Milei, fue una de las primeras que advirtieron sobre el corrimiento de la mendocina. "La van a echar del bloque por lo menos. Pero yo estoy pidiendo que la expulsen de la cámara. Hizo una denuncia falsa contra otro diputado", dijo en LN+.

Rocío Bonacciy Marcela Pagano, en contra de la expulsión de Arrieta, quedaron desmarcadas dentro del bloque y a un paso del portazo. Se mueven con pies de plomo y aseguran que no tomarán decisiones sin el aval del Presidente.

En el oficialismo ya nadie habla de la "virtud" de poder decir lo que cada uno piensa sin mediar consecuencias. Lo dejó claro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien explicó que la razón del apartamiento de Paoltroni fue cuestionar la conducción. "Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javiery Victoria, y por distintos dichos que tuvo [Paoltroni]existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente", indicó Abdala en Radio Mitre.

Paoltroni se animó a pedirle a Milei que retirara el pliego de Lijo y que mandara "a fumar al quincho" a Caputo. "Sus dichos expresados políticamente en la interna partidaria no nos suman. Tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero, como corresponde en todo movimiento político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro", consideró Abdala. •

## Ante la negociación de Milei con Cristina, los dialoguistas se plantan frente al pliego de Lijo

SENADO. En la UCR, Pro y otras fuerzas quieren saber qué está dispuesto a pactar el Gobierno antes de sentar posición sobre los candidatos a la Corte

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

La decisión de Cristina Kirchner de exigir cargos judiciales a cambio de apoyar las nominaciones como jueces de la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla complicó los planes del Gobierno y dislocó el escenario político en el Senado, en donde la posibilidad de un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo cayó muy mal en los bloques de la oposición dialoguista, que han decidido aplicar el freno de mano y esperar a tener un panorama más claro antes de avanzar con el trámite de los pliegos de los candidatos.

"Resulta que los que dicen que están contra la casta ahora van a sentarse a negociar con [Eduardo] Wado de Pedro y con Cristina Kirchner, que intentó meter 50 jueces federales por la ventana antes de que terminara el mandato de Alberto Fernández", se quejó en diálogo con LA NACION un senador que si antes no ponía objeciones a la nominación de Lijo, a pesar de los cuestionamientos morales y profesionales que pesan sobre el juez federal, ahora quiere saber qué tipo de negociación transcurre por debajo de la mesa entre el Gobierno y el kirchnerismo antes de tomar una decisión.

Más allá de las objeciones políticas, el principal motivo de la cautela y el silencio de la oposición dialoguista apunta a saber qué papel va a jugar en esta supuesta negociación reclamada por el kirchnerismo. No quieren ser simples partenaires y ver cómo Milei y Cristina Kirchner se reparten cargos judiciales sin tener participación alguna.

El primer resultado del cambio de escenario quedó reflejado en el congelamiento del dictamen de la Comisión de Acuerdos a favor de Lijo que la semana pasada había empezado a circular y que, según fuentes legislativas bien informadas, había llegado a reunir la firma de tres senadores. Desde que el juez federal defendió su pliego en audiencia pública ya han pasado más de diez días y el despacho, paso necesario para que se pueda discutir su nominación en el recinto, sigue sin avanzar.

La publicación por parte de LA NACION del reclamo kirchnerista de una nueva negociación a cambio de los cargos en la Corte cayó como un rayo que fulminó el trámite legislativo. Así, el peronista salteño antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal) reiteró su postura de que no firmaría el despacho hasta que no lo hicieran los senadores de Unión por la Patria. Por su parte, los radicales Martín Lousteau (Capital), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Mariana Juri (Mendoza), miembros de la Comisión de Acuerdos, decidieron esperar hasta que se aclare el panorama antes de decidir si apoyaban a los candidatos del Gobierno.

Pero la situación fue empeorando con el correr de las horas. Así, por ejemplo, en un despacho de Pro se escucharon críticas a la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, uno de los nombres que supuestamente pretendería impulsar Cristina Kirchner al máximo tribunal a cambio de darle el apoyo a Lijo de los senadores que le responden.

"No pienso darle mi voto a una persona que creó cientos de cargos judiciales a pedido de Cristina Kirchnera medianoche en una sesión por Zoom en plena pandemia", estalló el legislador. Sacnun era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se trató la finalmente fallida reforma judicial durante el gobierno de Alberto Fernández. En esa función tuvo la misión de anunciarle al Senado el festival de creación de juzgados federales y cargos judiciales que se le introdujeron al proyecto de ley que había aprobado la Cámara baja. El texto volvió, así, modificado en segunda revisión a Diputados, de donde nunca más pudo salir, hasta que perdió estado parlamentario.

Anteanoche, entrevistado en LN+, Milei dio a entender que su plan no pasa por ampliar la Corte, pero abrió una puerta para "escuchar" a quienes plantean ese pedido. Se cuidó de no mencionar al kirchnerismo. "Lo que se planteó [sobre la ampliación de la Corte] es que por una cuestión de género [había que ampliarla]. Yo no lo tenía en el radar. Habrá que escuchar. Si usted me pregunta, la Corte es la que hay [con cinco miembros]. Hay que reemplazar un cargo. Maqueda va a estar saliendo. Ese es el lugar que cubriría García-Mansilla. Por otro lado, Lijo ocuparía el puesto que dejó Elena Highton".

El dictamen todavía nonato de Lijo tiene una historia por demás interesante que sirve para graficar un trámite legislativo que es absolutamente sui generis para la historia del Senado, pero que suena lógico si se toma en cuenta que es la primera vez que una fuerza política gobierna en minoría en ambas cámaras legislativas.

A contramano de lo que es tradicional, el que se encargó de buscar apoyos para el dictamen de Lijo no fue un senador o un miembro del oficialismo en la Cámara alta, sino un funcionario del Poder Ejecutivo. Según fuentes legislativas confiables, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, fue quien anduvo recorriendo despachos en la Cámara alta tratando de reunir firmas para el escrito que fundamenta el apoyo a la nominación del polémico juez federal para ocupar un sitial en el máximo tribunal del país.

Un dato llamativo, uno más, es que en el Senado nadie quiere decir quién redactó el dictamen que impulsa la designación de Lijo. Algunas versiones hablan de que fueescrito en una oficina del Poder Ejecutivo. Otras sostienen que se cocinó en el Senado. Ambos escenarios excluyen la intervención de la bancada oficialista de la Cámara alta, que conduce el jujeño Ezequiel Atauche.

Rolandi trajinó los pasillos de la Cámara alta en la tarde del último martes y solo consiguió el apoyo de tres de los 17 miembros de la Comisión de Acuerdos. La Casa Rosada necesitará reunir nueve rúbricas si pretende que alguna vez los pliegos de Lijo y García-Mansilla lleguen al recinto del Senado. •

#### **OPINIÓN**

## Entre la utopía de mercado y el realismo de las restricciones

Luciana Vázquez

PARA LA NACION-

Intre las guerras que libra Ja-→ vier Milei, las más claras se ■danenel terreno de la matriz macroeconómica y productiva de la Argentina. En el mercado de las ideas y de los debates en torno a lo simbólico, sigue mucho más flojo de papeles. Prueba de lo primero es la historización de los mitos argentinos en torno a la industria que Milei hizo ayer en la Unión Industrial Argentina (UIA). Una desmitificación, por supuesto, de las supuestas bondades del proteccionismo industrial planteado a viva voz en los oídos de algunos de los hombres más poderosos de la alta burguesía nacional. Algunos de ellos, representantes de una industria argentina que fue parte del paroxismo de ese proteccionismo y se convirtió en el ejemplo de los efectos más oscuros de ese modelo de, en palabras de Milei, "tutela viciosa" del Estado, la corrupción y el Estado como botín.

En los primeros años del regreso de la democracia, la opinión pública le puso el nombre a una de las cro recién inaugurado. Pero ahí, versiones de ese modelo: "la patria precisamente, están las dudas del emergencias en salud, para crear contratista". Ahora la etiqueta pre- mercado: no sobre la visión de Miferida es "capitalismo de amigos".

"Tanta miseria les terminó imponiendo un modelo de negocio distinto a muchos sectores. Ya no se trataba de pensar cómo producir más, mejor y más barato, sino de ver cómo acceder a la mayor cantidad de ventajas y prebendas posibles de parte del Estado para poder sobrevivir", explicó Milei en la UIA. Fue un cuestionamiento cuádruple: a la estigmatización de la libertad de mercado como enemiga de la industria, a la política de sustitución de importaciones, al apoyo selectivo a ciertos sectores y, finalmente, a la polarización entre industria y progreso, de un lado, versus agro y desigualdad, del otro.

"El período de mayor expansión industrial de la historia argentina fue, precisamente, durante el modelo agroexportador y no, como dicen algunos, con el modelo fracasado de sustitución de importaciones con patrocinio estatal. Fue el desarrollo económico generado por el sector privado el origen de nuestra primera industrialización", afirmó el Presidente.

Milei buscó hacer un señalamiento potente del impacto negativo de esa visión económica y productiva en el equilibrio general de la economía, que podrían aceptar, incluso, voces de la política y de la academia que reconocen la potencia constructiva del peronismo.

Esa política sectorial de privilegios, en realidad, condicionó a la Argentina más allá del peronismo y marcó las décadas posteriores.

Como cuando fue a la Milken Institute Global Conference, en mayo, donde dio uno de sus discursos más disruptivos y cohesionados sobre su visión del caso argentino, el líder libertario hilóen la UIA una concepción articulada del problema de la industria argentina. Y planteó una palabra política con pretensión entre inspiradora y desafiante. Llegó a la Unión Industrial cargado de munición retórica provocadora para sacudir el confort del empresariado local: "Si pueden perseverar en condiciones de adversidad con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello. Les digo: anímense a

innovar y a competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata", les propuso.

polémica para suideario: "Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes". El rol del Estado y la función social del empresario, es decir, la creación de riqueza genuina, sobrevolaron su exposición. Aunque parezca paradójico para un presidente libertario, Milei le reserva al "Leviatán empoderado" del Estado un rol central: el de guardián de una macroeconomía saludable. Y de ahí deriva su rol en el desarrollo industrial nacional. "La mejor política industrial es tener una buena política fiscal y monetaria", sostuvo. El Estado como el artifice de las condiciones de la cancha en la que los privados tienen que jugar.

El discurso de la UIA sorteó con una invitación inspiradora a producir más y más barato los riesgos que corre el equilibrio malei, que pueden compartir, sino en torno a las chances de dar vuelta el rumbo y conseguir implementar semejante cambio. Cepo o no ce-

La política sectorial de privilegios condicionó al país más allá de las etapas del peronismo

Kicillof busca consolidarse con la intervención estatal, resguardar cajas y llegar a los votantes con el "Estado presente"

po, devaluar o no, terminar con las retenciones lo antes posible o esperar. Esas son las respuestas que las palabras de Milei no encararon. En cambio, les habló a los empresarios con el corazón emprendedor y la cabeza de un historiador económico.

#### Los protagonistas

En la coyuntura que le toca navegar a Milei, esa guerra por el sentido común macroeconómico y productivo tiene protagonistas claves: de Milei a Axel Kicillof, pasando por Marcos Galperin y Mercado Libre.

Mientras Milei crea un ministerio paradójico, el Ministerio de Desregulación, un verdadero oxímoron para un Estado con capacidades máximas para regular que se propone lo contrario, la provincia de Buenos Aires se convierte en la república blue de Kicillof, un espejo invertido de la experiencia mileísta a nível nacional.

Kicillof busca consolidarse con la intervención estatal. Así pretende hacer política, resguardar cajas y llegar a la gente con la insistencia en el desgastado "Estado presente".

Hay cuatro ejemplos. La Cuenta DNI, la billetera digital que lanzó el gobernador hace cuatro años, descuentos del 20 al 40 por ciento en ferias, supermercados y negocios de todo tipo, desde garrafas hasta

gastronomía, con promociones especiales para jubilados y jóvenes universitarios. Tiene más de 9 millones de usuarios y desde hace Mileiencontró otra versión más meses supera a Mercado Libre y Modo en cantidad de operaciones con QR interoperables.

El kirchnerismo bonaerense está convencido de que la mejor manera de hacer política con ojos en 2025, y eventualmente en 2027, es competirle de cerca al mercado en la provisión de bienes y servicios. Dejar a un lado la retórica de género o de derechos humanos y los clásicos controles de precios. En cambio, lanzar medidas concretas que den soluciones de consumo.

El Estado presente de Kicillof se adapta al mileísmo. Desde la derogación del régimen de sociedades del Estado en diciembre, el gobernador avanza con dos proyectos en salud, pero con el formato de sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. El Estado bonaerenseen sociedad con privados, bajo el control de Kicillof.

Uno es el proyecto de ley de un SAME interjurisdiccional. Tiene media sanción de Diputados, aunque le cuesta avanzar en el Senado. Kicillof obtuvo esa aprobación con el apoyo de los "libertarios dialoguistas", que sus críticos llaman "libertarios blue" o "libermassistas". Pro y los libertarios más puristas lo rechazaron.

Kicillof también busca llevar al recinto de Diputados el provecto de creación de una empresa de producción pública de medicamentos. Y mientras Milei ajusta a la ciencia, el gobernador busca crear un polo de científicos en la provincia, con base en la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), presidida por Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología del kirchnerismo y expresidente del Conicet. Algo así como un exilio interno de investigadores que pueden instalarse en territorio bonaerense, que resiste el sentido común mileísta con más becas y proyectos de investigación.

La cuarta batalla kirchnerista contra los nuevos tiempos mileistas se juega en el Consejo Federal de Inversiones, una caja de \$100.000 millones anuales destinados a créditos a la industria federal, que estuvo en manos peronistas por 30 años y desde 2020 es caja de La Cámpora. Los gobernadores no peronistas la tienen en la mira.

Fue creada en 1959 como parte de esa visión económica sectorial que Milei critica: el crédito como herramienta estatal para dirigir la economía, que termina condicionándola, además de subsidios y exenciones tributarias.

De la república blue de Kicillof a la Argentina de Milei, una puja entre la saga económica histórica y la ruptura que busca el presidente libertario.

Hasta ahí el plano de lo real económico. El terreno de lo intangible y los valores es mucho más arduo para Milei y eso ya es mucho decir. De Mariano Cúneo Libarona y su mirada rudimentaria sobre la diversidad a las declaraciones de Nahuel Sotelo, el nuevo secretario de Culto y Civilización, con una visión casi teocrática de la Nación, pasando por la restricción al acceso a la información pública y los ataques del Presidente a la prensa, un gobierno expuesto a su peor versión. •

## Intentan avanzar con el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea

REGIÓN. Aseguran que está más cerca el entendimiento con el mercado europeo; negociaciones en Montevideo



Mondino, ayer, con los cancilleres del bloque

CANCILLERÍA

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Sin demasiados anuncios públicos, la canciller Diana Mondino viajó aver a Montevideo para reunirse con sus pares del Mercosur. Con el escandaloso conteo de las elecciones del 28 de julio en Venezuela como principal motivo de discordia (Brasil sostuvo una posición dialoguista mientras el resto desconoció los resultados que dieron el triunfo y la reelección al chavista Nicolás Maduro), los responsables de la diplomacia de los cuatro países miembros buscaron avanzar en un logro largamente esperado: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, demorado por décadas y hoy con chances concretas de avanzar.

"Esta puede ser una semana clave", afirmaron a LA NACION altas fuentes de la diplomacia en referencia a un eventual acuerdo.

En el encuentro de ayer -del que participaron, además de Mondino, Mauro Vieira (Brasil), Omar Paganini (Uruguay), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay) y Celina Sosa (Bolivia), esta última con voz pero sin voto-, el acuerdo con la Unión Europea ocupó un lugar central en la agenda. Desde la Cancillería dejaron trascender que, hoy por hoy, las mayores trabas están puestas ya no en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, sino en la postura de Paraguay. Esperan que la buena sintonía entre el presidente Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, pueda limar asperezas y reconducir el diálogo.

La cuestión de las disidencias respecto de Maduro, cuyo triunfo fue confirmado por el Comando Nacional Electoral de Venezuela, pero resistido por la oposición, no se habría tocado en este cónclave, según fuentes oficiales. "Vamos a tratar de avanzar en lo concreto", sostienen desde la diplomacia argentina. No se emitió comunicado posterior a la reunión, en un contexto de diferencias claras entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, por un lado, y Brasily Bolivia, por el otro, en torno a lo ocurrido en las elecciones venezolanas y las vías para alcanzar un acuerdo.

Sí se habló, según la Cancillería,

de la propuesta argentina -compartida por Uruguay- de flexibilizar el Mercosur y los acuerdos extra zona de algunos de sus miembros. "Debatieron sobre las nuevas modalidades de negociación propuestas por Argentina para avanzar en acuerdos con otros países y bloques, dialogaron sobre el acceso a nuevos mercados y analizaron los aspectos centrales de la actualidad regional en términos políticos, sociales y económicos", sostuvo el Palacio San Martín en un comunicado.

"El Mercosur no ha logrado en estos años convertirse en un instrumento de acceso a los grandes mercados externos, sumado a un arancel externo común alto para los estándares internacionales. La Argentina propone entonces que a aquellos miembros del bloque dispuestos a abrir nuevos mercados se les permita iniciar negociaciones de forma individual o plurilateral. Elaboramos una propuesta para la aplicación secuencial de distintas modalidades de negociación, más flexibles, con terceros países o grupos de países", sostuvo la canciller.

A partir de hoy, y por espacio de cuatro días, una misión técnica de los cuatro países (la delegación argentina estará comandada por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima) discutirá en Brasilia los términos del acuerdo, empantanado desde hace meses, entre otras razones por las nuevas exigencias de la UE, sobre todo con relación a la cuestión ambiental, introducidas en los últimos años como condición para la firma del pacto entre los bloques.

El acuerdo comercial con la Unión Europea fue uno de los objetivos planteados por el gobierno de Milei desde su llegada a la Casa Rosada, aunque el presidente argentino no ha tenido reuniones bilaterales con Lula da Silva y debieron pasar más de siete meses de gestión para verse con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien transita el tramo final de su mandato como presidente.

Milei fue, además, el gran ausente de la última reunión de presidentes del Mercosur, en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

## Guzmán admitió que la cuarentena se extendió por motivos políticos

covid. "Administrar la pandemia hacía fuerte al gobierno", dijo; un fiscal lo denunciará

En un reconocimiento inédito, el ministro de Economía durante buena parte de la gestión de Alberto Fernández Martín Guzmán admitió ayer que la cuarentena durante la pandemia por Covid-19 se extendió por motivos políticos más allá de lo necesario. "En un momento pasó a ser un tema más político, una bandera más política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno", reconoció.

En una entrevista con el canal Cenital, el economista aseguró que muchas de las medidas sanitarias tuvieron que ver con eso, y consideró: "La cuarentena fue más larga de lo que debería haber sido, desde mi punto de vista y dada la información técnica que tenía".

De esta forma, explicó que las decisiones tomadas en 2020 respondían a que al Gobierno le estaba yendo "bien con la sociedad" y, por lo tanto, el aislamiento era algo que "tenían que extender".

"Eso fue hasta que se perdieron las elecciones y ahí todo fue culpa del supuesto ajuste fiscal, que no era tal", marcó.

Guzmán se convirtió, de esa for- rro, sometimiento y dominio". ma, en el primer exfuncionario de Alberto Fernández que reconoce que la cuarentena se extendió por un cálculo político destinado a favorecer al entonces gobierno.

El fiscal federal Guillermo Mari-



El exministro Guzmán, durante la entrevista

juan adelantó ayer que denunciará a Guzmán y al expresidente con base en estas declaraciones.

Las expresiones de Guzmán circularon rápidamente por las redes sociales y algunos funcionarios de Javier Milei subrayaron las implicancias del reconocimiento. Uno de ellos fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que calificó la cuarentena de un "plan de encie-

"Se enamoraron de esa herramienta porque les daba rédito político tener el control total de la economía. El problema es que la gente se moría y se fundía...", escribió en su cuenta de la red social X.

Otro fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que también compartió el video en sus redes y aseguró: "Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei".

CENITAL

Guzmán le respondió a Adorni a través de X, señalando al Ministerio de Salud: "No me descontextualices. de Economía. En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción solo podía ser una, y era la de Salud".

Por su parte, el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, Demian

Reidel, vinculó incluso los dichos de Guzmán con la reforma jubilatoria que aprobó la oposición, vetada ayer por Milei: "El cinismo despiadado de extender la cuarentena porque les convenía políticamente es una buena manera de poner en contexto la nueva ley previsional".

Guzmán-que renunció a su ministerio a mediados de 2022-ya se había separado de la figura del expresidente Fernández luego de que se conocieran las acusaciones de violencia de género en su contra. "Megenera un profundo asco", dijo tras la radicación de la denuncia de parte de Fabiola Yañez.

"Lo primero que espero es que Fabiola se sienta protegida. Es evidente que sufrió y tiene mucha angustia, y debemos cuidarla", dijo, y sostuvo que aquellos acontecimientos afectan la imagen de toda la clase política. "Genera a mucha gente la percepción de que la política es estar en otra y abusar del poder que se consigue, lo cual hace mucho daño a un proyecto popular. Pero no todo es lo mismo", diferenció.

En ese sentido, Guzmán aclaró Son palabras de quien era ministro que nunca habló sobre temas de pareja con el expresidente, pero apuntó contra Fernández: "Cuando ves las cosas que salieron... Uno puede hacer lo que quiera con su pareja, pero cuando estás en una situación así habría que dedicar toda la energía al país". •

## Participaciones sociales

4318 8888

#### CONFERENCIAS

El Club del Progreso invita a las tertulias el 4-9-2024, 18.30 hs., orador: Santos Goñi. Informes al 4770-7420, e-mail: gerencia @clubdelprogreso.org

#### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 4 de septiembre, a las 13, en el Libertador Hotel, disertará el Lic. Fausto Spotorno, sobre: "La transición de la economía Argentina"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito













KAIA En tablas







En locales adheridos

EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adheridos



DESCARGÁ TUS **CÓDIGOS** PARA COMPRAS ONLINE EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS DE CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

## Rechazan el pedido de Fernández y abrirán el teléfono de Yañez

**PERITAJE.** El expresidente se había opuesto a que se revisara el celular en Madrid; el juez Ercolini desestimó su solicitud; ordenó que los resultados se envíen por valija diplomática



Alberto Fernández y Fabiola Yañez, durante el gobierno de Unión por la Patria

ARCHIVO

#### Hernán Cappiello

El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido del expresidente Alberto Fernández para que no se abra en España el teléfono celular de su exmujer Fabiola Yañez, donde supuestamente están registrados los golpes que le propina-

ba cuando ambos convivían en la quinta de Olivos.

Fernández quería que el aparato fuera enviado a Buenos Aires, pero el magistrado le dijo que no.

Ercolini había avalado la decisión del fiscal de abrir el celular en España, pero la defensa de Fernández planteó una reposición a esta decisión, por no contar con un perito propio en Madrid.

De todos modos, el juez rechazó la medida y también el pedido de apelación.

Con la decisión ya firme, Ercolini dispuso que el peritaje –en rigor es una descarga forense de datos– se realice en Madrid, de acuerdo con protocolos internacionales de cooperación, y con la posibilidad de que la defensa controle la prueba.

El magistrado incluso propuso que podía filmarse todo el "peritaje ininterrumpidamente o transmitirlo en vivo", para dar mayores garantías de transparencia.

Ercolini decidió que se debe citar a Yañez al lugar donde se realice el peritaje, pedirle el celular, extraer los datos y devolvérselo. Y determinó que los datos extraídos del teléfono viajen al país en valija diplomática, de manera de preservarlos.

Asimismo, la defensa de Alberto Fernández había pedido que la declaración testimonial que presentará la madre de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo, se realice en el consulado argentino en Madridy no en la casa de donde convive con su hija. El argumento es resguardar la declaración y que se realice "sin la presencia de terceras personas que puedan guiar, interferir o manipular el testimonio de la mujer".

La idea es "resguardar la objetividad del testimonio" en beneficio de todas las partes, de modo de llegar a la verdad real, que es la finalidad del proceso, dice el escrito que presentó la abogada Silvina Carreira.

En cuanto al peritaje del celular, el fiscal Ramiro González avanzó con la posibilidad de que sea abierto mediante un mecanismo de colaboración garantizado por la Red de Fiscales de Iberoamérica, además de realizar el trámite formal vía exhorto judicial, de modo que la Audiencia Nacional de Madrid dé su autorización.

Este trámite implica que las partes puedan designar peritos para el acto, que deberían actuar en Madrid. Por ese motivo, entre otros, es que Alberto Fernández planteó que la apertura del teléfono debe hacerse en Buenos Aires, lo que fue rechazado.

En ese aparato hay videos y fotos de Fabiola Yañez golpeada y atendiéndose un moretón en un ojo. También están allí los mensajes que intercambió con Alberto Fernández en la última etapa de su relación, en el mes de julio y hasta comienzos de agosto pasado, donde el expresidente le ofreció un acuerdo para dejar de lado la denuncia de violencia de género, según surge de eso chats.

También están allí los chats entre Yañez y la exministra de las Mujeres, Diversidad y Género Ayelén Mazzina, donde la ex primera dama le reclama que supuestamente no hizo nada cuando le contó sobre las agresiones que venía sufriendo.

El fiscal González avanzó no obstante con la medida y el juez Julián Ercolini la homologó, con lo que la defensa de Alberto Fernández está planteando una reposición a esa medida para evitar que el celular sea abierto en Madrid. Pero Ercolini la volvió a rechazar.

#### La contraofensiva

Más allá de esos planteos, la defensa de Alberto Fernández viene proponiendo prueba con cuentagotas: esta vez planteó que declare un nuevo testigo, al que denominó "D". No se sabe de quién se trata; probablemente alguien que trabajó en la quinta de Olivos.

#### REVISARÁN LA INHIBICIÓN DE BIENES

La Cámara Federal de Casación revisará la decisión de levantar la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández, del empresario Héctor Martínez Sosa y de la treintena de empresarios acusados en la causa por el supuesto direccionamiento en la contratación de las pólizas de seguro.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la queja interpuesta por el fiscal y ahora revisará si corresponde, o no, el levantamiento de la inhibición general de bienesque había dispuesto la Cámara Federal porteña.

El juez Julián Ercolini había ordenado la inhibición general de bienes de Fernández, de su amigo Héctor Martínez Sosa, de su esposa, la exsecretaria María Cantero, y de Pablo Torres García, entre otra decena de empresarios. Como hizo en otras ocasiones, Carreira presentó en la fiscalía un sobre cerrado con la identidad del testigo y, al mismo tiempo, un acta notarial con su declaración ante escribano público, donde adelanta de qué trata su relato, que deberá repetir bajo juramento cuando sea llamado a testificar.

El próximo jueves, el fiscal González convocó a la defensa de Alberto Fernández y a la abogada Mariana Gallego, de Fabiola Yañez, a una audiencia para abrir los sobres con la declaración del testigo A y del testigo G que propuso la defensa del expresidente. En esas presentaciones, la abogada Carreira había pedido que el contenido se mantuviera en secreto.

Sin embargo, la prensa publicó los nombres de esos eventuales testigos y el contenido de la declaración que estaban dispuestos a prestar. Esto motivó que la abogada de Yañez, Mariana Gallego, presentara una denuncia ante el fiscal para que se investigue si la filtración provino de la fiscalía o del entorno de Alberto Fernández.

La defensa de Alberto Fernández hizo lo propioy, en un comunicado, aclaró que ellos expresaron la misma preocupación en por lo menos cuatro escritos por "las filtraciones de documentación, prueba y demás piezas procesales que estaban ocurriendo desde el comienzo mismo de la causa".

"Nos ponemos en contacto con el periodismo con la finalidad de poder señalar que dichas filtraciones a la prensa ocurrieron y siguen ocurriendo incluso antes de que la defensa pueda tener acceso a las piezas procesales", dijo el equipo de la abogada, que mencionó que "a la doctora Carreira la asiste la misma preocupación e interés que a la querella en el cuidado de la prueba y el debido proceso". •

#### La Cámara resolvió que por ahora el caso siga en la Justicia Federal

Fernández había intentado que la denuncia se investigara en San Isidro

La Cámara Federal resolvió que la causa por la denuncia de Fabiola Yañez contra su expareja Alberto Fernández se siga investigando en los tribunales porteños de Comodoro Py y no en la Justicia Federal de San Isidro, como pretende al expresidente. Así lo determinó el camarista Eduardo Farah en una resolución a la que accedió LA NACION.

"La discusión entre las partes gira en torno a aspectos de la cuestión de competencia que no agotan todas las circunstancias que se deben considerar para su correcta definición. Creo que el juez de lª instancia decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis al resultado de las medidas investigativas en curso", expuso el camarista, que con este medida mantiene el expediente en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.

La abogada de Alberto Fernández había argumentado que "los hechos presuntamente denunciados se circunscriben en la quinta presidencial de Olivos, lugar de residencia de mi cliente y de su entonces pareja al momento de los hechos". Y argumentó que se buscan "precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos)".

En su dictamen, el fiscal del caso, Ramiro González, sostuvo que "desde una fecha incierta, pero desde cuando Fabiola Yañez comenzó un vínculo de noviazgo con Alberto Fernández, hasta la actualidad", la ex primera dama "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia degénero e intrafamiliar". Y que esa situación asentada en una "relación asimétrica y desigual de poder" se incrementó "exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la Nación".

Y allí explicó los nueve hechos que identificó el fiscal en su acusación, que comienzan en 2016, cuando "Alberto Fernández obligó a Fabiola Yañez a realizar un aborto". En esa época Fernández no era presidente y vivía en Puerto Madero. Luego, el fiscal enumeró otros episodios, esta vez sí ataques, golpes, moretones y patadas, desde el 12 de agosto de 2021, cuando ya Fernández y Yañez ocupaban la quinta de Olivos.

Estos episodios se extendieron, dijo, hasta 2023, cuando "con habitualidad" Alberto Fernández golpeaba con la mano abierta a Yañez, dejándole la mejilla "hirviendo", lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de Olivos". Así, en ese año se mudó a la casa de huéspedes de la residencia y la dejó una semana antes de que Fernández dejara el poder.

El fiscal apuntó a las "ostensibles carencias" del escrito de la defensa del expresidente y comentó que "el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado". Es prematuro, entendió, declararse incompetente. •

ECONOMÍA | 17 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$990,79  | ▼ (ANT:\$991,42) |
|-----------|-----------|------------------|
| CCL       | \$1295,36 | ▼(ANT:\$1298,37) |
| Mayorista | \$952,50  | ▼ (ANT:\$953,00) |

| Paralelo | \$1305,00 | = (ANT: \$1305,00) |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1556,80 | ▲ (ANT: \$1555,20) |
| Euro     | \$1054,87 | ▲ (ANT: \$1053,80) |

\$169,76 A(ANT:\$168,62) 26.651 ▼ (ANT: 26.717) en millones de US\$

Día de la Industria | CRÍTICAS A LAS LEYES LABORALES Y AL PESO DEL ESTADO

## En la UIA, Milei afirmó que para proteger a la industria "se le robó al campo"

Dijo que es "un mito" que la libertad económica perjudique el desarrollo del sector fabril y criticó los subsidios y aranceles; reiteró que en diciembre quedará sin efecto el impuesto PAIS

En el marco del Día de la Industria. el presidente Javier Milei participó ayer de un acto frente a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, apuntó a la política que "durante 100 años construyó el mito y vendió el cuento de que para tener una economía pujante había que pisar a sectores como el campo" y aseguró que las ayudas otorgadas por el Estado "perjudicaron a la economía". Además, reiteró que el impuesto PAIS-creado por la gestión de Alberto Fernández-quedará sin efecto en diciembre de 2024.

"El período de mayor expansión industrial fue con el modelo exportadoryno el de sustitución de importaciones. En algún momento a mitad de siglo la política decidió que para que el país se desarrolle se tenía que producir todo acá, robando a uno para darles a otros... La justicia social", ironizó, y marcó: "La industria quedó subordinada al Estado con subsidios y aranceles para competir. Se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta hoy. Para proteger a la industria se le robó al campo. Más de 100 años de insistir con esto arruinaron nuestro potencial exportador".

Así, en un escenario montado en el histórico edificio ubicado sobre la Avenida de Mayo, el Presidente remarcóque las políticas sectoriales armadas "a expensas de una macroeconomía están condenadas a fracasar". "Todo lo que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar es una estafa. Quitarles a unos para darles a otros es un robo: cuando alguien habla de potenciar a la industria mientras emite y autoriza exportaciones



Milei, ayer, durante su participación por el Día de la Industria

sin dólares no es proindustria, es un estafador", criticó.

"La mejor política industrial es tener una buena política fiscal y monetaria. Solo si al conjunto de la sociedad le va bien le puede ir bien a la industria", enfatizó.

Por otro lado, Milei apuntó hacia un "segundo mito" que construyó la política a lo largo de los años para "enriquecersede los que produceny meter mano en el campo". "Es adyacente al anterior, y es que la libertad

de la economía es perniciosa para el desarrollo industrial. Ningún país quebró por abrirse al comercio internacional, de hecho, todos los que lo hicieron progresaron", consideró, y diferenció: "Lo único pernicioso es tenerun Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Nosotros vinimos a reducir al Estado para mejorar la competitividad, a achicar al Estado para agrandar el bolsillo".

En otro momento, Milei aseguró que la otra cabeza "de este monstruo" es el costo laboral. "No hay empresa que pueda competir con estos costos, que supuestamente pretenden proteger a los trabajadores, pero lo único que hacen es destruir el trabajo. La única forma sostenible es que el Estado proteja el valor del dinero: no importan las regulaciones, cualquiera que atente contra las capacidades de generar del sector privado está generando pobreza", subrayó.

Y sumó: "Las leyes laborales en

la Argentina son al trabajador lo mismo que el fracaso de la ley de alquileres a los inquilinos: todavía recuerdo todas las críticas cuando desregulamos el mercado de alquileres, pero nadie dice nada de cómo explotó la oferta de propiedades y cómo, en términos relativos, el precio se terminó cayendo estrepitosamente. Será que les cuesta asimilar, entender o aceptar lo poderoso que es el mercado".

"La tercera cabeza del monstruo es medio engañosa, difícil de cuantificar: el costo invisible del Estado, la burocracia", siguió, y dijo: "El costo de la máquina de impedir, dejar de trabajar para ir a perder tiempo a una oficina y pagar un sinsentido de aranceles, tener que pasear por los pasillos de la administración pública pidiendo sello sobre sello para poder producir. Los impuestos son una clara demostración de este fenómeno. En la Argentina tenemos cerca de 190 impuestos; 180 no recaudan ni un 10%. Su efecto es marginal y generan trabas y demoras que entorpecen la actividad económica en un país en donde ganar dinero es una actividad imposible. Por eso es importante la tarea de desregulación, sabiendo que es un camino lleno de pozos y piedras".

La metáfora de las "cabezas" continuó con una referencia directa a los impuestos y la incidencia del Estado en los precios de los bienes y servicios. "Esta mañana bajamos 10 puntos del nefasto impuesto PAIS, creado por el kirchnerismo bajo la excusa de que sería temporal, y, sin embargo, se cansaron de prorrogarlo sistemáticamente. En el mes de diciembre se termina con el nefasto impuesto PAIS, impulsando una baja en el precio de los productos importados", adelantó.

"La quinta cabeza es el costo asumido por los argentinos para cuidar los negocios de los amigos de los que tienen poder. Cuando cortás una cabeza, aparece otra: la sexta es el costo de la representación forzada. La cabeza principal de este monstruo mitológico que venimos a destruir es el déficit fiscal, el gran impuesto encubierto. Si se financia con deuda, se paga con impuestos futuros y una carga a las generaciones futuras. Vamos a bajar impuestos, no vamos a negociar. Vamos a seguir bajando el gasto público, y eso que parecía imposible.

## El agro expresó su apoyo a las palabras del Presidente

Dirigentes rurales y de la agroindustria dijeron que hubo un "freno histórico" a la actividad por la mayor presión impositiva al sector

#### Mariana Reinke LA NACION

Dirigentes del agro respaldaron la referencia que hizo ayer el presidente Javier Milei al campo en la Unión Industrial Argentina (UIA) y remarcaron que la mayor presión impositiva que soportó el agro fue un "freno histórico" a la actividad.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidió con el jefe del Estado y afirmó: "Llevamos más de un siglo de políticas erradas que han puesto al campo en desventaja. Es momento de revertir esta tendencia

y dejar de usar al sector agropecuario como fuente fiscal", dijo, y añadió: "Siempre hemos sostenido que las políticas que ahogan al sector agropecuario, en lugar de potenciarlo, son un error histórico que remarcó. debemos corregir urgentemente

A su vez, Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), compartió "plenamente" los dichos del Presidente. "Es inaceptable lo que ha sucedido en estas décadas, donde el agro ha sido el único aportante para sostener un gasto público descontrolado y eso nos hallevado a un

estancamiento productivo y exportador. Solo en soja hemos perdido US\$45.000 millones. Es el momento de bajar retenciones empezando por la soja [que hoy tiene el 33%]".

Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), "es importante que un primer mandatario ponga en valor el esfuerzo que vienen haciendo los productores desde hace años. Nos saquearon en las últimas dos décadas unos US\$200.000 millones solo en concepto de retenciones, frenando el desarrollo de la Argentina, mientras nuestros competidores ganaron mercados en todo el mundo", subrayó Pino.

En tanto, para Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), no se trata de buscar culpables entre sectores. "Lo que hay que hacer es culpar a todos los gobiernos que han venido saqueando al sector productivo", señaló, y destacó: "Cuando le sacás la pata de encima al sector productivo, este se multiplica enseguida. Lo que dejás de recibir vía retenciones se multiplica en generación de trabajo, riqueza y dinamismo en los pueblos del interior".

la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresó su acuerdo con las declaraciones del presidente Javier Milei. "No todos los industriales tienen la culpa. Sí, seguramente, un grupo de grandes industriales prebendarios, amigos del gobierno y del poder, se acostumbraron e hicieron negocios con las intervenciones de Cristina [Kirchner]". Segun el dirigente, "esto pasó en todos los sectores; las intervenciones hacen que todos los negocios se deformen y uno termina viviendo una mentira", dijo. •

Ignacio Kovarsky, presidente de Con la colaboración de Pilar Vázquez

#### Día de la Industria | LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR PRIVADO

## Los empresarios ven un rebote lento y piden más rebajas de impuestos

Los industriales, que apoyaron el ordenamiento macroeconómico, reclamaron al Gobierno un "régimen laboral moderno"

#### Esteban Lafuente LA NACION

Casi no hubo ausencias. Todos los apellidos de peso en el mundo empresario se hicieron presentes en el histórico edificio de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre la Avenida de Mayo para escuchar al presidente Javier Milei, quien llegó a la entidad para participar de un nuevo acto por el Día de la Industria.

Alejandro Bulgheroni (PAE), Martín Cabrales (Cabrales), Martín Berardi (Ternium), Javier Martínez Álvarez (Tenaris), Javier Goñi (Ledesma), Jaime Campos (AEA), Carlos Galmarini (Ford) y Gustavo Weiss (Camarco) fueron algunos de los que desde temprano comenzaron a circular por las clásicas escaleras blancas de la sede fabril.

"Los países desarrollados lo son porque son industrializados", dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad, en la apertura del encuentro. Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Daniel Scioli, de Turismo, y Bartolomé Abdala, senador por San Luis, fueron algunos de los funcionarios oficialistas presentes en el salón.

"No caben dudas de que la Argentina tiene oportunidades en sectores como la minería, la energía, el agro y la economía del conocimiento. Y esas oportunidades tienen en la industria un aliado estratégico. Nuestro país debe apalancarse en la capacidad de sus empresas, grandes, medianas y pequeñas, que tienen la capacidad de abastecer tanto al mercado interno como al exportador, tan necesario para el abastecimiento de divisas", agregó Funes de Rioja, quien insistió ante el Gobierno por la ley pyme que presentó la UIA. "Merece urgente tratamiento", dijo.

Un estricto control policial se desplegó desde la mañana sobre la sede de la UIA. En la vereda, al cruzar un primer vallado, todos los presentes debieron pasar sus pertenencias por un escáner y luego, avanzar sobre un cacheo de seis oficiales de seguridad.

Ejecutivos de negocios, voceros, representantes de cámaras empresariales se mezclaban en el pasillo de la planta baja del edificio con decenas de cámaras de televisión y periodistas, agrupados detrás de un corral. Entre trípodes y mesas con café y medialunas, perros guiados por oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria inspeccionaban cada cuarto del edificio.

La UIA aguardó la llegada del Presidente con una agenda que incluyó una presentación ante los empresarios, junto a Funes de Rioja, en el primer piso del edificio, en el Salón Petiribí. Elacto se organizó también con un exclusivo código de acceso: solo podían ingresar quienes contaban con pulsera amarilla. Por pedidodel Gobierno, tampoco la prensa pudo ingresar al recinto.

"Sepan que van a encontrar en mí a un aliado del sector privado. Cuandounempresariogana dinero, es un benefactorsocial", dijo Milei durante su presentación. "Vinimos a achicar al Estado para agrandarles el bolsi-



Daniel Funes de Rioja y Javier Milei, ayer en la UIA

GENTILEZA UIA

llo a ustedes", agregó el Presidente, quien de todas maneras deslizó que no hay plazos para decisiones como la salida del cepo cambiario: "No vamos a apurar decisiones".

La baja del impuesto PAIS -cuya alícuota cayó del 17,5% al 7,5% para las importaciones-, la dinámica de la inflación y las expectativas de recuperación del nivel de actividad fueron algunos ejes de la agenda económica que más atención generaron en los pasillos del encuentro, en charlas entre ensaladas de frutas, café con leche y medialunas. "Dijimos que era una suba transitoria y cumplimos", dijo Milei, al referirse al impuesto PAIS. Fue el único momento en el que generó aplausos.

"La Argentina tiene que recuperar las tres C: certidumbre para generar seguridad jurídica y previsibilidad que todo inversor requiere; la confianza, que lleva tiempo, pero hay que recrearla para que la certidumbre se convierta en política de Estado, y la concertación", amplió Funes de Rioja. El referente empresario reclamó al Gobierno por el sistema impositivo: "No podemos más que valorar el esfuerzo por establecer las condiciones macroeconómicas, porque la inflación no es un buen dato para nadie. Ahora bien, tenemos confianza en que el ordenamiento de la macro conduzca también al ordenamiento de la micro, ya que una no puede existir sin la otra. Hay que reducir la presión fiscal, donde la carga burocrática y la superposición entre Nación, provincias y municipios conforma un

gravoso y complejo sistema", dijo. Al analizar la coyuntura y el cambio regulatorio para las pymes, Funes de Rioja también planteó la "necesidad de un régimen laboral moderno" que "responda a las nuevas realidades productivas" que permitan "junto a otras reformas estructurales" llegar a "niveles de productividad y competitividad equivalente a los países de mayor desarrollo". "Especialmente, en la cuestión pyme, porque la informalidades mucho más fuerte en ese sector, y hay que revertirlo", dijo Funes de Rioja, y completó: "La industria es producción y trabajo, pero trabajo formal".

También reclamó al Gobierno el énfasis en la educación. "Es de imperiosa necesidad un sistema educativo que reduzca la brecha entre trabajadores formales e informales, así como también incorporar tecnología para competir", sintetizó.

Según la última encuesta de la UIA, si bien hubo una mejora con respecto a julio, en agosto casi cuatro de cada 10 empresas en el país muestran todavía una merma en su producción en la comparación interanual. A su vez, una de cada seis (17%) reconoce que está reduciendo su nivel de actividad. Los últimos datos del Indec (junio) también muestran un sendero negativo: a excepción de febrero de este año, la industria acumula 14 meses consecutivos de contracción del nivel de actividad en la medición mensual desestacionalizada.

"El Presidente fue muy claro en la política y en los lineamientos. Hoy se empieza a ver un pequeño rebrote y eso está bueno, pero es gradual", dijo Javier Goñi, CEO de Ledesma. "Entiendoquedadas las condiciones macroeconómicas, que hoy se dispare la inflación sería muy preocupante. Entonces, creo que hay que salir del cepo lo más rápido posible, porque es importante y necesario, pero hay que evitar riesgos", agregó el ejecutivo.en referencia al levantamiento de las restricciones cambiarias.

"La ciudadanía está teniendo paciencia. El Gobierno dijo que todavía no es momento. Ojalá sea lo más temprano posible", coincidió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). "Nos gustaría que se saliera del cepo mañana, pero sabemos que no es posible", agregó Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien sí destacó un repunte en el consumo. "Estamos en una L, pero la linea está subiendo 15 grados. Es lo mejor que nos puede pasar. Queremos una reactivación estable, aunque sea de a poquito, pero que nunca caiga. Ha comenzado un crecimiento del consumo, y lo deseable es que esa línea se mantenga por siempre, y no con ese serrucho de suba exponencial y caída a la que nos tenía acostumbrados la Argentina", concluyó. •

## Kicillof lanzó su "RIGI" con duras críticas al gobierno de Milei

El gobernador bonaerense presentó un régimen propio de exenciones fiscales para inversiones

Con la intención de atraer inversiones a terreno bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció aver junto al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, el lanzamiento del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

Durante un acto que encabezó en Ituzaingó por el Día de la Industria Nacional, el gobernador aclaró: "Está en las antípodas del RIGI de [Javier] Milei. Nosotros no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones en la Argentina sea la de primarizar la economía y no agregar valor".

En la misma línea, el gobernador bonaerense además sostuvo: "Es un régimen que acompaña para quienes inviertan para generar más valor agregado para generar trabajo de calidad, para incluir nuevas tecnologías, para aumentar exportaciones, pero también para sustituir importaciones. Es contra las políticas de desindusuna ley de desarrollo económico e industrial".

Según indicaron fuentes de la gobernación a los medios, el objetivo del RIGI de Kicillof "es promover inversiones que permitan crear empleo de calidad y generar más valor agregado; desarrollar proveedores locales y nuevos sectores productivos; facilitar la transferencia de tecnología y diversificar la matriz económica; impulsar las exportaciones y sustituir importaciones, y reducir desequilibrios territoriales".

Asimismo, según se explicó, se elegirán iniciativas para desarrollar nuevos procesos productivos, construir nuevas plantas o ampliar instalaciones en la industria manufacturera, sectores vinculados a servicios o de uso intensivo de recursos naturales, y proyectos considerados estratégicos.

#### Los detalles

En principio, se otorgarán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de ingresos brutos, inmobiliario y de sellos. Será según el monto de inversión:

- Hasta US\$50 millones: 30% de exención durante 5 años.
- Entre US\$50 millones y US\$200 millones: 25% de exención durante 4 años.
- Más de US\$200 millones: 20% de exención durante 3 años.

En cuanto a los beneficios adicionales, se pueden acumular en base al cumplimiento de determinadas condiciones:

 10% de exención y 2 años más para proyectos que permitan la

sustitución de importaciones o la innovación tecnológica; aumentar el empleo; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales (excluyentes).

• 5% de exención y l año más si incrementan las exportaciones, adoptan políticas de género o sostenibilidad ambiental.

La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse por un período de hasta 30 años si cumple determinadas finalidades del régimen. En tanto, las inversiones que superen los US\$50 millones deberán presentar un programa que contemple, de forma incremental, que al menos el 50% de los pagos a proveedores deberán ser destinados a empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

#### Desindustrialización

"Nuestro compromiso es luchar trialización y plantearnos un futuro con más y mejor industria para la provincia de Buenos Aires y la Argentina", dijo Kicillof, y luego concluyó: "Tenemos claro que no hay nación sin industria: cuenten con la provincia como red y como escudo frente a las políticas del gobierno nacional".

Costa sostuvo: "Este nuevo régimen apunta a garantizar que las inversiones generen más desarrollo productivo y económico y mejores condiciones de vida en todo el territorio bonaerense".

"De la mano de un Estado provincial presente, queremos trabajar en conjunto con todas las empresas que apuestan por la producción y el trabajo", dijo el funcionario. Bajo la consigna "En defensa de la industria nacional", el encuentro tuvo lugar en la sede de la empresa Traverso Alerjú SA y reunió a empresarios y representantes de diversos rubros como construcción; alimentario; textil; automotriz; metalmecánico; naval; petrolero; farmacéutico, y aquellos centrados en la producción de caucho; cuero; cerámica; calzados; vidrio y consumo masivo, entre otros.

"El ajuste del gobierno nacional lo estamos sintiendo en el mundo del trabajo y por supuesto también la provincia, porque es el corazón productivo de la república: acá tenemos el 50% de las cooperativas, de las grandes compañías y de las pymes", dijo el ministro de Trabajo, Walter Correa, también presente en el encuentro en la provincia de Buenos Aires. •

GOBIERNO PBA



Pablo Descalzo, Axel Kicillof y Verónica Magario

## El BCRA dijo que completó los movimientos de su oro

RESERVAS. La entidad monetaria aclaró que el "rebalanceo" realizado no alteró el volumen total de esta tenencia

Javier Blanco

LA NACION

En medio de la polémica por los movimientos realizados con su tenencia de oro, el Banco Central (BCRA) confirmó que "completó exitosamente" las transferencias de parte de sus reservas en ese metal "entre sus diferentes cuentas", algo que había generado temor en el mercado por el riesgo a sufrir embargos producto de las numerosas sentencias en contra que acumula el país.

Las alertas al respecto fueron cuestionadas por la entidad en el comunicado mediante el cual informó al respecto. "El BCRA expresa su preocupación por la difusión (cuentas en el exterior)". irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque los activos de todos los argentinos. La información sobre la administración de las reservas de agosto de 2024. del BCRA ha sido siempre macial en el afán de preservar su dad de esos movimientos, no

seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad", explicó. Lo hizo luego de recordar que su carta orgánica y la ley 23.928 "delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria, que incluyen no solo el oro, sino también divisas y otros activos externos".

Luego detalló que, desde hace más de una década, "mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico

"Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equipuso en riesgo la seguridad de valentes a aproximadamente US\$4981 millones", según lo publicado en el balance del 23

La información oficial, tras nejada de manera confiden- remarcar la confidenciali-

avanzó en otras precisiones sobre el destino de los envíos realizados. Apenas se limita a reportar que finalizaron.

Desde mediados de julio. la Asociación Bancaria (AB). gremio que representa a los trabajadores del sector y que es conducido por el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo, denunció que el BCRA estaría "sacando del país lingotes de oro de las reservas", y presentó ante el BCRA una serie de pedidos de informes al respecto que luego esa entidad denegaría.

Mediante ellos, buscaba confirmar si habían existido "operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio", en especial "si el día 7/6/2024 hubo una partida y el día 28/06/2024 hubo otra". Además, el gremio le pedía al titular del BCRA, Santiago Bausili, que informe en qué reunión de directorio se trató el tema, qué funcionarios intervinieron y también si es parte de un plan del que el Ministerio de Economía está al tanto.

La segunda parte de esa sus tenencias de oro como consulta quedó saldada se- parte de una estrategia para manas después cuando el administrar de manera "más ministro de Economía, Luis eficiente" sus reservas. "Es Caputo, confirmó que el una movida muy positiva del BCRA había realizado en- BCRA porque hoy hay oro en víos al exterior de parte de el banco que es como si tuvie-

ras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos", explicó el funcionario. •

#### Remates

#### Judiciales

Juz. Nac. de 1º Inst. Comercial 3, a cargo del Dr. Jorge Silvio Sicoli, Sec. 5 a mi cargo, sita en Av. Callao 635 piso 6TO CABA comunica en autos "DAIN, ANDREA IRIS c/ DAIN, LUISA INES s/EJECUTIVO" Exp. Nº 15984/2019,, que el Martillero Esteban Juan Hernán Benito, CUIT 23-17910680-9, TE 41854804, rematará el 9 de septiembre de 2024, a las 11:30 hs en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales (Jean Jaures 545 CABA), un tercio indiviso de titularidad de Luisa Inés DAIN (DNI11.774.150) del inmueble sito en la calle MOLDES 2010/16/18/24 /28/32/42/44 esq. ECHEVERRIA 2711/13, PISO 4to "B" UF 27, de esta ciudad de Buenos Aires. Mat 16-4645/27, NC Circ 16 Sec 39 Mz 76 Pc 5. Se trata de un departamento de tres ambientes al frente, de aproximadamente 61,11m2 totales. Posee living comedor, y dos dormitorios con placard, todo alfombrado, una cocina lavadero, un toilette y un baño completo, todo en buen estado de conservación. Ocupado por Florencia Carla Santagata DNI 23.553,119 quien manifiesta ocupar en carácter de inquilina sin tener instrumento que acredita dicho extremo. La venta es al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico en que se encuentra. BASE USD20.000, SEÑA:30%, COMISION: 3%, Arancel acordada 10/99 del 0,25% y sellado de ley todo a cargo del comprador. Al suscribir el boleto de compraventa se exigirá a quien resulte comprador la constitución de domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas conforme Art. 133 CPCCN. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 CPCC. El adquirente solo responde por las deudas que pesen sobre el inmueble a partir a la entrega de su posesión. En caso de corresponder el pago del IVA por a compra venta deberá ser solventado por el comprador. Serán admitidas ofertas baio sobre hasta la horas 10:00 del día hábil inmediato anterior a la fecha designada para la subasta, en los términos del art. 162 del Reglamento para la Justicia Comercial y se procederá a la apertura de los que se presenten, en audiencia pública fijada para la hora 9:30 hs. del citado día. No procede la compra en comisión, ni la cesión del boleto de compraventa. Adeuda: AySA s/d a fs 223/32 se abonan por expensas, GCBA ABL part 1617172 sin vencer \$ \$34,476.05 al 05/08/24 a fs223 /32, expensas s/d a fs223/32 al 05/08/24, Expensas mes agosto 2024 \$110.051,27. Exhibición: 5 y 6 de Septiembre d 2024 de 16 a 18hs. El pago de la seña podrá ser percibida en dólares billetes o, en su caso, atento las restricciones cambiarias imperantes en el país, se autoriza al enajenador a percibir la seña, el saldo de precio y la comisión del martillero en moneda de curso legal tomando al efecto la cotización del dólar MEP del día de cierre anterior a las fechas de pago. Para concurrir a la subasta los inferesados deberán inscribirse previamente a través de la web www.csjn.gov.ar ingresando al link Oficina de Subastas - Tramites: tumos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 BA, con el formulario que indica el sitio aludido. El presente deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial y en diario "L NACION\*. Buenos Aires, 21 de agosto de 2024. ALEJO SANTIAGO TÓRRES SECRETARIO

## clasificados

Palermo

R. India y Cerviño

3 dormitorios

ABGA (+549) 116 135 2052

VISTA 2 terazas LyCyE 3 Ste of-

fice dep coch 210m vig DL100M

Mercaderías

Alhajas, Arte y

Antigüedades

Libros Antig Grabados Fotos

Cuadros Libros Arte 4823-0247

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera VISTA RÍO UNICO Torre Boon

Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Güemes y Billinghurst Terraza sol Liv y Com 4 dor 200m 4 bño dep Off Coch D450M ABGA 1161352052

2 dormitorios

Av. Pueyrredon y Melo Vista bcon Liv-Com 2dorm excel D193M ABGA 116 135 2052

Once-Almagro

3 dormitorios

Av Corrientes 3500 4 amb más 1 dpto 1 amb fte lum amplia terraza ideal 2 flia 3 bafios coc com único 15-5125-9012

Muebles

Compra

Compra

Especificaciones Técnicas" aprobado por la Resolución ERAS Nº 31/24 (B.O.26/08/24).

Monto Garantia de mantenimiento de la Oferta: 5% del monto total de la oferta.

Plazo: VEINTICUATRO (24) meses, con opción a prórroga por OCHO (8) meses.

CONTRATACIONES -, los días hábiles, de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs.

ENTE REGULADOR DE AGUAY SANEAMIENTO (ERAS), Av. Callao Nº976/982, CABA.

Lugar, fecha y hora de Apertura: Av. Callao 982 CABA, 27 de septiembre de 2024 a las 11:00 hs.

Presupuesto Oficial: Hasta PESOS CINCUENTAY CUATRO MILLONES (\$ 54,000,000-) IVA incluido.

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

LICITACIÓN PÚBLICA Nº1/24 (EX-2024-00022781-ERAS-SEJ#ERAS)

El ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) llama a licitación pública para la contratación

en comodato de equipos de fotocopiado para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS),

conforme las previsiones del artículo 7° y concordantes del Reglamento de Contrataciones y lo prescripto en

el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria

la Resolución ERAS Nº 54/23, en un todo de acuerdo con el "Pliego de Bases y Condiciones Particulares y

Lugar de consulta y adquisición del Pliego: El Pliego se publicará en la página web del organismo:

https://www.argentina.gob.ar/eras/transparencia-activa/compras-y-contrataciones para su consulta y se

entregarà en forma gratuita a los interesados, en la sede del ERAS. Av. Callao 982 piso 3º - AREA

Recepción de las Ofertas: de 10:00 a 16:00 hs. hasta el día 26 de septiembre de 2024 a las 16 hs. en el



Edictos Judiciales

Edictos **Judiciales** 

Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal. hace saber que María Alejandra SALAZAR RENGEL, DNI Nº 95.764.304 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Ing en Computación, ha iniciado lost rámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar adicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 17 de Mayo de 2022.



FUNDACION LA NACION PARA PUBLICAR

011 6090 5555 Organizaciones sin fines de lucro

Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG:

Niñez y adolescencia Pedido

Alimentos merienda y ce-

Para preparar las comidas que ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio y la merienda que reciben los chicos que van a Fundación Casa-San necesitan alimentos o ayu-da para comprarlos. Esta organización de La Boca, ciudad de Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Para colaborar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB PundacionCasaSan

Trabajo Voluntario

Solidarios

@familiasdelcorazon

Discapacidad

Pedido

Sábanas y toallas Para los 60 personas con baja visión o ciegas y sin recursos económicos que residen en el Hogar de ASAC Asociación de Ayuda al Ciego, necesitan toallas y sabanas en muy buen estado. La Asociación tiene como objetivo brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión o ciegas. Si podés ayudar comunicate con Verónica al mail: v.martella@asac.org.ar Conocelos en www.asac.org.ar

Microemprendimientos

Pedido

Computadora, tablet Para el equipamiento de los centros de Chaco y Formosa donde ofrecen talleres de capacitación a mujeres rurales de comunidades indigenas, la Asociación Mujeres Microempresarias necesita: computadoras, notebook, monitores, tablet, celulares y micrófonos en buen estado. Esta organización brinda capacitación y asesoría técnica a mujeres de bajos recursos en ámbitos rurales para el desarrollo de proyectos que apunten a su independencia económica. Para ayudar comunicate al WhatsApp 11-4412-6096 (María Cristina), mail: mujeresmicroempresarias@

Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas én situación de calle. Te invita a donar alimentos como arroz, puré de tomates y legumbres para preparar las comidas que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

Art. aseo personal Para las personas que concu-rren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a erico, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG:

@caminoajerico

Celular, notebook Para comunicarse con las familas asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son victimas de violencia de género y abuso, Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunitaríos, brinda programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a travês de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

Padrinos y madrinas Sumando Voluntades necesita padrinos y madrinas que con su aporte económico le ayuden a mantener abierta su sede donde tienen un Hogar para 25 personas mayores que antes estaban en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, además asiste a 255 personas todos los días con viandas de alimentos, calzado, ropa y mantas. Para ayudar comunicate con Nancy al mail: 2021nancymaldonado @gmail.com . Conocelos en IG:

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomés-

Pedido

Vivienda

ticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar

Comunidades

Pedido

Internet en escuela rural Para mantener el servicio de Internet en la Escuela Nro. 454, con la que colabora la Asociación Civil Tola, necesitan de tu apoyo económico. La escuela récibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de Jama, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4.200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborigenes Coyas. Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emmanuel: 351-15-612-6686, mail: em mandal@gmail.com.Conocelos en IG @grupomisiotola

Materiales construcción

En Akamasoa Argentina trabajan para erradicar la extrema pobreza a través de la nutrición, la estimulación, la educación, el trabajo y la disciplina, abordando todas las etapas de la vida de cada persona que la padece. Donando materiales podés colaborar con la construcción de su Escuela Agroindustrial en Lima, Buenos Aires. donde los padres de los futuros alumnos trabajan en la construcción de la escuela. Para ayudar: donaciones@ akamasoaargentina.org Conocelos en: 1G



## La recaudación bajó en agosto, pese a los ingresos por moratoria y blanqueo

IMPUESTOS. Alcanzó los \$11,76 billones, mostrando un retroceso interanual real del 13,7% y siendo incluso menor en \$146.400 millones a la registrada en julio pasado

Javier Blanco

LA NACION

La recaudación impositiva alcanzólos \$11,76 billones en agosto, cifra que demuestra que cayó en \$146.417 millones respecto del mes anterior. aun cuando al fisco ya ingresaron \$243.096 millones por la moratoria vigente, además de los primeros \$133 millones por adhesiones al blanqueo de capitales en marcha e incluso cuando la restitución del impuesto a las ganancias a la denominada cuarta categoría comenzó a acercar aportes.

Ese total implica también una caída interanual real cercana al 14%, ya que el incremento nominal del 189,6% es inferior a la inflación registrada en el último año. "Estimo que el descenso real en relación con agosto de 2023 es del 13,7%. Pero si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja sería del 14,3%", explicó el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

apuntalados por el buen desempeño que mostraron las retenciones

Julieta Rumi

valores en los próximos días.

y Agroquímicos (Ciafa), dijo que en

los últimos 40 días los precios en el

mercado local ya han bajado asu-

miendo la baja del impuesto país.

"En ese período, los precios interna-

cionales se han mantenido o afirma-

do cuando en el mercado local han

bajado. Esto se explica por la expec-

tativa que había con relación con la

baja del impuesto PAIS. En los ferti-

lizantes fosfatos con menor oferta,

el impacto se irá manifestando con

tecnología dijeron que hacia delante

habra un impacto en precios, pero

no sobre lo que ya se importó, por-

que los gravámenes en ese caso ya

se pagaron. "La carga fiscal/arance-

laria de importación pasa del 66,3%

al 56,8% para notebooks y, en celu-

lares, de 130% a 120%. Si traer un ce-

lular de US\$1000 costaba US\$2300.

con esta baja pasa a costar US\$2200.

Pero también están los impuestos

comerciales, Entonces, el traslado

Fuentes del sector importador de

nuevas importaciones", agregó.

LA NACION

a las exportaciones, que aportaron \$435.720 millones, esto es, lograron un crecimiento interanual del 303,6%, pese a la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero respecto del año anterior.

mostraron un incremento real del 20% gracias fundamentalmente a la sequía del año pasado y el incremento del impuesto a los combustibles derivado del sinceramiento del valor real del tributo llevado a cabo por el Gobierno en los primeros meses del año. Aún así, la recaudación que más habría aumentado en términos reales sería la del impuesto a los combustibles, con un alza del 36%", detalla Argañaraz.

#### Buena dinámica

La caja del fisco también gozó del derrotero que mantiene el denominado impuesto al cheque (débitos y créditos bancarios), que acercó \$919.248 millones a las arcas (230,9% i.a.) ayudado en parte teñida mostraron los ingresos Los ingresos del fisco se vieron porque este agosto tuvo dos días aportados por el IVA, que sólo inverso, los de mayor suba fueron hábiles más en relación con del sumaron \$3,89 billones (+181,7% año anterior.

A ello se suma la buena dinámica que conservaron los ingresos por seguridad social, que alcanzaron los \$2,57 billones (+215,7% i.a.), favorecidos por la subas en las remuneraciones brutas promedio y "una mayor distribución de facilidades de pago debido a la adhesión "Los derechos de exportación a la moratoria", según destacó la propia AFIP.

> Y los aportes que acercó el impuesto solidario PAIS (\$659.985 millones), lo que supone un aumento de 211,5% interanual que llega antes de su previsible merma ahora que su alícuota para importaciones se redujo del 17,5 al 7,5%.

> Al respecto, desde el Iaraf resaltan que los ingresos por este tributo no crecieron en términos reales interanuales "por primera vez en el año" afectados por una baja derechos de importación que "pareciera estar motivada por una postergación de importaciones de bienes a la espera de la rebaja de la alícuota anunciada".

> Una evolución mucho más desi.a promedio). "El IVA Impositivo

aumentó 223,0%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 121,2%. En el primero continúa el cómputo en la declaración jurada de las percepciones aduaneras efectuadas en 2023 sobre determinadas importaciones, en virtud de la suspensión de la aplicación de los certificados de exclusión que se estableció el año pasado", aclaró la información oficial.

#### Los que más retrocedieron

"Mal dato de la recaudación", juzgó a su vez, en términos generales, el analista financiero Christian Buteler.

Entre los ingresos que más retrocedieron en términos reales hay que mencionar los relacionados con Ganancias (-26,5%) y Bienes Personales (-24,4%).

En términos de variación interanual real, tomando en cuenta los primeros ocho meses del año, los tributos con mayor caída habrían sido Bienes Personales (61%), internos coparticipados (20%) y seguridad social (15,6%). En sentido el impuesto PAIS (175%) y los derechos de exportación (43%). •

#### Caputo se quejó de las subas en tasas municipales

El ministro de Economía cuestionó los aumentos de impuestos de intendentes

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó los aumentos en las tasas municipales y afirmó que esos incrementos no son solo porfines recaudatorios, sino que, dijo, tienen la intención de poner palos en la rueda al programa económico de Javier Milei.

"Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, y lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos", escribió el titular del Palacio de Hacienda en X.

Las palabras de Caputo llegan luego de que las grandes cadenas de supermercados expresaron el viernes por la noche su "preocupación" y "alarma" por la decisión que tomaron algunos municipios de elevar la presión fiscal en sus distritos, una situación que, dicen, impactará en el nivel de precios de los productos que venden. Esta información, de hecho, se conoció unos días después de que el Gobierno anunció una baja del impuesto PAIS (de 17,5% a 7,5%) que se formalizó ayer y que el Gobierno espera que impacte a la baja en los precios.

"La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) contempla con preocupación y alarma el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses", comenzó la nota firmada por Juan Vasco Martinez, director ejecutivo de ASU. "Tenemos un ejemplo palmario de ello en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde la tasa de seguridad e higiene ha pasado injustificadamente a tributar con una alícuota de6% de la facturación (superior a la de Ingresos Brutos). No es un hecho aislado, por cierto", continuó el directivo de ASU.

"Medidas como la que ejemplificamos inciden directamente en los precios y licúan los esfuerzos fiscales del gobierno nacional en cuanto a la baja de impuestos y aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y la economía diaria de todos los argentinos", terminó.

#### pera tiene una lógica porque el proceso de nacionalización de los insumosy materias primas importadas bajo las nuevas reglas recién se ini-

Fuentes de una cadena importante que vende electrodomésticos opinaron que los proveedores seguramente no van a bajar los precios, sino que los van a mantener hasta, por ejemplo, enero próximo, haciéndose cargo de las variaciones que ocurran en ese lapso por la inflación.

"Lo que se nacionaliza a partir de hoy [por ayer] no tiene el 17,5%, pero lo que ya trajeron sí, por lo cual, para mí, van a ir promediando el costo. Esto sumado a que está habiendo una baja en los fletes internacionales, por locual, devuelta, entre esas situaciones, lo que va a suceder es que no aumentarán precios por un tiempo, pero nosotros no vemos que vaya a haber una baja ahora", adelantaron.

Por último, Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), dijoque esta primera reducción del Impuesto PAIS no necesariamente se va a traducir en una baja de precios en la maquinaria agrícola porque el costo transaccional sigue siendo muy alto, tanto para los clientes como para los fabricantes. "En todo este tiempo, las empresas fueron absorbiendo aumentos importantes en los costos de producción que no trasladaron en su totalidad al mercado. Como ejemplo, los anticipos de IVA y Ganancias que son irrecuperables, las tasas de interés, las restricciones para el pago de deudas anteriores que suman costos de administración innecesarios. De todas maneras, cada empresa de la asociación tiene su propia estructura de costos, estrategias y herramientas, por lo tanto, el impacto que sufrany las decisiones que tomen al respecto podrán ser diferente en ca-

da caso", cerró. •



PAIS: bajan algunos precios, otros se resisten

Toyota abarató sus listas y se esperan rebajas en tecnología; otros sectores mantienen aún sus valores

Toyota anunció una baja de precios de entre 2% y 4%

de esos 10 puntos no será lineal porque pesan menos en el costo total de

comercialización", explicaron. En particular, importadores oficiales de productos Apple dijeron que no van a modificar los precios porque el impuesto es solo uno de los componentes y el stock fue importado con el 17,5%. "Durante los nueve meses transcurridos no hemos aumentado precios, habiendo absorbido las devaluaciones ocurridas. Esta reducción de alícuota la emplearemos para ampliar y extender la oferta de financiación de productos, requerimiento permanente de nuestros clientes".

Por su parte, Fabián Castillo, previos", señalaron. presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba). sostuvo que el impacto de la medida es positivo para lo que se va a importar de acá en más. Y habló de una

reducción en los costos de entre el 6% al 7% que se trasladará a los productos, según los componentes importados que tengan.

Entre los supermercados prima la cautela. En las cadenas explican que todavía es muy temprano para que la baja en la alícuota del impuesto se sienta en las góndolas. "La baja del impuesto se va a sentir primero en los productos que son importados en forma directa por las cadenas, como atún, cápsulas de caté y algunas frutas como banana o el ananá, aunque va a tardar unos días en llegar a las góndolas porque primero hay que liquidar los stocks

En el caso de los productos nacionales que tienen insumos importados, también se espera una baja de precios, aunque de una magnitud menor. Y en este caso, también habrá que esperar unos días. "La es-

#### Analizando estrategias

Caputo explicó en su posteo que las tasas tienen que tener, según la Corte, "una relación directa con un servicio efectivamente prestado, yel monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye".

"Las tasas en aumento no solamente carecen en muchos casos de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores", agregó el ministro.

'Lo peor: cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable", cerró.

LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar RÉCORD DE PÚBLICO

#### ¿Cuánto pesa el amor?

El fin de semana cerró en el Centro Cultural Recoleta la muestra colectiva ¿Cuánto pesa el amor?, integrada por unos 60 artistas nacionales y extranjeros: en cuatro meses de exhibición fue visitada por más de 170.000 personas. La ciudad de Buenos Aires ya cuenta a esta exposición como uno de los grandes hitos culturales de la primera mitad del año.



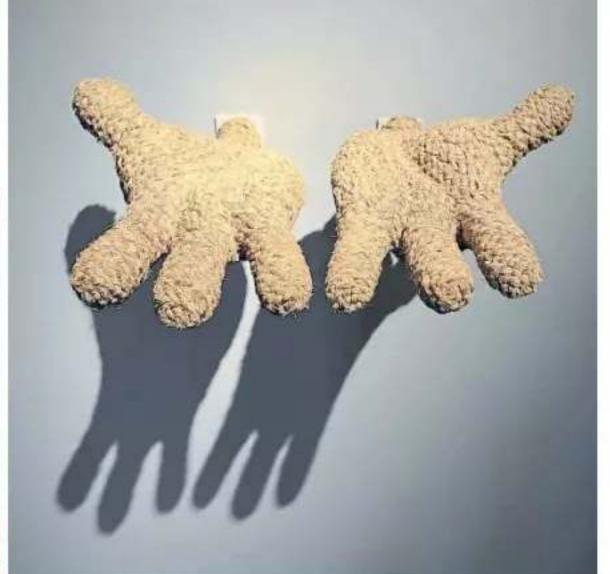

A la sala se ingresa en tandas de doscientas personas; dos manos de ratán proyectan la sombra de las dos emes GENTILEZA MANUEL POSE VARELA

## El ratón Mickey no pasa de moda y convoca a multitudes en la Gran Lámpara del CCK

**EXPOSICIÓN.** Las colas para ver la muestra le ganaron al mal tiempo el fin de semana; hay más de sesenta versiones pop, textiles, lumínicas, tangueras y surrealistas del gran ícono de Disney

#### Daniel Gigena

La NACION Las ráfaga

Las ráfagas de viento y la tormenta de Santa Rosa no desalentaron a los chicos y grandes que quisieron ser los primeros en visitar la muestra Mickey. Todo empezó con un ratón, el fin de semana en el CCK –edificio al que llamarán "Palacio Libertad" –. Desde antes de las 14, hora de apertura del centro cultural, niños, jóvenes y adultos que más tarde posarían ante cámaras y celulares se agrupaban en la entrada para ver la exposición, con ingreso gratuito.

"¿No era que le iban a cambiar el nombre?", le preguntaba en la entrada una mujer a su acompañante, al tiempo que señalaba un afiche en el hall de acceso con la sigla CCK. Según el Gobierno dejó trascender, "Kirchnerland" quedará en el recuerdo a mediados de mes y pasará a llamarse—no se sabe si por ley, decreto o disposición reglamentaria— Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

"¡Mami, ahí está Mickey!", exclamó con alborozo una nena al trasponerel umbral. En efecto, un ratón gris plateado, con los brazos abiertos, recibe a la concurrencia en la planta baja. "Lo amo", dijo un joven con la remera del personaje, que se dirigió velozmente al ascensor. La exposición itinerante de arte contemporáneo, inspirada en la figura de Mickey Mouse, está instalada en La Gran Lámpara, en el séptimo piso del edificio. El aforo es de doscientas personas y en los dos primeros días hubo largas filas de espectadores.

Se exhiben más de cuarenta obras de diferentes disciplinas, con ratones en versiones pop, textiles, digitales, surrealistas, expresionistas, tangueras, lumínicas, manga o sumi-e, realizadas por treinta artistas, ocho de ellos nacionales y veintidós internacionales, provenientes de China, España, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Taiwán.

También hay una "línea de tiempo", de 1920 al presente, con la historia del personaje; una sala donde se proyectan películas animadas y otra en la que los chicos pueden dibujar con lápices y esténciles, jugar a ser músicos o posar ante una pared con aires de Brooklyn. Al final del recorrido, en un local se venden remeras, bolsas de tela, tazas, broches, lápices y agendas, entre otros productos, con precios quevan de los \$4000 a los \$60.000. El "Mickey shop" abona un canon al Estado (establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación) por el uso comercial del espacio.

Desde su creación en 1928 por parte de Walt Disneyy Ub Iwerks (el nombrede pila de la criatura fue una sugerencia de la artista y guionista Lillian Disney a su marido), Mickey pasó de ser un dibujo animado a un icono cultural y artístico de diversos significados, como atestigua la muestra. Además, sigue siendo fuente de inspiración. Algunas voces críticas del Gobierno en redes sociales señalaron que la exposi-

ción es un síntoma de "cipayismo".

Mickey. Todo empezó con un ratón apuesta por el maximalismo: la mayoría de las obras es monumental y el espíritu de la exposición, celebratorio. Una camiseta XL con el dibujo de Mickey, de casi dos metros de altura y un metro y medio de ancho, obra de la estadounidense Amanda Ross-Ho, cuelga en una de las salas frente a una instalación móvil de Diego Martínez (Ojosconpatas); sobre un telar alambrado, la estadounidense London Kaye tejió al crochet un colorido tapiz con una de las escenas de Fantasía, la películaanimadadeDisneydondeMickey interpretó el papel de un aprendiz de brujo. Una de las favoritas del público es la escultura Escondiendo a Mickey, del estadounidense Daniel Arsham. El chino Edison Chen retrató a Mickey y Minnie como criaturas extraterrenales.

Una de las pocas piezas irónicas del conjunto es el Mickey ideado por Lolo y Lauti, que le dieron cuerpo en un símil escultórico del ensayo El Di Tella, del investigador estadounidense John King. La novia de Mickey también aparecero de ada de margaritas en el óleo de la estadounidense Alake Shilling o bailando tango con su galán en uno de los acrílicos de José Quartieri. Otro argentino, Aquiles, sintetiza la prosapia del ratón en una serie de ilustraciones.

El español Javier Sánchez Medina trenzó con fibras naturales de ratán e hilo de bramante de cáñamo las manos de Mickey sobre las que

se proyecta un halo de luz. Mami, la artista caligráfica japonesa, captura la silueta de Mickey como su propio kanji mediante el uso de la caligrafía. Los delicados dibujos de la japonesa Tomolo Oshima siguen los pasos de dos jóvenes ¿enamorados? y el ratón. Del estadounidense Michael John Kelly se exhibe un enorme Mickey abstracto al óleo, junto a pinturas de Diego Fontanet.

La gran escultura con muñecos de peluche de Shinique Smith-Oda a mi primer amor Mickey Mouse-fascina a los chicos y, al final del recorrido, en La Gran Lámpara se destaca una gran lámpara de papel calado, obra de Johana Wilhelm, que proyecta en el espacio imágenes y sombras en movimiento.

Los artistas internacionales de Mickey. Todo empezó con un ratón son Edison Chen, Brian Roettinger, Daniel Arsham, Michael John Kelly, Alake Shilling, Tanya, Aguiniga, Shinique Smith, Amanda Ross-Ho, James Jean, Tetsuya Nomura, DRx, Brian Bress, Oliver Payne, Ariana Papademetropoulos, Javier Sánchez Medina, London Kaye, Keiichi Tanaami, Kosuke Kawamura, Tomoko Oshima, Nana Soeda, Mami y WAKU, y los nacionales, Gonzalo Castaño, Chalo Demente, Diego Fontanet, Lolo y Lauti, Diego Martínez, Johanna Wilhelm, José Quartieri y Aquiles.

Para agendar. La muestra se puede visitar hasta el 17 de noviembre, de miércoles a domingos, de 14 a 20, en Sarmiento 151. Gratis. ●

#### Mia Couto ganó el premio FIL en Lenguas Romances

MÉXICO. El galardón se entregará en la Feria del Libro de Guadalajara

El escritor mozambiqueño de lengua portuguesa Mia Couto fue elegido ayer por unanimidad acreedor del Premio de Literatura en Lenguas Romances que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Se trata de uno de los galardones más relevantes del mundo literario para el conjunto de la obra de un autor y está dotado con US\$150.000. En este caso, el jurado destacó la "innovación lingüística" de las crónicas, cuentos y novelas de Couto.

Por primera vez, así, un escritor africano recibirá este reconocimiento, que se otorgará el 30 de noviembre en la inauguración de la 38<sup>®</sup> edición de la FIL, en México.

Nacido en 1955 en el puerto de Beira, en la costa central de Mozambique, Couto se ha convertido en uno de los autores más destacados de la lengua portuguesa y su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas.

"Las raíces de su trabajo se funden en el periodismo, oficio con el que comenzó muy joven para retratar la violencia que carcomía a su país, que sufrió una cruenta guerra civil iniciada a finales de la década del setenta del pasado siglo y que dejó un millón de muertos. La profesión de informar, ha explicado el autor, ha sido muy importante en su aprendizaje como escritor y la ha definido como una 'gran escuela del conocimiento humano', que le ha dado la posibilidad de estar cerca de la gente de su país y conocer de primera mano sus sufrimientos", reseñó el perfil del escritor el diario El País de España.

Héctor Raúl Solís, presidente del premio, informó que en esta edición se recibieron 58 candidaturas de autores de 20 países (entre ellos, la Argentina) y tres continentes, que fueron postulados por instituciones culturales, editoriales, organizaciones académicas y un jurado integrado por académicos y críticos literarios.

Entre otros títulos, se publicaron en nuestro país La terraza del frangipani, Venenos de Dios, remedios del diablo y Un río llamado tiempo, una casa llamada tierra, en el que se retrata la vida de un joven que regresa al pueblo de sus ancestros. "Es un libro sobre la imposible frontera entre la vida y la muerte", dice. Si hace unos años su nombre sonaba para los Nobel de Literatura, a Couto el premio de la FIL vuelve a darle un nuevo espaldarazo. •

## Con *Punta al arte*, Julio Bocca ya puso un pie en el Colón

SOLIDARIO. La fundación que lleva el nombre del bailarín exhibe zapatillas de ballet intervenidas que se subastarán a beneficio







Los modelos que llevan la firma de Susana Giménez, Renata Schussheim y Alfredo Sábat

Antes de que el propio Julio Bocca llegue de cuerpo presente al Teatro Colón, en noviembre, para integrar un nuevo equipo de dirección de la institución, la fundación que lleva el nombre del exbailarín y figura de la danza inauguró en el foyer del edificiouna exposición de veintiséis pares de zapatillas de ballet intervenidas por reconocidas figuras. Exhibidas hasta el 28 de septiembre, integran la subasta solidaria Punta al arte, que se realiza online y cuya to de aprobación a la designación recaudación se destinará al programa de becas académicas 2025 de la Fundación Julio Bocca, según se explica en las bases. Se puede ofertar desde cualquier lugar del mundo, con un precio de base de mil dólares (toda la información en fundacionjuliobocca.org.ar)

Se trata de "piezas únicas e irrepetibles", con la firma, entre muchos otros, de los artistas plásticos Eugenio Cuttica, Cynthia Cohen, Renata Schussheim, Ides Kihlen v Alfredo Sábat, además de personalidades del espectáculo como Susana Giménez, Humberto Tortonese, la actriz Natalia Oreiro y el músico Ricardo Mollo, la modelo Valeria Mazza y la exbailarina Paloma Herrera.

#### "Ojalá él pueda"

En la inauguración, Herrera volvió a pisar el teatro por primera vez después de que, en 2022, renunció a la dirección del Ballet Estable, para apoyar la iniciativa solidaria y, al mismo tiempo, como un gesde Bocca. "¡Espero que le vaya de maravillas! -dijo a LA NACION-. El es una persona supercalificada, reconocida y con una increíble capacidad de trabajo, además de gran ética. Ojalá pueda con lo que yo quise y no pude", deseó la artista, que reconvirtió su carrera como maestra y actualmente reparte su tiempo entre Buenos Aires y Nueva York, al frente del área de ballet del centro de estudios y residencias artísticas de Kaatsbaan. "Yo entré al teatro con una idea, pero al no tener el acompañamiento de las

autoridades para tratar de cambiar cosas que eran muy de base fue simplemente imposible. Julio entra acompañado. Es diferente cuando todos, en conjunto, tienen el mismo ideal y objetivo. Así que ojalá se pueda hacer un verdadero cambio tan necesario desde hace años", remató. Bocca y Herrera hicieron su carrera como figuras del American Ballet Theater (ABT), cuyo modelo de gestión tienen en el horizonte.

Además de autoridades de la Fundación Julio Bocca -sin Bocca, que se encuentra con compromisos en el exterior como coach en diversas compañías por los próximos dos meses-, otras personalidades de la cultura y de la danza participaron de la apertura de la muestra, como la diseñadora de moda española Agatha Ruiz de la Prada, la exbailarina Eleonora Cassano. los artistas Renata Schussheimy Alfredo Sábat, los maestros de ballet Raquel Rossetti y Alejandro Totto. • Constanza Bertolini

1934-2024

#### **Juan Luis Gallardo.** Pluma exquisita y miembro de una familia de ilustres

Jorge Rouillon

PARA LA NACION

A los 89 años murió Juan Luis Gallardo, abogado, profesor universitario, novelista, poeta, ensayista y periodista. Autor de medio centenar de libros, volcó en ellos, con pluma exquisita, su pasión por la pulcritud (belleza y precisión) del lenguaje, por el campo y los trenes de su infancia, por su indiscutida fe católica, por el patriotismo y la tierra de sus mayores, que amaba apasionadamente.

"Yocrecieneloestedeloscampos porteños", dice en su libro de poesía Canto a la patria argentina (1968), en el que narra que con su esposa, Mariquita Ibarguren, "encallaron" su vida en San Isidro, en una casa poblada del sonido de chicharras y de sus cuatro hijos, y un paisaje de pilas de libros, diarios y papeles.

Había nacido en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1934. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde joven adscribió a las filas del nacionalismo. Era nieto de Ángel Gallardo, canciller de Alvear, y bisnieto de Ignacio Pirovano, el médico ilustre, a quien dedicó un libro: Mi bisabuelo Pirovano (1985). Primo hermano de la escritora Sara Gallardo y de su hermano Jorge, que dirigió el suplemento literario de LA NACION, publicó ocasionalmente algunas notas en esta hoja y en los últimos años bastantes cartas de lectores, breves y punzantes.

Su pluma se manifestó sobre todo en el diario La Prensa, donde fue columnista en dos períodos. También, en la revista Confirmado y en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. Fue profesor

en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, dirigió la editora oficial ECA (Ediciones Culturales Argentinas) y Educa (Ediciones de la Universidad Católica Argentina).

Dictó conferencias, fue jurado (en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, y otras entidades) y obtuvo premios literarios. Su Historia sagrada para chicos argentinos recibió una distinción especial, conferida por la Secretaría de Cultura de la Nación en 1995. Era miembro de la Academia del Plata. En 2012 escribió el libro institucional Un siglo y medio del Círculo de Armas, entidad de la que era socio vitalicio.

Además de sus novelas Frida (1972), Los ombuses de Falucho (1974), La rebelión de los semáforos (1977) y otras, publicó crónicas de viajes, cuentos, fábulas, biografías, ensavos históricos. La reivindicación de las Malvinas fue un tema de su especial atención, desde la novela Operación Algeciras (Emecé, 1989) hasta la Historia de las Malvinas para chicos argentinos (2007).

Como profesional del derecho, siendo joven formó un estudio con su amigo Santiago de Estrada, recientemente fallecido, y fue abogado de la firma de seguros Atalaya.

Valoraba como un tesoro la vida familiar, conversar con amigos, el mate, el fútbol, sencillas tareas domésticas, y procuraba vincularlas al trato personal con Dios y a su encendida devoción a la Virgen María.

Habiendo enviudado de su esposa Mariquita, se casó años después con Rosario García O'Neill, española, que le sobrevive. El sepelio se realizó en el cementerio Parque Memorial, en Pilar.

# 

SÁBADOS CON TU DIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Angeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

"Al hacerse un concurso interno para un puesto titular, como proponen, la prioridad la tienen los docentes de la propia escuela. Eso estaría bueno"

Norberto Cabanas UDA-CAPITAL

"Creemos que se va a profundizar el trabajo por áreas. Esto significa que las materias de una misma área van a hacer trabajos en conjunto"

Marcelo Parra UTE-CTERA

## La Ciudad planifica un nuevo secundario con más autonomía para las cursadas

REFORMA. El Ministerio de Educación encabeza reuniones con expertos y gremios para acercar la modalidad del nivel medio a la universitaria; también buscan combatir el pluriempleo docente

#### María Nöllmann

LA NACION

Con el objetivo de generar cambios en el sistema de educación media de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño avanza en un proyecto que tiene entre sus principales lineamientos la no repitencia y busca acercar la modalidad de cursada del nivel secundario a la de la universidad. La iniciativa, que el gobierno local espera poner en práctica en algunas escuelas a partir del año que viene, es parte del plan estratégico Buenos Aires Aprende, principal eje de la gestión educativa de la administración de Jorge Macri.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la cartera a cargo de la ministra Mercedes Miguel afirmaron que el proyecto está en elaboración desde marzo de este año, pero todavía no se van a dar a conocer detalles debido a que se encuentra en pleno proceso de desarrollo.

tes, "forman parte todos los actores que accedieron, algunas materias de la comunidad educativa, convocados en pos de encontrar las mejores alternativas". Y agregaron: "El documento sobre el que se está trabajando incluye propuestas de todas las partes, y su elaboración aún continúa abierta".

El hermetismo de la Ciudad en torno a la reforma generó todo tipo de reacciones dentro del ámbito educativo, a la vez que surgieron diferentes versiones sobre las políticas que se planea implementar. En este contexto, los delegados del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, conocida como Lengüitas, hicieron circular información que afirma que el proyecto del gobierno porteño incluye la implementación de clases virtuales y la eliminación de materias, además del recorte de las horas de clase presenciales. Las versiones son similares a las que difunde el gremio Ademys, que ase-

Del debate, sostuvieron las fuen- gura que, según información a la tendrán un sistema híbrido, lo cual genera resistencias dentro de este espacio.

La administración porteña lo niega. "La implementación no implicará que los estudiantes reciban menos horas de estudio ni que las escuelas cuenten con menos personal docente. Tampoco significará un regreso a la virtualidad en las aulas", respondieron a LA NACION.

Pese a que no brindaron mayores detalles sobre el proyecto, LA NACION pudo reconstruir algunos de sus principales puntos a partir de la consulta a distintos actores que formaron parte de las reuniones realizadas en los últimos meses. Según comunicó el sindicato Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) luego del encuentro que tuvo la semana pasada con el gobierno, del que también participaron otros gremios, el Ministerio de Educación informó que no se modificarán los

diseños curriculares, es decir que las materias seguirán siendo las mismas. También confirmó, dijo UTE, que "se profundizará el trabajo por áreas e interáreas".

gestión de Mercedes Miguel se inclina hacia un sistema educativo que acerque la experiencia del nivel secundario a la universitaria. En este sentido, los alumnos podrían yanorepetirelañoentero, sinoque, en caso de no aprobar una materia, repetirían esa asignatura. Por ejemplo, si un estudiante no pasara Matemática de primer año, durante el segundo año de secundaria en lugar de cursar Matemática de segundo debería volver a cursar Matemática de primero.

#### Sistema Fontán

Este sistema, que tiene puntos en común con el que comenzará a regir a partir del año próximo en la provincia de Buenos Aires, comparte lineamientos con el sistema colombiano Fontán, que actualmente se utiliza en colegios de gestión privada y estatal de algunos países de la región y del mundo, como Colombia, Perú, México y España.

En mayo de este año, las autoridades del Ministerio de Educación porteño tuvieron numerosas reuniones a lo largo de una semana con el creador de este sistema, el educador Julio Fontán, quien estaba de visita en Buenos Aires.

"Sé que estuvieron analizando mucho el sistema Fontán porque yo llevé a Julio Fontán a estas reuniones y fui parte. La ministra, antes de su gestión, había estado asesorando el proyecto escolar de la escuela de River Plate, que lleva un modelo del estilo. Es una buena práctica que ella relevó trabajando en forma privada, y que ahora está tomando como referencia para impulsar un rediseño de la secundaria

pública. Lo que no sé es de qué otras experiencias ella también está sacando ideas, seguro que de muchas otras", afirmó el docente y experto en innovación educativa Juan Ma-Según pudo saber LA NACION, la ría Segura, quien hizo de nexo entre el especialista colombiano y la Ciudad.

"El sistema supone dar mucha libertad, mucha autonomía a cada alumno. Funciona en Colombia desde hace muchos años y ha tenido resultados excelentes", sumó Segura. Sostuvo, a la vez, que en la mayoría de los lugares donde se aplica se hace de manera parcial, es decir, tomando algunos aspectos y descartando otros. En su versión más pura, que es la que se utiliza en las escuelas estatales de Colombia, este sistema es radical en varios aspectos. "No hay repitencia y tampoco presentismo. Tampoco hay un único ciclo lectivo. Los alumnos trabajan con tutores y tienen vacaciones sobre la base de cómo diseña cada familia el plan de estudios de sus hijos", explicó el educador argentino.

Desde el gobierno porteño confirmaron estos encuentros y además indicaron que se reunieron con otros expertos, aunque evitaron brindar nombres.

Las principales consignas que dio a conocer el Ministerio de Educación porteño a los gremios docentes cuentan con el apoyo de UTE-Ctera y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), los dos más representativos entre los docentes porteños de nivel medio. Voceros de ambas agrupaciones respondieron estar de acuerdo con los lineamientos principales que fueron comunicados, a la vez que expresaron carecer de los detalles y exigieron mayor participación en la elaboración de la iniciativa.

"No fuimos invitados a participar en la génesis del proyecto. Exigimos tener mayor participación porque representamos a los docentes y también porque tenemos mucho que decir tanto del tema laboral como del tema pedagógico. Nosotros no avalamos ningún tipo de pérdida de derecho laboral", dijo Norberto Cabanas, secretario general de UDA-Capital. Asimismo, destacó que, por lo que sabe del proyecto, no parece haber ningún tipo de atropello de este tipo.

Entre los puntos que considera más importantes de la reforma, remarcó el hecho de que -según anticipó el ministerio- facilitaría que los docentes puedan tener más horas de clase en una misma escuela y así evitar que deban rotar por distintas instituciones a lo largo de la jornada. "Al hacerse un concurso interno para un puesto titular, como proponen, la prioridad la tienen los docentes de la propia escuela. Eso estaría bueno", consideró.

"Por loque nos informaron, creemos que se va a profundizar el trabajo por áreas. Esto significa que las materias de una misma área van a hacer trabajos en conjunto. Este punto nos genera cierta duda en términos de que también creemos que hay que preservar la especificidad de cada materia. Planteamos que deberían convivir los espacios curriculares, con los contenidos propios de cada disciplina, con espacios areales. En verdad, eso es algo que ya está funcionando", relató Marcelo Parra, secretario adjunto de UTE-Ctera. •



El proyecto prevé que los cambios empiecen a aplicarse en algunas escuelas el año próximo

ARCHIVO

## En una semana, se duplicaron los casos de viruela del mono confirmados

**BOLETÍN.** El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 22, contra 10 contabilizados hasta el lunes anterior; además, pasaron de 53 a 96 los sospechosos

El número de personas que contrajeron viruela símica ascendió a 22 desde finales de julio, cuando se confirmó el primer caso de este año en el país, según actualizó ayer el Ministerio de Salud de la Nación. En solo cinco de esos casos se determinó que tenían como antecedente epidemiológico haber viajado recientemente (entre los destinos está Brasil) o haber tenido contacto con viajeros.

La nueva cifra es poco más del doble que los 10 positivos informados hace una semana para el virus o lesiones en la piel". En el sistema mpox. También aumentaron de 53 a 96 los casos que notificaron las provincias de pacientes que consultaron con síntomas de sospecha: fiebre, pústulas en el cuerpo -en especial, en la zona genital o perianal, el torso y las manos-y dolor muscular.

Los nuevos datos del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) son hasta el 24 de agosto, dado el retraso habitual en su publicación.

"Luego de la alerta emitida [en la segunda semana de agosto], aumentó la sensibilidad del sistema devigilancia, al llegar a 42 notificaciones de casos sospechosos en la semana posterior (44% del total de notificaciones de todas las registradas durante el año hasta el momento), lo que permitió la detección de 9 de los 22 casos confirmados en lo quevadelaño", informó Salud. "Del total de casos confirmados en el período, el 82% fue confirmado en las últimas cuatro semanas [consideradas al cierre del BEN]", precisó la comunicación oficial.

El rango etario de los pacientes que consultaron al sistema de saludy recibieron el diagnóstico confirmatorio es de entre 20 y 49 años. Son 21 varones y una mujer; dos de ellos necesitaron quedar internados en sala de cuidados generales.

La mayoría de los casos, tanto positivos como con sospecha, se están identificando en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las autoridades sanitarias de la Capital confirmaron 14 del total informado por la Nación, mientras que las autoridades de Salud bonaerense confirmaron tres de los 30 casos notificados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Santa Fe informó dos positivos y Mendoza, Corrientes y Río Negro detectaron, en cada caso, un positivo.

"Con los datos disponibles hasta el momento, las poblaciones más afectadas son la de hombres que tienen sexo con hombres (79% de 14 casos con datos para las variables epidemiológicas) y el principal factor de riesgo resulta el antecedente de relaciones sexuales con parejas nuevas múltiples y ocasionales". detalló el informe oficial.

En 10 de los 12 casos en los que se consignó clínicamente si eran o no portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se dio la coinfección con el virus mpox.

"En el 100% de los casos que cuentan con información sobre signos y síntomas (19 casos) se registróla presencia de exantemas en diferentes partes del cuerpo (zona genital y perianal, manos, rostro y torso), seguida, en frecuencia, de fiebre y dolor muscular", se detallóen el BEN.

Desde el Ministerio de Salud insisten en la importancia de "evitar el contacto piel con piel con personas infectadas o que tengan síntomas como fiebre, malestar general sanitario también se está poniendo énfasis en que "la sospecha o la confirmación de [viruela símica] debe ser una oportunidad para ofrecer en forma sistemática el testeo para VIHyotras infecciones de transmisión sexual (ITS)".

El contacto físico estrecho, incluidas las relaciones sexuales, sigue siendo la principal forma de contagio documentado. La transmisión ocurre a través del roce con las lesiones de la piel o la manipulación sin protección de elementos que pudieron estar expuestos (prendas, ropa de cama, toallas o utensilios).

La declaración de la viruela símica como emergencia de salud pública internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mes pasado es la segunda en dos años; la primera fue tras una brote que se propagó rápidamente en el mundo en 2022.

#### Recomendaciones generales

- Evitar el contacto estrecho directo (especialmente sexual) con casos confirmados y con personas que tengan síntomas compatibles, aunque no tengan todavía el diagnóstico confirmado. Esa autoprotección incluye evitar el contacto físico, respiratorio y/o con la ropa o utensilios utilizados por personas con la enfermedad.
- Usar preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), aunque su utilidad es limitada para la viruela símica porque el virus se adquiere por el contacto con las pústulas que aparecen másalládelazonagenitaloperianal.
- · Tomar medidas para reducir el riesgo de transmisión a otras personas en el caso de confirmación diagnóstica: permanecer aislados mientras se mantengan los síntomas o las lesiones en la piel. No retomar las actividades diarias hasta que así lo indique un profesional.
- De haber estado en contacto con una persona que contrajo el virus o haber participado en una actividad de riesgo, hay que estar atentos a la aparición de síntomas y las lesiones cutáneas características durante 21 días desde la última exposición, además de evitar contacto especialmente con embarazadas, chicos o personasinmunocomprometidas y hacer la consulta rápida ante la aparición de signos de sospecha. •

## Una provincia en vilo: múltiples incendios en Córdoba causaron preocupación y evacuados

OPERATIVOS. Una jornada de mucho calor propició la propagación del fuego en distintos lugares; anoche todavía combatían varios focos activos



Las llamas afectaron algunas viviendas

DIEGO LIMA

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.-Después de un fin de semana en el que hubo varios focos que lograron controlarse, en la víspera se debió realizar un corte total en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz que se prolongó durante unas seis horas por un incendio registrado entre las localidades de Malagueño y Yocsina, mientras en el Valle de Calamuchita un frente de varios kilómetros de extensión cruzó la ruta que va a Río Grande e ingresóa un loteo, donde hubo evacuaciones de sus habitantes, porque las llamas eran "imparables", según dijeron los bomberos.

Además, en horas de la tarde se sumaron nuevos focos activos: en variante Juárez Celman, en cercanías de Falda del Carmen, en Cosquín y en cercanías de la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de Oncativo; otros en Salsipuedes, Villa del Totoral y Río Segundo. En el centro de la ciudad de Córdoba, alrededor de las 16 de ayer, comenzó a verse humo y sentirse el olor a quemado.

En Calamuchita, el loteo que se debió empezar a evacuar después de las 14 fue Umepay, a 20 minutos de Villa Yacanto, camino a El Durazno; se trata de una comunidad sustentable que comenzó en 2012 con un grupo reducido y en la actualidad es un lugar de referencia para quienes desean un modo de vida alternativo. Ya algunos vecinos habían decidido dejar sus viviendas porque el humo hacía dificil respirar.

Fabián Vargas, jefe de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, fue quien confirmó que pasadas las 14 se decidió "evacuar a toda la gente" de la comunidad de Umepay. "Con el viento que se ha incrementado, está imparable. Se hace todo lo posible para salvar vivas y viviendas", detalló. Es una zona de pinares y pastizales, lo que complica la tarea de combate del fuego.

El foco en Calamuchita, cerca de El Durazno, se desarrollaba en los alrededores de la zona de viviendas y el viento complicó e hizo que las llamas cruzaran la ruta. En el lugar estaba trabajando toda la Regional 7 de Bomberos Voluntarios. Además, colaboraban la Unidad Serrana y efectivos de la Regional 5. También, cuatro aviones del sistema provincial, de la Dirección Pro-



vincial Aeronáutica y del sistema federal, así como un helicóptero. Después de las 14 el fuego se descontroló y tomó rumbo hacia una zona conocida como Pinar de los Ríos, donde las llamas alcanzaron las copas de los pinares.

Hace nueve años, en septiembre de 2013, el fuego prácticamente destruyó el pueblo de Yacanto; se quemaron 9000 hectáreas, murieron cientos de animales y se perdieron más de 60 viviendas. Ese mes, unas 110.000 hectáreas se perdieron en toda la provincia. Fue uno de los peores momentos de los incendios forestales en la provincia de Córdoba.

#### El clima no ayuda

Voceros de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático explicaron ayer que el corte de la autopista a Villa Carlos Paz, que se extendió entre las 11.30 y las 17.30, se debióa la cantidad de humo presente en el ambiente, que dificultaba la visibilidad. El tránsito fue desviado por las colectoras para evitar cualquier tipo de accidentes. En el lugar se presentaron algunas demoras y las autoridades reiteraron al anochecer que se debía circular con precaución.

Calera y Malagueño, en el Gran Córdoba, ardió en el mismo lugar donde la semana pasada el fuego consumió unas 1600 hectáreas y se constituyó en el segundo más extenso en esta provincia para lo que va de 2024.

Roberto Schreiner, responsable de Riesgo Climático, enfatizó en las primeras horas de ayer que las condiciones extremas se desarrollarían a partir del mediodía y que las ráfagas del viento norte alcanzarían una velocidad de 45 kilómetros por hora. "El martes [por hoy] va a cambiar a viento sur y bajará la temperatura", agregó.

En la víspera hizo mucho calor en Córdoba; se alcanzaron los 34°C, a la vez que hubo fuertes vientos del sector norte, que se combinaron con baja humedad (menos del 30%) en el ambiente, lo que generó un "escenario propicio para la propagación de las llamas".

En ese contexto, desde la mencionada secretaría recordaron que está prohíbido el encendido de cualquier tipo de fuego en lugares no permitidos, además de toda actividad que pueda dar origen a un incendio; piden no realizar quemas de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos; hacer en cada predio las prácticas preventivas que estén al alcance, como calles cortafuegos, limpieza de alambrados, construcción de En tanto, el incendio entre La reservorios de agua, disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes) y piletas de natación o tanques australianos llenos durante todo el año. •

SOCIEDAD | 25 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Durante agosto, cinco asambleas sindicales obligaron a reprogramar vuelos

#### ARCHIVO

## Sin acuerdo entre gremios de aeronavegantes y Aerolíneas Argentinas

conflicto. La reunión fue convocada por la empresa frente al reclamo salarial; las negociaciones continúan, por ahora sin paros

#### Luján Berardi

LA NACION

Luego de que los gremios de aeronavegantes realizaran cinco asambleas sindicales durante el mes pasado en diferentes aeropuertos del país -el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, más los de Córdoba y Mendoza- que paralizaron salidas y arribos de los vuelos de Aerolíneas Argentinas (AA), ayer por la mañana se desarrolló una reunión entre los trabajadores y la compañía de bandera para negociar las paritarias. Pero, según confirmaron los sindicalistas, al final de la jornada no se llegó a un acuerdo, por lo que continuarán con las mesas de negociaciones.

Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), señaló: "La oferta sigue siendo insuficiente, muy por debajo de lo que ha sido el impacto de la inflación en nuestros salarios. Pero por ahora estamos mostrando la mejor predisposición y seguimos con mesas de negociaciones. En este momento, con mesas técnicas".

Esa "predisposición" implica, según aclaró, que por ahora los trabajadores aeronavegantes y sus gremios están "apostando a destrabar el conflicto", por lo que, pese a que la propuesta de la compañía no fue la que esperaban, no prevén nuevas medidas de fuerza. Y agregó: "Vamos a apostar a esas mesas. Sifracasan, seguro que tendremos que seguir con las asambleas".

Más tarde, en un comunicado de prensa, el sindicato informó que hoy habrá un nuevo encuentro. Voceros de Aerolíneas Argentinas, ante la consulta de LA NACION, coincidieron en que las reuniones con los gremios continuarán.

La puja entre los sindicatos y la empresa se da por un atraso salarial: "Estamos un 72% abajo comparando los salarios con la inflación, desde noviembre hasta hoy. Para junio nos ofrecieron 0%; para julio, el 3,5%, y para agosto, el 3%", detalló. Estas fueron las catalogadas como "propuestas mediocres" a principios de agos-

to, por las cuales comenzaron las medidas de fuerza que tomaron protagonismo en las últimas dos semanas y también afectaron a las líneas aéreas JetSmart, Flybondi y Latam.

Aerolíneas Argentinas confirmó que las autoridades del Gobierno no participaron de la charla, ya que, como también explicaron fuentes de la Secretaría de Transporte, las negociaciones paritarias se llevan adelante entre los propios actores, con mediación de la Secretaría de Trabajo.

Ya el viernes pasado, luego de que terminara la última asamblea en el Aeroparque, desde las redes sociales de Aeronavegantes habían confirmado el llamado de Aerolíneas Argentinas a reunirse y afirmaron, a través de un comunicado: "Tal como hemos hecho durante todo el desarrollo de este conflicto salarial, asistiremos con toda la predisposición y apertura al diálogo necesarias para resolver la situación".

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), lidera-

#### Juan Pablo Brey

ASOCIACIÓN DE AERONAVEGANTES

"La oferta sigue siendo insuficiente, muy por debajo de lo que ha sido el impacto de la inflación en nuestros salarios. Pero por ahora estamos mostrando la mejor predisposición, y seguimos con mesas de negociaciones"

#### Manuel Adorni VOCERO PRESIDENCIAL

"Se van a aplicar acciones disciplinarias con multas y sanciones contra los que realizaron estas medidas abusivas"

da por Pablo Biró; la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), con Edgardo Llano a la cabeza, y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPLA), bajo la secretaría de Rubén Fernández, también formaron parte del encuentro de ayer para discutir los salarios, según confirmaron estos últimos dos dirigentes a LA NACION.

#### "Paros encubiertos"

Por su parte, tanto el Gobierno como Aerolíneas Argentinas sostuvieron –a través de sus redes y de comunicados, luego de que los gremios adelantaran el horario de la asamblea del miércoles 28 en el aeropuerto de Ezeiza- que estas se tratan de "paros encubiertos". "Desde el gobierno nacional no vamos a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas". habían sostenido.

Tras la última medida del viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que se descontarán desde \$50.000 hasta \$150.000 del sueldo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que pararon durante las últimas semanas: "Se van a aplicar acciones disciplinarias con multas y sanciones contra todos los que realizaron estas medidas abusivas, como ya se hizo con más de 200 empleados". Según los datos que se compartieron sobre cada asamblea de las últimas semanas, en total hubo cerca de 11.000 pasajeros perjudicados por las reprogramaciones y cancelaciones de los vuelos.

Por su lado, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, le pidió a la Secretaría de Trabajo que se declare la aviación un servicio esencial, mediante lo cual se regularían las huelgas, y advirtió a los trabajadores de la compañía estatal que, de no ordenarse, "se privatiza en cualquier momento". Aunque, cabe destacar, la posible privatización de la aerolínea de bandera ya había sido planteada durante las discusiones de la Ley Bases, pero luego se retiró a la empresa de las "negociaciones" para conseguir los votos necesarios. •

## Milei traspasará hoy 31 líneas de colectivos a Jorge Macri y no aumentaría el boleto

ACUERDO. El jefe de gobierno irá a la Casa Rosada; se seguirá trabajando en una transición ordenada

Cecilia Devanna

El gobierno nacional firmará hoy, a las II, el acuerdo con la administración de la ciudad de Buenos Aires para el traspaso de las 31 líneas de colectivos que forman parte del sistema de transporte exclusivamente dentro de la jurisdicción porteña.

El conflicto por la quita de subsidios a las líneas de colectivos que operan en la Capital llevaba varias semanas y amenazaba incluso con la afectación del servicio.

Sin embargo, el diálogo entre ambas administraciones se agilizó en los últimos días y hoy se rubricará el entendimiento cuando se reúnan el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno Jorge Macri, en un encuentro que tendrá como sede la Casa Rosada. El alcalde porteño visitó la sede de gobierno en varias ocasiones, pero esta será la primera a comienzos de agosto y deslizara en la que llegará para rubricar un críticas al entorno presidencial. Peacuerdo con la Nación.

Desde el gobierno porteño sostienen que "en principio la Ciudad se haría cargo de la parte del subsidio que paga la Nación", pero que antes necesitarán "tener la información de la estructura de costos sobre la cual se calculó el subsidio". De esta forma, al menos por ahora, no aumentaría el valor del boleto que pagan los pasajeros.

"El Presidente recibirá en la Casa Rosada al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri", publicó el vocero Manuel Adorni en su canal de WhatsApp en la tarde de ayer, aunque sin precisar los motivos del encuentro, que luego confirmaron fuentes oficiales.

El conflicto por el tema es de larga data, pero se agudizó a comienzos de agosto, cuando se anunció que desde septiembre la Nación dejaría de subsidiar las líneas de colectivos que operan en la ciudad.

Las declaraciones del secretario de Transporte, Franco Mogetta, ocurrieron en un momento de tensión por la falta de pago de los fondos coparticipables que recortó el presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020 y que se arrastra, con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde entonces. "El Estado nacional no va a poner un peso", había adelantado Mogetta.

En vísperas del acuerdo de hoy,

Mogetta visitó ayer por la tarde la Casa Rosada para confirmar los avances. Se espera que, después de la firma, los equipos de ambas jurisdicciones sigan trabajando activamente en una "transición ordenada".

"La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad de la Argentina que no administra su transporte. Lo administra el Estado nacional, que solventamos todos los argentinos", argumentó Mogetta el mes pasado, en diálogo con LN+.

Los avances son también el eco de la última conversación que mantuvieron Milei y el jefe de Pro, Mauricio Macri, en la quinta de Olivos, para coordinar el accionar de sus espacios y recuperar la sintonía política en el Congreso. Milei y Macri llevan una serie de cinco encuentros en el último mes, que comenzaron pocos días antes de que el exmandatario reapareciera públicamente se a eso y una serie de reveses en el Parlamento, la relación entre ambos se mantuvo y repitieron lunes de cenas a solos en Olivos, donde fueron dialogando sobre distintos puntos de la política local. El último encuentro fue el martes pasado.

Ese entendimiento produjo un vuelco en las negociaciones por el traspaso del transporte de colectivos entre los representantes de la Casa Rosada y del Ejecutivo porteño, que habían protagonizado la tensa disputa por la decisión de Milei de ejecutar la quita de los subsidios nacionales que reciben las 31 líneas que circulan por el territorio porteño.

Después de que se desatara esa fuerte pulseada por el costo político de un eventual aumento de tarifas, con advertencias cruzadas y reproches públicos, Jorge Macri y Milei acercaron posiciones y se encaminan a sellar una tregua. Los interlocutores de ambos gobiernos pulen la letra chica de un acuerdo para que la Nación le transfiera al gobierno porteño las líneas de colectivos con las competencias para poder gestionar el sistema. Jorge Macri pide tener la potestad o la facultad para decidir el precio de la tarifa, modificar el recorrido de las líneas o dar de baja los permisos de circulación. Y rechaza una transferencia unilateral. El pacto es complejo, por lo que se cocina a fuego lento. •



La Ciudad absorbería los subsidios al precio del boleto

ARCHIVO

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar VIOLENCIA DE GÉNERO

#### Hubo 194 homicidios en ocho meses

En los primeros ocho meses del año, 174 mujeres fueron víctimas de femicidios, al tiempo que se produjeron tres lesbicidios, dos transtravesticidios y 15 femicidios vínculados de varones adultos y niños. El dato surge del informe publicado por el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, que también detalló que 212 niños se quedaron sin madre.

## La fiscalía autorizó a los dos rugbiers a regresar a Francia durante el proceso

MENDOZA. La medida podría hacerse efectiva hoy, una vez que la Justicia de Garantías defina un planteo de la querella; los imputados esperan recibir el sobreseimiento el jueves

#### Pablo Mannino

PARA LA NACION

MENDOZA.—Hugo Auradou y Oscar Jegou, los dos jugadores de la selección francesa de rugby denunciados por presunto abuso sexual a principios de julio en esta provincia, fueron autorizados a volver a Francia y seguir el proceso judicial a distancia. Ellos esperan ser sobreseídos, como solicitó su defensa.

La decisión judicial fue tomada por el fiscal adjunto en lo penal Gonzalo Nazar –quien secunda a Alejandro Gullé, procurador general ante la Corte–tras ser consultado por el fiscal de Delitos Sexuales, Darío Nora, y la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler.

La medida se haría efectiva hoy, cuando la jueza de Garantías Eleonora Arenas defina el planteo de los abogados de la querella, que habían solicitado ampliar el peritaje psicológico a los deportistas, aunque los informes ya fueron concluyentes, dijeron calificadas fuentes judiciales.

"Los peritajes ya están finalizados y fueron suscriptos por los peritos de ambos lados, de la defensa y la querella", explicaron a LA NACION desde la Justicia provincial, aunque aclararon que se debe esperar a la resolución de la magistrada, en una audiencia prevista para las 11.30.

En tanto, ayer fue rechazada la recusación de los fiscales Darío Nora y Chaler planteada por Natacha Romano y Mauricio Cardello, abogados de la denunciante.

"Del análisis de los argumentos materializados tanto por la parte recusante como por los recusados en respaldo de sus respectivas posiciones asumidas al respecto se entiende que la causal de apartamiento invocada debe ser rechazada sin más, toda vez que no se ha acreditado el supuesto alegado, esto es, la pérdida de objetividad de los magistrados involucrados [...] Se advierte con evidente facilidad que las decisiones plasmadas por los respectivos fiscales en el marco del actual proceso se han traducido en actos indisolublemente ligados a su ámbito de actuación, los cuales pueden ser eventualmente discutibles en la esfera de lo jurisdiccional, en caso de no ser compartidos por alguna de las partes", informaron fuentes judiciales.

La semana pasada, en medio de la investigación, los rugbiers, ambos de 21 años y en libertad bajo proceso desde mediados del mes



Oscar Jegou y Hugo Auradou, al llegar al aeroparque metropolitano desde Mendoza

ALEJANDRO GUYOT

pasado, decidieron tomar un avión y dejar esta ciudad para instalarse en Buenos Aires. Afirmaron que necesitaban estar más tranquilos, lejos del asedio periodístico y más cerca de familiares, amigos y allegados del mundo del rugby. En este sentido, será clave ahora la determinación que tomen los tribunales mendocinos para que puedan continuar viaje a su país y aguardar allí el futuro de la causa, que se encamina a pasar al archivo.

El viernes pasado, sin la presencia de la denunciante—que se excusó por razones de salud mental—, los peritos siguieron analizando los informes psicológicos y psiquiátricos realizados por cada una de las partes. Tomarán una resolución pasado mañana.

Por tal motivo, la defensa de los rugbiers, liderada por el abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación, tendrá novedades después de ese día acerca del pedido de sobreseimiento presentado.

Los jugadores fueron detenidos el lunes 8 de julio en la ciudad de Buenos Aires, horas después de haber sido denunciados por la mujer. El hecho expuesto ante la Justicia de Mendoza habría sucedido la madrugada del domingo 7 en una habitación del Hotel Diplomatic, el establecimiento de cinco estrellas ubicado en el centro de la ciudad donde se alojaba la delegación gala. La mujer y los deportistas se conocieron en Wabi, un popular boliche de Carrodilla, Luján de Cuyo, horas después del partido entre Francia y los Pumas disputado durante la tarde del sábado.

El domingo 7 de julio a la tarde, la mujer radicó la denuncia en la Justicia. Contó que había ido con amigas a la discoteca, donde había conocido a Auradou, con quien luego se dirigió al hotel a bordo de un auto contratado a través de la aplicación Cabify. Aseguró que fue sometida sexualmente por el rugbier francés y luego por Jegou, quien compartía el cuarto con Auradou. Además, la mujer denunció haber recibido una bestial paliza.

Sin embargo, los peritajes forenses, posteriormente, descartaron la existencia de lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo que la víctima había manifestado haber sufrido. Se determinó que los moretones que tenía se debían a que padece el síndrome de Von Willebrand, que afecta la coagulación de la sangre, circunstancia que la denunciante ocultó al comienzo de la investigación penal.

A la espera del desenlace, los jóvenes rugbiers aún se encuentran imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, delito para el cual se prevén penas que van de 8 a 20 años de prisión.

#### "Me mataron en vida"

A mediados de la semana pasada, se conoció una carta que la denunciante dejó en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, donde sostuvo que sufre un "apriete psicológico" que nunca imaginó. "Me mataron en vida" y "me sacaron las ganas de vivir", afirmó. También habló de pasar a un "plano espiritual", una críptica referencia, quizás, a un eventual suicidio.

En la carta, la denunciante agradeció con ironía al Ministerio Público Fiscal y afirmó que se "manejó" a la prensa "despiadadamente" con una condena social. "Gracias Ministerio Público Fiscal. Gracias. Me mataron en vida", afirmó la mujer, que tiene 39 años.

Tras conocerse la carta, una fuente judicial dijo a LA NACION: "Está claro que ella tiene sus motivaciones y sentimientos, y todo reviste gravedad, pero lo que tiene que quedar en claro es que acá lo que se investiga es una denuncia por abuso sexual, por lo que se vienen analizando todas las pruebas y actuando en consecuencia". •

#### Trasladaron al diputado luego de la polémica por la visita familiar

MISIONES. Los hermanos Kiczka fueron enviados al penal de Cerro Azul

Tras la polémica primera visita de familiares en la mañana del domingo, en la que se mostraron públicamente sonrientes, aunque sus allegados manifestaron su encono hacia la prensa por el tratamiento del caso, el diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de integrar una red de pedofilia, fueron trasladados a un penal provincial situado a unos 50 kilómetros de Apóstoles, Misiones.

Fuentes oficiales confirmaron que ambos acusados fueron enviados el mismo domingo a la noche a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul por "cuestiones de seguridad", tras haber sido acusados del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en el contexto de una investigación continental.

"Por decisión del juez Miguel Ángel Faría, alegando razones de seguridad, se ordenó hoy [por el domingo] trasladarlos al establecimiento carcelario de Cerro Azul UP VIII para el adecuado resguardo de los dos detenidos, en celdas por separado", señala el escrito difundido por la fuerza de seguridad provincial.

La medida también fue llevada a cabo luego de que los hermanos se negaron a declarar ante el juez Faría tras la captura del diputado en un camping de Loreto, Corrientes, y el arresto de su hermano en Misiones.

En la misma jornada de traslado se anunció que hubo relevos en la comisaría de Apóstoles. El domingo, el jefe de la seccional, subcomisario Carlos Ariel Ferraz, y el subjefe, el oficial auxiliar Alejandro Rubén Cáceres, fueron desplazados. Los reemplazarán el subcomisario Héctor Boni y el oficial auxiliar Walter Rodríguez como subjefe de la seccional.

Todos estos cambios se dieron pocas horas después de que el diputado provincial recibiera a pura sonrisa, y a la vista de todos, a sus familiares en la cárcel de Apóstoles, ciudad de la que es oriundo y donde vive su familia.

La misma secuencia se repitió minutos después con Sebastián, hermano del parlamentario que esta semana podría ser expulsado de la Legislatura provincial.

Mientras, la investigación sigue abierta, y en su curso podría deparar nuevas revelaciones y novedades de impacto en la provincia, ya que, según detectives del caso, Kiczka podría haber compartido material de pedofilia con un importante político local. En su computadora se encontraron 603 imágenes de abuso sexual de menores.



El hombre, de 36 años, murió tras el fuerte impacto con el frente de un auto

#### X.COM

## Murió al chocar con un auto cuando huía de motochorros

LA PLATA. La trágica secuencia se produjo ayer en el cruce de las calles 19 y 151, y la víctima fue identificada como Sandro Ávila

luego de impactar contra un auto mientrasescapabademotochorros. El hecho ocurrió cuando la víctima iba a trabajar y huyó de contramano para evitar que un grupo de delincuentes le robaran su vehículo.

La trágica secuencia se produjo ayer por la mañana en el cruce de 19y151 cuando Sandro Avila, oriundo de Berazategui, iba a bordo de su moto rumbo al trabajo y fue interceptado por motochorros que se movilizaban en dos vehículos.

Enesas circunstancias, la víctima intentó escapar de los delincuentes

La semana arrancó con un choque y comenzó a circular en contrama- municipio de la Plata permitieron a letal en la capital bonaerense, cuan- no a alta velocidad para no ser asal- los investigadores comprender que do un hombre de 36 años murió tada, pero unas cuadras más adelante impactó de frente contra un Volkswagen Gol negro.

> El joven murió minutos después en el lugar, donde el auto quedó con la trompa destrozada y la Honda Titán de la víctima mortal terminó tirada en la calzada.

> En primera instancia las autoridades creyeron que se había tratado de un incidente vial producto de una imprudencia de la víctima, que circulaba en contramano por una transitada arteria. Sin embargo, las cámaras de seguridad del Centrode Operacionesy Monitoreo (COM) del

Avila escapaba de ladrones.

Por su parte, efectivos de la comisaría ll<sup>®</sup> de Ringuelet llegaron hasta el lugar del hecho, al igual que los médicos de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de La Plata, quienes confirmaron el deceso de Ávila.

Entanto, la fiscalía en turno caratuló el caso como "homicidio culposo" y, por estas horas, está abocada a recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a las dos motocicletas que perseguían a la víctima y a sus cuatro ocupantes. •

### Amplía su indagatoria el tío político de Loan que llevó al niño al naranjal

**CORRIENTES.** Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina, pidió declarar ante la jueza federal de Goya

Bernardino Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña, el chico de cinco años desaparecido hace casi tres meses en la localidad correntina de Nueve de Julio, ampliará mañana su declaración como acusado ante la Justicia federal de Goya.

Al igual que en la primera indagatoria ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. lo hará a través de una conexión remota entre el tribunal federal de Goya y una sala especial de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Chaco.

En su primera indagatoria, el hombre señaló que creía que a Loan se "lo llevaron", al tiempo que su esposa, Laudelina Peña -hermana del padre del niño-, había instalado la hipótesis de que su sobrino había sido atropellado en Nueve de Julio y enterrado en un lugar desconocido por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el capitán retirado de la Armada Carlos Pérez.

"Desconfian de mí porque fui el último que lo vio; lo dejé de ver cuando estaba con los sobrinos de Ramírez" en el naranjal del campo desaparecido.

El 13 de junio pasado, después de almorzar un guiso de gallina en la casa de su suegra, Benítez y una pareja de amigos -Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja, Mónica del Carmen Millapi-fueron con Loan y otros cinco chicos a juntar frutas a un naranjal situado a unos 600 metros de la vivienda de la abuela, en el paraje Algarrobal.

Fue la última vez que Loan fue visto. En su primera indagatoria, Benítez sostuvo que una sobrina de Ramírez fue la que advirtió que

faltaba un niño entre los del grupo que habían ido al naranjal.

"Tío, tío, falta un chico', dijo, y ahí nos dimos vuelta a mirar nosotros", recordó Benítez cuando finalizaba su declaración indagatoria, de la que participaron el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Cuando fue indagada, Laudelina Peña puso un manto de sospecha sobre su pareja. "Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, era con las tres personas mayores con las que estaba", sostuvo la tía de Loan.

#### Nuevo pedido de la querella

Por otra parte, la querella, representada ahora por el abogado Roberto Méndez solicitó a la jueza que llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti"; a su novia, Santa Gómez, y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, exjefe de la Unidad Regional de Goya, que de Catalina Peña, abuela del niño fue apartado de su cargo tras los errores garrafales durante los primeros días de búsqueda de Loan en el paraje El Algarrobal, en la periferia rural de Nueve de Julio.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, había afirmado haber visto a un hombre y a una mujer junto a un niño de unos 4 o 5 años entrar en un vehículo sobre la ruta provincial 12, el mismo día de la desaparición de Loan.

La querella sospecha que ese niño podría ser Loan y que eso hablaría de un secuestro por parte de aquellos desconocidos. •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@łanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

BASERERRE, Eduardo, q.e.p.d. - Los Dinos y Dinas de la Informática argentina despiden a uno de sus decanos y verdadero pionero y ruegan

una oración a su memoria.

BRUDERER, Olga Haydee, falleció el 2-9-2024. - Javier Stolovitsky y Flia. acompañan a Daniel y Luciana, pidiendo bendiciones y consuelo para toda la familia.

CACCHIONE, Miguel Angel, Prof. Dr. - Con inmenso cariño despedimos al ejemplar amigo y destacado intelectual y acompañamos a Gladys amorosamente. Carina y Da-

niel Olmos.

CACCHIONE, Miguel Angel, q.e.p.d., falleció el 2-9-2024. -Carlos Nápoli, Liliana Belfiori y toda su familia participan con mucha pena su fallecimiento y abrazan a Gladys con

todo cariño. Siempre fue un

gran orgullo ser su amigo.

FARALDO, Aida Zulema, q.e.p.d., falleció el 31-8-2024. -Lorena y Ricardo Rosenthal y Makler S.A. acompañan a Miguel Di Vietro y a su familia en este triste momento.

GOMEZ TRONCOSO, Rolan- do. - Recibe nuestro adiós que rido camarada TC Rolando Gomez Troncoso. Nos diste tu ejemplo y mostraste tu fortaleza en momentos dificiles de tu vida. Estarás entre nosotros. Dios te recibe en su gloria. Tercera Compañía de Infante-

LOPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Integrantes de la comisión delegada, propietarios y funcionarios del edificio Vanguardia acompañan a su esposa, hijos y demás familiares y lo despiden con una gran tristeza.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - El Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y ex miembro directivo de la Institución y pide oraciones en su memoria.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - La comisión directiva del Jockey Club participa con dolor su fallecimiento y pide una oración por su eterno

MALCYK, Ana. Z.L. - Silvia Perazzo Naón y Caro Bansi despiden a su querida Anita con gran tristeza. Acompañan a Alejandra, Edy, Vale y familia con mucho cariño. Te extrañaremos siempre querida amiga.

MONCLÚS, Ana María, q.e.p.d. - Rosalía y Mariano Martínez y familia participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

POMBO, Mario, Ing., 29-8-2024. - Su esposa Dra. María Inés del Castillo y sus hijos Maria Teresa, Mario e Ignacio participan con gran tristeza su partida. Sabemos que nuestro amado Javito, su hijo, lo recibirá con gozo en el cielo.

STRICKLAND, Juan, q.e.p.d. -Alfredo S. Mondino acompaña a su familia en este triste moYAÑE, Néstor Omar, Cnel. Ars. (R), q.e.p.d. - La Promoción II0 CMN participa con pesar su fallecimiento.

ZUCCOTTI de TRIGO, Lucia Catalina, q.e.p.d., falleció el 1 de septiembre de 2024. - Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y Dina López; la despedimos con profundo amor y honramos su memoria. Descansa en paz.

ZUCCOTTI de TRIGO, Lucía Catalina. - El directorio de Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley lamentan el fallecimiento, acompañan a Juan Pablo y familia y ruegan una oración en su memoria.

Misas y Funerales

GANDULFO de OLIVERA, María Teresa (Mimí). - A un mes de la partida al cielo de nuestra adorada Mimi, invitamos a acompañarnos en la misa que se celebrará hoy, 19.30 hs., en Nuestra Señora del Pilar. Su família.

HAM LELOIR, Patricia A., falleció el 4-8-2024. - Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus hijos, nietos y hermanos invitan a la misa que se celebrará el 4-9, a las 19, en la Basilica Nuestra Señora del Socorro. Pedimos por su eter-

HERBSTEIN, Luis C. - Con gran dolor despedimos a nuestro querido Luis. Que su alma eterna descanse en paz. Sus restos serán despedidos en una ceremonia en el Jardín de Paz, el 4,9 a las 15,30.

Recordatorios

众

NEIMAN, Alberto, Z.L., falleció el 1-9-2009. - Te recordamos y extrañamos con el mismo amor que nos diste en vida. Los mejores momentos vividos junto a vos nos acompañarán para siempre. Clarita, Fabiana, Brenda, Alfredo, Angely tus adorados nietos.



WCOHETZENTE Discurso hipolar

Chico de la calle EN SITUACIÓN DE

Ni capacidades diferentes, ni especiales,

PETZSONAS CON DISCAPACIDAD

Trabajo en negro

OTZIENTACIÓN
Elección sexual

Padece sordera

Usemos las palabras correctas para promover una sociedad más empática e inclusiva



www.comolodigo.com.ar



LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OPINIÓN | 29

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

EDUCACIÓN. ¿No habrá llegado el momento de que el aula se repiense a la luz de una realidad muy diferente a la que le dio origen?; si no lo hace, la institución corre el riesgo de caer por la rampa de la obsolescencia

## La escuela, ante la exigencia del cambio cultural

#### Guillermina Tiramonti

-PARA LA NACION-

ace unos años, Irene Vallejo publicó un libro maravilloso titulado El infinito en un junco. La invención de los libros del mundo antiguo. Se trata de una historia de la escritura y de su derrotero hasta la aparición del libro. Es también un relato que da cuenta del transcurso lento de los cambios y de las resistencias e inconvenientes que generan las transformaciones culturales. En un momento la autora hace referencia a Sócrates, al que rescata a través de los diálogos de Platón, para darnos a conocer su posicionamiento ante la escritura. Para alguien que filosofaba y para el cual el conocimiento era el resultado de su propia reflexión, la aparición de la escritura amenazaba su condición de sabio ya que, según él, el registro del pensamiento era expropiatorio para aquel que lo producía. Para Sócrates, la escritura haría que los hombres se creyeran falsamente sabios aunque en realidad no supieran nada, ya que ningún conocimiento les sería propio.

Es asombrosa la similitud de esta reacción de Sócrates a la que actualmente registramos en nuestro entornoy a veces en nosotros mismos frente a la transformación digital. Dos ejemplos inquietantes. Según las últimas pruebas PISA, que miden el rendimiento de estudiantes de 15 años en diversos países del mundo, los casos europeos, hasta ahora las primeras posiciones, han retrocedido con relación a diez años atrás. A pesar de que han aumentado las inversiones, estas no se han traducido en un mejoramiento de los aprendizajes.

Al mismo tiempo las mediciones de coeficiente intelectual que se realizan desde 1935 y que han ido siempre en ascenso se han detenido e incluso comenzado a declinar. Un estudio publicado en la revista Intelligence utilizó una prueba online para analizar a casi 400.000 estudiantes estadounidenses. Los datos obtenidos mostraron una caída en lógica y vocabulario, resolución de problemas visuales y analogías, y habilidades computacionales y matemática. Resultados semejantes se han registrado en otros países, como Noruega.

¿Cómo interpretar estos hechos? ¿Acaso la humanidad se está volviendo menos inteligente? ¿Las pantallas estupidizan a las nuevas generaciones?, ¿o internet nos ha robado el saber? No lo sabemos a ciencia cierta y tampoco lo saben los investigadores de este fenómeno. De modo que solo podemos examinar el hecho y buscar explicaciones.



La pregunta a hacerse es: ¿qué pasa con las pruebas estandarizadas cuando estas se aplican en un contexto de transformación cultural?

Todas las pruebas tienen una determinada referencia cultural; es decir, se diseñan a partir de un patrón que define qué conocimientos y habilidades cognitivas deben poseer las personas a determinada edad o determinado nivel educativo al que concurren. Estas referencias deben tener continuidad para poder ser comparables, de modo que son poco permeables a los cambios en el campo del saber y la cultura. Eso no quiere decir que atrasen, solo cabe marcar que no están basadas en una dinámica de cambio sino de permanencia para poder predicar que los resultados mejoran o empeoran. Si este primer razonamiento lo complementamos con otras dos comprobaciones sobre las que no hay dudas, es posible que nos aproximemos a un resultado.

La primera de estas comprobaciones es que, a diferencia del ritmo lento de la transformación que produjo la escritura, la mutación digital por la que estamos atravesando hoy es vertiginosa, los cambios se suceden a una velocidad que impide que sean registrados por las pruebas y mediciones.

La segunda comprobación es que nuestras capacidades cognitivas cambian de acuerdo con los soportes tecnológicos de la cultura. Sócrates era el productor y diEl desarrollo de la escritura y la posibilidad de registro que generó disminuyeron la exigencia sobre la memoria individual; la invención de la imprenta la redujo aún más

vulgador de su saber, y quien quisiera conservar aquello que él decía debía almacenarlo en la memoria. El desarrollo de la escritura y la posibilidad de registro que esta generó disminuyeron la exigencia sobre la memoria individual; la posterior invención de la imprenta y la multiplicación del registro en libros la redujeron aún más. Luego vino la creación de los índices y codificaciones, que aportaron a favor de la merma en la demanda de memoria. Con la aparición de internet las exigencias cambiaron: ahora es necesario desarrollar la habilidad de encontrar lo que buscamos en un mar inmenso de información. Para lograrlo hay que saber relacionar, distinguir y comprender las lógicas de ordenamiento algorítmico. Menos memoria y más lógica. Un cambio aparentemente simple, pero de dificil adquisición.

A diferencia de otras generaciones, casi todo lo producido por la
humanidad que ha podido ser registrado por la letra, la palabra o la
imagen está a nuestro alcance mediante un simple desarrollo lógico
de búsqueda por internet. Quien
está acostumbrado a esa práctica
sabe que también tiene que ejercer
la mesura en la curiosidad y establecer un fin a las permanentes derivaciones temáticas que le ofrecen los
milagrosos buscadores.

En el mismo sentido de la reacción de Sócrates ante la escritura, hoy lo que se registra en el campo educativo es una actitud defensiva ante la aparición de internet y ahora de la inteligencia artificial. Son muchos los países que se proponen retomar las prácticas de hace cien años basadas en una referencia cultural, científica y pedagógica diseñadas para un mundo sin internet y sin teléfonos celulares, que prohíben en la escuela. En nuestro país también hay numerosas instituciones que comparten este criterio y ya lo están poniendo en práctica. El celular modifica las rutinas de socialización de los chicos y los distrae durante las clases, de modo que se prohíbe. A diferencia de Sócrates, que solo tenía público ante el que podía protestar, la escuela tiene a su disposición un territorio y una población que cree cautiva para efectivizar el desalojo de un instrumento

que interviene constantemente en su rutina haciéndole saber que habitamos un mundo digital.

La pregunta ante la decisión de prohibir es la siguiente: ¿las escuelas se proponen mantener una educación analógica para preparar a las nuevas generaciones para actuar en la sociedad digital? ¿Se plantean ser contraculturales prohibiendo el ingreso de un instrumento que comunica al niño, adolescente o joven con el nuevo mundo donde, a diferencia de lo que sucede en la escuela, todo tiene respuesta, es inmediato y captura la atención?

¿No será que la lógica debería ser al revés: las escuelas y sus docentes, entender que todo el saber, el conocimiento de la humanidad es accesible para sus alumnos si aprenden a aprender con el recurso de internet, y actuar de guías para el uso inteligente de los recursos que la nueva tecnología ofrece? ¿No habrá llegado el momento en que la escuela se repiense a la luz de una realidad muy diferente a la que le dio origen? Metemoquesi no lo hace, las prohibiciones no alcanzarán, los muros serán desbordados y la institución irá cayendo por la rampa de la obsolescencia hasta su desaparición o transformación de funciones. De serasí, las escuelas dejarán su lugar de mediadoras culturales. Serán otros los mediadores de la cultura que tal vez articulen de modo muy desigual los potenciales beneficios que ofrece la navegación en el universo de las nuevas tecnologías. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Qué hacer para que baje el riesgo país

Los agravios gratuitos del Presidente y la inseguridad jurídica ponen en peligro la confianza conseguida hasta ahora en el desempeño económico

líndice de riesgo país condensa en una sola y rápida mirada lo que un inversor desea saber sobreelatractivo de invertir en un país. Técnicamente, el índice se obtiene por la diferencia entre el rendimiento de un bono emitido por el gobierno del país en cuestión y el de algún título público que no ofrezca riesgo de cumplimiento, como un bono del Tesoro de los Estados Unidos.

¿Qué es lo que determina que un título público cotice por debajo del valor de emisión? Es la exigencia de quienes lo compran de recibir un rendimiento mayor para compensar el riesgo de que no cumpla con los pagos. La solvencia de un gobier- provincia de Buenos Aires? Nefasto no, o sea la capacidad y seguridad de pagar, depende de su situación fiscal y de la disponibilidad de la moneda en que se debe. Un bajo riesgo país debe apoyarse en un superávit fiscal primario suficiente para el pago de intereses y al menos una parte de las amortizaciones de la deuda pública. Cuando esta deuda está comprometida en moneda extranjera, la solvencia se asegura además con suficientes reservas internacionales.

La insolvencia del fisco argentino y su consecuentemente elevado endeudamiento, sumados a la emisión monetaria y la inflación, explican los altos niveles de nuestro riesgo país. Esta deficiencia tomó un carácter estructural cuando el gasto público consolidado pasó del 30% al 46% del PBI, durante los tres mandatos del matrimonio Kirchner. Desde entonces, las subidas y bajadas de un elevado riesgo país han estado relacionadas con el aumento o la declinación de las reservas, y con la seriedad y respetabilidad de los gobiernos de turno.

No solo la solvencia fiscal actual y futura determina el riesgo país. También influyen la seguridad jurídica y el grado de compromiso moral con las obligaciones asumidas. Un país cuya Asamblea Legislativa ovacionó a su presidente cuando anunció que no pagaría la deuda pública ha dejado un recuerdo que afectó y afectará la credibilidad por muchos años. Se requerirán tal vez décadas de cumplimiento intachable para borrar totalmente aquel episodio. Además, será necesario

que las fuerzas políticas, que no siendo hoy gobierno mantienen la posibilidad de una alternancia, dejen de considerar la deuda pública una "manifestación imperialista de dominación de grandes poderes de un capitalismo explotador". No es ajena al elevado riesgo país la sombra de un peronismo que ha resurgido políticamente varias veces con distintas tonalidades, y cuya popular marcha lo identifica "combatiendo el capital". ¿Qué señales podrá recibir un inversor de largo plazo, sobre todo extranjero, si viera que asoma como eventual líder de esa fracción política el actual gobernador de la ejemplo de un hombre que se ufanó públicamente de violar el estatuto de la principal empresa petrolera nacional al expropiar violentamente su mayoría accionaria, con los consabidos millonarios costos que su conducta genera a las arcas nacionales. La seguridad jurídica, también reiterada y públicamente repudiada por ese gobernador, es un factor determinante para elevar nuestro riesgo país y su categorización por las agencias calificadoras.

Recientemente, Standard & Poors, Fitch y Moody's elevaron la calificación de Paraguay a la denominada "grado de inversión", esto es, bajo riesgo de dejar impagos los bonos que el país emite. Este país pasó históricamente por diez defaults, al igual que la Argentina; sin embargo, en los últimos años ha mantenido un manejofiscal ordenadoy una moneda estable. Su índice de riesgo país oscila actualmente en los 160 puntos básicos. Paraguay y otros vecinos, como Uruguay y Chile, acceden hoy al crédito internacional en condiciones similares a los países desarrollados, y esta ventaja se extiende al sector privado. La Argentina deberá hacer posible esto.

Nuestro país ha evolucionado desde un riesgo país de 2700 puntos básicos, antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2023, a los actuales 1433. En los primeros cuatro meses del gobierno de Javier Milei el descensofue rápido y sostenido, tocando un mínimo de 1146 puntos básicos el 22 de abril pasado. Contribuyeron a ello el fuerte impulso del ajuste fiscal y las

reformascomprendidasen el proyectodeLeyBases yel DNU70/23. En ese mismo período se redujo la brecha cambiaria, se contrajo el gasto cuasifiscal yel Banco Central pudo recomponer las reservas. Se caminaba en la dirección correcta y se presumía un pronto levantamiento del cepo cambiario. Sin embargo, pese a la caída de la inflación, los vientos dejaron de ser tan favorables. La prioridad asignada al control inflacionario y el temor a que la salida del cepo produjera un salto devaluatorio llevaron a la conducción económica a postergar ese objetivo. Simultáneamente, impuso una reducción, tal vez excesiva, de la tasa de interés. Los ahorros derivaron en mayor medida al dólar, se amplió la brecha cambiaria y el Banco Central dejó de engrosar las reservas, lo cual impactó en una nueva suba del riesgo país. No ayudaron ni la caída de los precios internacionales de la soja ni la falta de definición del FMI y otras fuentes de financiamiento que permitieran aportar tranquilidad ante los vencimientos de deuda del año próximo.

Sin ningún compromiso claro sobre la salida del cepo, el Gobierno dispuso la transferencia al Tesoro de gran parte de la deuda del Banco Central. No podía esperarse de esto una disminución del riesgo de los tenedores de los nuevos títulos, pero sí un manejo más ordenado y claramente encuadrado en la política fiscal. La contundencia con la que el presidente Milei decidió el veto a la ley de movilidadde jubilaciones tuvo su inmediato correlato en la valorización de los títulos argentinos y en la disminución del riesgo país. Esta tendencia se ha mantenido, al igual que la reducción de la brecha cambiaria. La eliminación del cepovuelvea ponerseen el horizonte. El impulso a la confianza que esto lograría debería entrar en el análisis de quienes tienen temor por un salto en la cotización del dólar comercial con potencial efecto inflacionario. Deberían entender que los agravios gratuitos que salen de la boca del Presidente, la inexplicable postulación del juez Ariel Lijo y las innecesarias rencillas en el seno de la cúpula del oficialismo ponen mucho más en riesgo la confianza lograda hasta ahora en el des-

#### OTRAS OPINIONES

The Washington Post

tema rector.

#### EE. UU.

#### WASHINGTON.-Algunas diferencias entre Kamala Harris y Donald Trump va son marcadas. Harris ofrece una visión optimista del país y su futuro y en gran medida se ha negado a responder a los ataques de Trump. Trump ha decidido hacer de la "carnicería estadounidense", el término que acuñó en su discurso inaugural de 2017, su

Diferencias entre Harris y Trump

En política exterior, Harris ha señalado quizás sus diferencias más claras con Trump. Ha aplaudido el trabajo de Biden para fortalecer las alianzas como la OTAN, ha prometido apoyar a Ucrania y ha defendido enfáticamente el tradicional papel de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. La elección de Vance por parte de Trump sugiere que continuaría desafiando las alian-

zas tradicionales y al mismo tiempo sería indulgente con sus rivales, como Vladimir Putin.

empeño económico.

Los contrastes sustanciales que establece Harris con Trumpgeneralmente la hacen lucir mejor. Pero las campañas han estado definiendo la política hacia abajo. El ciclo electoral de 2012, cuandoel presidente Barack Obama se postuló contra Mitt Romney, fue la última vez que una carrera presidencial giró en torno a un debate sustancial. Harrisdice que quiere elevar la política estadounidense, un imperativo en el que Trump nuevamente ha mostrado poco interés. Por lo tanto, tiene la oportunidad de mejorar su campaña profundizando en la sustancia.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

#### Presidente y vice

Es necesario que el binomio Presidente-vicepresidenta conviva y actúe en sintonía. El país lo necesita. Cuesta y duele ver actitudes que nos retrotraen al pasado entre personas que ostentaron esos cargos. Debería ser "uno de los cambios" importantes de esta nueva etapa. Diego Caballero diccaballero@hotmail.com

#### Descaro

Indignación, bronca e impotencia es poco decir sobre lo que sentimos los que hemos visto el video divulgado por el periodista Jonatan Viale en la red social X donde el exministro Guzmán da un testimonio de tono delictivo, confirmando que excedieron la cuarentena "porque las encuestas les daban bien". El descaro y el desparpajo con que este exfuncionario hace esta declaración son inconmensurables, muestra lo que son hablando y haciendo con total impunidad, como si no hubiera pertenecido a ese gobierno. Este video tendría que ser difundido en los medios oficiales que van quedando, a modo de confirmación de que el nivel destructivo de este grupo de estafadores que gobernó el país durante 20 años no tenía límites.

Alberto Díaz DNI 10.492.915

#### Parlasur

¿Por qué nos cuesta tanto evitar costos anuales millonarios e innecesarios como los del Parlasur? ¿Acaso no nos damos cuenta de la cantidad de parlamentarios que sobran, para agregar a otros más para el Mercosur? Los argentinos con mucho sacrificio estamos acompañando para que se corrija la economía de nuestro país, pero necesitamos hechos concretos y no tanta... parla. Miguel Martin y Herrera m.martinyherrera@fibertel. com.ar

#### Trigo argentino

Resulta un contrasentido

importar pan lactal de Brasil, hecho en gran parte con trigo argentino, que es nuestro principal ítem de exportación agrícola a ese país, seguido por el maíz. Brasil tiene una batería de estímulos a la exportación, entre los que se encuentra el draw back, es decir, el trigo argentino importado a Brasil para fabricar pan, que luego nos venden, recibe una devolución de los impuestos pagados al momento de importar el trigo, porque el gobierno de Brasil, con una visión mayor que la de nuestro gobierno, considera que si se importa un insumo que luego será exportado con valor agregado, beneficia la balanza comercial con un

superávit. Hay que tener en cuenta que la producción de trigo en Brasil sufrió una merma considerable, por las fuertes precipitaciones que inundaron el sur de ese país este año, sector en donde se siembra y cosecha el trigo doméstico. Actualmente el trigo que se exporta de la Argentina al mundo tiene un castigo del 12% de derechos de exportación, algo que expresamente prohíben los acuerdos generales de precios y tarifas, ex-GATT, hoy OMC Alberto Gesualdi agesualdi2014@gmail.com

#### Jueces

Lindo sería tener las condiciones de José D'Angelo como para decir tantas cosas en tan pocas líneas. Así lo demostró con su carta del 1º del actual, cuando comparó la detención del terrorista italiano con la situación de argentinos acusados de hechos del mismo linaje. Pero acá es distinto. Contrariamente a ello, nuestros jueces federales parecen ser los continuadores de la tarea que comenzaron los guerrilleros del 70. Los resultados son los mismos: con distintas armas, solo dejan a su paso desolación, muerte y desconsuelo, masacrando a los mismos enemigos que tenían los "erpianos", "montoneros" y demás yerbas. Siguen siendo sufrientes de ese terrorismo "setentista" los que padecen hoy el mortal encierro. Además, son cobardemente denigrados de todas las maneras posibles. ¡Cuidado con que alguien se compadezca de ellos, porque correrá la misma

#### En la Red

FACEBOOK EE.UU. confiscó el avión de Nicolás Maduro en



"Maduro: tic toc, tic toc, se le acaba el tiempo" José Esparza

"EE.UU. se está poniendo los guantes porfin..." Luciano Silva

"Seguro los rusos, iraníes o norcoreanos le consiguen otro... Un pequeño incordio para un tirano con muchos acreedores enemigos de EE.UU. y los derechos humanos... Ojalá de verdad hubiera sanciones realmente efectivas"

George Rider Santiago

LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OPINIÓN | 31

suerte! ¡Y ni hablar de ir a visitarlos! Para colmo, son mandados a las mazmorras por tres o cuatro jueces sentados en sus poltronas que no tienen la menor idea de lo que es sufrir en el campo de batalla. Destruyen salvajemente a quienes les salvaron la vida. O se olvidan acaso de que muchos de ellos son excombatientes y héroes de Malvinas que han debido soportar jornadas enteras castigados por las inclemencias del tiempo. Con los pies congelados, el estómago vacío, los dedos azules de un frío atroz que apenas les permitía manejar el arma. Ojos que contemplaban horrores, oídos destrozados por estruendos y narices que soportaban olores nauseabundos, con diarreas humillantes y calamidades de toda laya. Todo ello, mientras esperaban que una bomba los descuartizara, una esquirla los dejara mutilados o una bala les volara la cabeza. ¡Pero no se preocupen, "señores guerrilleros", de los soldados que quedaron vivos ahora se están ocupando nuestros jueces! Francisco García Santillán DNI10.661.522

#### Similitud

He llegado a la conclusión de que Santiago Caputo es a Javier Milei lo que Marcos Peña fue a Mauricio Macri. Juan Bautista Garona ganix.garonal952@gmail. com

#### Ruta del Mercosur

Como usuario de la ruta del Mercosur, la nacional 14, es notable su deterioro por la falta de mantenimiento. Hay carencia de luces en todos los cruces, al igual que de señalización y demarcación lateral, además de observarse baches y pasto crecido, sin cortar, en toda su extensión.

Todo ello converge en hacer peligrosa a esta ruta, que es la puerta de entrada al país. Debaría car un mode.

es la puerta de entrada al país. Debería ser un modelo para los países vecinos. Claramente la concesión y el peaje que pagamos no se reflejan en el mantenimiento, por lo cual sería bueno que el gobierno de Javier Milei se encargara de exigir a quien debe hacer el mantenimiento que lo haga o si no quitarle la concesión. Espero que el gobierno libertario sea ejemplo no solo en combatir la inflación, sino también en combatir las concesiones de empresas burocráticas y que poco favor le hacen a la ciudadanía. Roberto Jorge Bi-

llinghurst robertojbill@hotmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**CLAVES AMERICANAS** 

## Es hora de actuar contra Maduro

Andrés Oppenheimer

-PARA LA NACION-

a pasó más de un mes desde que el gobernante venezolano Nicolás Maduro se robó las elecciones del 28 de julio, y las exigencias de Estados Unidos y varios países latinoamericanos de que muestre pruebas de su autoproclamada victoria electoral han caído en el vacío. Ya se agotó la paciencia de varias democracias de la región para esperar algún resultado de las gestiones de los presidentes de Brasil y de Colombia para convencer a Maduro de que muestre sus registros de votación y permita una transición a la democracia.

Como me dijo en una entrevista el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a menos que haya un esfuerzo internacional colectivo para aislar a Maduro, el dictador venezolano se aferrará al poder indefinidamente. Eso podría resultar en un nuevo éxodo de millones de venezolanos, que se sumarán a los casi 8 millones que ya han huido del país desde que Maduro subió al poder, en 2013. El presidente panameño me dijo que las gestiones de Brasil y Colombia con Maduro no están y endo a ninguna parte, y que la propuesta de Brasil de que Venezuela realice nuevas elecciones solo ayudaría a Maduro a ganar tiempo y le daría al dictador venezolano "un tanque de oxígeno gigante".

Panamá, que el 1º de enero asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, suspendió el tráfico aéreo con Venezuela y reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país. Según las encuestas en boca de urna y las copias de los recuentos de votos hechos públicos por la oposición venezolana, González Urrutia ganó las elecciones por una abru-



madora mayoría con casi el 70% de los votos. Mulino me dijo que ha llegado el momento de que los países democráticos implementen un "aislamiento material real" de Venezuela. Cuando le pregunté si otros países deberían seguir el ejemplo de Panamá y suspender el tráfico aéreo con Venezuela, respondió: "Yo creo que sí".

Existe un gran debate en Washington D. C. sobre si EE.UU. debería imponer sanciones económicas más amplias a Venezuela o si eso solo aceleraría el colapso económico del país y desencadenaría una nueva ola migratoria. Los líderes de la oposición venezolana dicen que, como mínimo, el presidente Joe Biden, América Latina y España deberían imponer más sanciones personales, como anulaciones de visas, a funcionarios venezolanos y sus compinches en el mundo empresarial. Biden ya ha revocado las visas de muchos altos funcionarios venezolanos y sus familias, pero dirigentes opositores me dicen que les han dado a diplomáticos estadounidenses una lista

de 1560 funcionarios y empresarios venezolanos que consideran que también deberían ser objeto de sanciones. Juan Guaidó, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue reconocido por unos 50 países como presidente interino después de las elecciones de 2018, me confirmó que dicha lista fue entregada al Departamento de Estado a principios de este año. Las personas que figuran allí deberían rendir cuentas por sus crímenes, señaló.

"Es momento de subir la presión y ejercer sanciones sobre los responsables del robo de la elección", me dijo Guaidó. Maduro está en una posición mucho más débil hoy que después de las elecciones de 2018. Algunos de sus aliados claves de izquierda, como Brasil y Colombia, se han distanciado de él, ha perdido el apoyo de sectores chavistas en barrios populares y tiene menos dinero para pagar a sus fuerzas de seguridad tras el restablecimiento de algunas sanciones petroleras de EE.UU.; Podrá contar Maduro con los soldados rasos de la Guardia Nacional Bolivariana o el Ejército, que ganan apenas 10 dólares al día?, pregunta Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una declaración el 29 de agosto felicitándose tácitamente por algunos votos de la Organización de los Estados Americanos que exigen "transparencia" y "revisión imparcial" del voto en Venezuela. Todo esto está muy bien, pero son solo palabras. Es hora de que Biden y los países latinoamericanos adopten sanciones económicas y diplomáticas colectivascontra Maduro, para acelerar su caída, restablecer la democracia y evitar un nuevo éxodo masivo de venezolanos. •

#### INTOLERANCIA

### Montaigne, ensayos de moderación y consensos

Alejandro Poli Gonzalvo

PARA LA NACION

iguel de Montaigne (1533-1592) vivió en la intolerante Francia de las guerras religiosas entre católicos y hugonotes. Coetáneo de Cervantes y Shakespeare, fue el precursor del ensayocomogéneroliterarioycon su obra contribuyó a consolidar la utilización del idioma francés en el Renacimiento. Al igual que los escritores italianos de esa época, cultivó intensamente los autores clásicos de Grecia y Roma, pero supo recrearlos a la luz de su interés, tan original, de presentar en sus ensayos su propia humanidad.

Montaigne desea dar testimonio de sus emociones y de su templanza ante los retos que plantea la vida, en el plano privado y en el público. Escribe en la nota inicial de sus Ensayos: "Aquí se leerán a lo vivo mis defectos e imperfecciones y mi modo de ser, todo ello descripto con tanta sinceridad como el decoro público me lo ha permitido". Y agrega: "Yo mismo soy el tema de mi libro". Deudor del estoicismo y del escepti-

cismo clásicos, su modo de sentir la vida se resume en una frase que cita de Horacio: "Procuren dominar las cosas y no ser dominados por ellas". De allí que sus ensayos representan su búsqueda de respuesta a una pregunta que habita en todas sus páginas: "¿Habéis sabido manejar la vida? Si así es, hicisteis la mayor tarea de todas".

Sin embargo, Montaigne sabe que el hombre realiza su vida en la sociedad, y que esta le plantea acontecimientos que no puede controlar. La gran novedad de Montaigne es que el hombre, tanto en su esfera íntima como en su vida pública, debe guiarse por los mismos valores. Santiago Kovadloff, alma afin con el ilustre gascón, resume esa conexión: "Las emociones íntimas y las ideas propias encontraron en él su palabra inaugural. Donde ardían las hogueras del fanatismo religioso, Montaigne se atrevió a proponer la tolerancia; donde el poder dirimia las disidencias a puñaladas, recomendó atenerse a la

búsqueda de consensos. Despreció los maniqueísmos y valoró los matices del pensamiento".

Fiel a sus convicciones, al ser elegido alcalde de Burdeos, en momentos en que las guerras religiosas exaltaban las pasiones y producían crueles represalias sobre el enemigo, su conducta se expresa en una sola palabra: moderación. "La cólera y el odio rebasan el deber de la justicia y son pasiones que solo sirven a los que no ejercen su deber mediante la razón pura". Este será el norte de toda su actuación pública y de su prédica moral. Frases similares, que abundan en sus ensayos, presentan a Montaigne en las antípodas del pensamiento de Maquiavelo, que hizo escuela en quienes consideran, como Ortega, que la política es la arquitectura completa, incluidos los sótanos.

Viendo la forma en que se hace política en la Argentina y en el mundo, un observador imparcial diría que la posición de Montaigne peca por ingenuidad y, lo cual es más peligroso, expone a quien la siga a perder el poder. ¿Qué hubiera respondido Montaigne frente a esta calificación de idealista? Quizá comenzaría por una afirmación: "He visto contemporáneamente la maravillosa indiscreción y prodigiosa facilidad de los pueblos en materia de dejarse engañar y creer lo que a sus jefes les ha placido". Cuya consecuencia directa, nos advierte, es que "nuestro orden público y privado abunda en imperfecciones".

Montaigne no cree que para gobernar sea necesario someterse a una confrontación permanente. No extraña, entonces, que profetice: "Los que trastornan un Estado son los primeros en verse absorbidos en su ruina". En nuestro país, esa profecía esperó décadas para cumplirse. El legado de Montaigne todavía está vigente: más tarde o más temprano, edificar sobre esas ruinas demandará que los consensos que hoy se expresan en la sociedad argentina se institucionalicen a largo plazo. • www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Una familia aguanta un temporal

Luis Cortina

LA NACION-

cia cuando tomaba su medicación diaria para aliviar la hipertensión. Odiaba depender de sus "pastillitas", como las llamaba. Así y todo, vivió hasta los 94, después de sufrir el fusilamiento de su padre a manos del generalísimo Francisco Franco, la guerra civil y exilios internos, la Segunda Guerra Mundial y el cruce del Atlántico hasta Buenos Aires. junto a mi padre y ya con cinco hijos a cuestas. Sus "pastillitas", por lo visto, le evitaron males mayores.

No llegó tan lejos como María Branyas Morera. Con 117 años cum-

To se puede llegar a viejo, hijo". Mi madre repetía esa frase con frecuen-plidos, la catalana era la mujer más anciana del mundo hasta que "re-solvió" irse el lunes 19 del mes pasolvió" irse el lunes 19 del mes pasado. "Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, peroquiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha", le dijo a uno de sus hijos pocos días antes.

> Había nacido el 4 de marzo de 1907 en California, donde sus padres se habían radicado. Cuando tenía 8 años, la familia emprendió el regreso a su tierra. En ese viaje María supadre falleció en el camino.

Ella también atravesó la guerra re-

publicanos vs. nacionales y las dos guerras mundiales y, luego de un corto exilio en Francia, decidieron quedarse en Girona, Cataluña.

No tomaba remedios, pero las razones de su sobrevida, además de la genética, parecen estar en otra parte: "Dios lo ha querido así", cuenta su hija que decía ella cuando enfrentaba alguna tragedia. "Nos tenemos que adaptar y tenemos que seguir viviendo", concluía.

Poco después de su último cumpleaños, le confesó a su hijo que se sentía "débil" y que se acercaba "la hora". Pero siguió dando lecciones de vida, aun si proponérselo: "No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo", recuerdan sus familiares.

Historias paralelas. Solo leer ese lenguaje castizo basta para que entre en modo flash back. Un año antes de que María llegara a España con sus padres, Joaquina Ascensión friría el primer golpe en su vida: su Fernández Vega, mi madre, nacia en Llanes, Asturias. Pero su padre, mi abuelo, nunca pensó en irse. Creía

que en su pueblo, y más tarde en Galicia, necesitaban sus saberes de médicoy, sobretodo, su voluntad de atender a pacientes incluso cuando sabía que no podrían pagarle. Solo se exilió en el País Vasco francés para sacar a su familia de los horrores de la guerra. Aun sabiendo que lo perseguían por su actividad política "roja", regresó varias veces a España. En uno de esos viajes, del lado

#### Huían del franquismo empoderado y llegaron a un país que solía resolver sus diferencias a los tiros

francés, lo detuvo una misión de la Gestapo que colaboraba con Franco para entregarle a los políticos republicanos exiliados. Lo fusilaron en 1942, mi madre tenía 18 años.

Por ser la mayor de sus hermanos. debió salir a trabajar para sostenera la familia en tiempos de posguerra. Con casi 32 años, junto a mi padre

y mis hermanos, un barco los trajo de Vigo a Buenos Aires, donde empezarían una nueva vida y tendrían otros dos hijos (soy el último de la fila). Hoy les diría: esto es Argentina, prepárense para moverse.

Venían huyendo del franquismo empoderado y llegaron a un país que solía resolver sus diferencias a los tiros. Al miedo que les causaba el retorno de Perón (habían visto a su mujer abrazarse con los Franco) debieron sumarle la última dictadura argentina. Y los vaivenes económicos, claro.

Los efectos tardios de la guerra, el exilio y el cigarrillo se llevaron a mi padre muy joven. A los 53, mi madre quedóviuda, en un país en el que había logrado criar y sostener una familia, pero que no le pudo sacar la "morriña" por su tierra.

Joaquina y María también coincidían en una estrategia devida: tratar de alejarse de quienes no les hacían bien y, sobre todo, en el empuje para enfrentar lo que sea. "Una familia aguanta un temporal", canta el uruguayo Tabaré Cardozo en "Vidas comunes"...

#### Antón Pirulero

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



BARCELONA, ESPAÑA ↑ Tadie parece darse cuenta. O no les llama la atención. Algunos con-N versan, otros miran sus celulares y también están los que posan sonrientes para una foto. Todos frente a la catedral de Barcelona, inmersos en lo propio sin reparar en lo que más se destaca: la pareja de extranjeros que acaba de contraer matrimonio en la catedral. Es como si estuvieran solos, en la intimidad, sin nadie que observe el traje clásico de él ni el vestido de novia blanco prístino de ella. Cada cual abstraído en su mundo, atendiendo su juego, como dice la canción infantil Antón Pirulero, no ven cómo la toma de la cintura, los ojos cerrados de ambos, ni la mano de él que sostiene y besa embelesado la mano de ella. Con lo escasas que cada vez más son estas demostraciones de amor, qué desperdicio que nadie esté disfrutando. Como dice Antón Pirulero, una pena tendrán, pero, en este caso, por estar atendiendo su juego.

**CATALEJO** 

Insultante

#### **Ariel Torres**

Cuando uno busca en Google "cómo funcionan los insultos", encuentra docenas de consejos sobre cómo responder a la agresión verbal. Perdidos entre toda esa buena voluntad aparecen un paper en Research Gate de 2022 y una nota de Psychology Today de 2016. Pero queda claro que hay tantos insultos que su mecanismo de acción no interesa.

La laguna es interesante. Si uno hace el ejercicio mental de extirpar el insulto de cualquier debate, controversia o discusión, los interlocutores se ven obligados a argumentar. No es improbable, vista la abundancia de falacias lógicas en el discurso públicoy privado, que esa argumentación venga algo floja de papeles. Pero es preferible una mala tesis al más inocente de los insultos.

Ahí surge una primera función clara y distinta: libera al insultador de la responsabilidad de razonar y probar sus dichos. Sobre todo, lo licencia de la más ofensiva de las tareas, para el que se siente inseguro y para el fanático. Esto es, escuchar al otro. En una pareja, entre amigos o colegas, podemos discutir con vehemencia. Pero deberíamos acordar una regla de oro. Jamás insultar. Me temo que se harían largos silencios mientras pensamos qué decir en lugar de ese agravio que estábamos a punto de pronunciar. •



stephens

DURACELL



Gusti Fernández no se rinde El valor de superar graves problemas de salud y la ilusión de una medalla olímpica > P.4

El recorrido de Colapinto Del desarraigo y la soledad adolescente a ser piloto de Fórmula 1 > P.2

# deportes

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN Facebook.com/Indeportes deportes



Messi, lesionado, cederá el brazalete de capitán por las eliminatorias; si Otamendi no es titular, Cuti Romero, Dibu Martínez y De Paul son los principales aspirantes

## Es la hora de cuidar la cinta

Ausentes Messi y Di María en los partidos de la Argentina contra Chile y Colombia, ¿quién lucirá el brazalete de capitán?; puntos a favor y en contra de los aspirantes y el análisis de algunos exfutbolistas de la selección

Leandro Contento PARA LA NACION

Desde que Alejandro Sabella lo ratificó como capitán allá por septiembre de 2011, solo se desprendió de ella en casos de fuerza mayor. Hace exactamente 16 años, un joven Lionel Messi portaba por segunda vez el brazalete de la selección en un triunfo 1-0 sobre Venezuela con gol de Nicolás Otamendi. Anteriormente había sido capitán en el tercer partido del Mundial de Sudáfrica, ante Grecia, por decisión de Diego Maradona, aunque fue tras

aquel amistoso en Calcuta 2011 que el rosarino comenzó a construir un liderazgo. Este jueves, ante Chile, en la primera actuación del equipo tras la consagración en la Copa América, Messi estará ausente por lesión y dejará su cinta a resguardo por 13<sup>6</sup> vez en el ciclo de Lionel Scaloni.

A falta del cracky de Angel Di María, quien decidió poner fin a su etapa con la albiceleste, los principales candidatos a portar la cinta están en duda para el partido con la Roja: Nicolás Otamendi, un histórico del plantel, y Lautaro Martínez, capitán en Inter, vienen de ser suplentes en

la final vs. Colombia y pujan por un lugar entre los 11. De no estar ellos, la lista de aspirantes al brazalete se reduce a otros tres puntales de la era Scaloni: Emiliano Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul. Para cualquiera de ellos (y también para Lautaro) sería su primera vez como capitanes del seleccionado.

"Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años, me siento un jugador importante de esta selección y eso es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo y quien la tenga que llevar será circunstancial;

el capitán es él", aclaró De Paul en relación a la posibilidad de llevar la cinta. El volante fue capitán en Udinese y se probó por primera vez el brazalete de la selección en los minutos finales del 3-0 ante Costa Rica, en enero de este año, tras la salida de la cancha de Ángel Di María.

Fideo fue uno de los que más veces reemplazó a Messi en el rol de capitán: la primera en 2021 (1-0 sobre Uruguay, en Montevideo) y luego tres en 2022: 2-1 en Chile, el 1-0 sobre Colombia en Córdoba y 3-0 a Jamaica en New Jersey, previo al Mundial de Qatar. Nicolás

Tagliaco, también con cuatro, fue el primer capitán argentino bajo la conducción técnica de Scaloni: 3-0 a Guatemala (el día del debut del DT), 0-0 con Colombia y 2-0 sobre México en 2018, y 4-0 a Estados Unidos en 2019. Y luego aparecen Otamendi y Germán Pezzella con tres, y Sergio Romero y Gabriel Mercado con una. Tagliafico tampoco estará ante Chile por lesión y su lugar en la lista fue ocupado por Marcos Acuña, que lució ocho minutos la cinta de capitán en un amistoso ante Ecuador, disputado en España. Continúa en la página 2

#### POLIDEPORTIVO » FÚTBOL Y AUTOMOVILISMO



De Paul, ayer en el predio, uno de los aspirantes a cuidarle la cinta a Messi

@ARGENTINA

## Un abanico con fuertes liderazgos en Dibu Martínez, De Paul y Romero

Goycochea, Sensini, Fabbri y Marcelo Espina ponen la lupa sobre la capitanía

#### Viene de tapa

Por lo pronto, Otamendi, capitán del Benfica, arrancaría en el bancode suplentes y Lautaro Martínez conservaría serias posibilidades de jugar desde el arranque, aunque las dudas empezarán a disiparse a partir de este miércoles, tanto en la conferencia que brindará el DT por la mañana como en la práctica vespertina en Ezeiza. Según pudo averiguar LA NACION, el técnico no definió quién portará la cinta y es probable que tampoco sea él quien resuelva la elección, ya que suelen ser los propios jugadores los encargados de definir al capitán. Si Otamendi va de arrangue, no habrá discusión. Pero si el ex Porto y Valencia queda afuera, todo se definirá en las horas previas al partido en el Monumental.

#### Una cinta con mucha historia

Desde Emilio Solari (primer capitán campeón de América en 1921) hasta Lionel Messi, el jugador que más veces lució la cinta en la historia de los Mundiales (19), la selección ha tenido grandes referentes a lo largo de los años. Antonio Rattin, Roberto Perfumo, Daniel Passarella, Diego Maradona, Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Veróny Javier Mascherano fueron solo algunos de los privilegiados en portar la cinta de capitán; y también algunos sin tanto recorrido en Europa pero que también tuvieron la chance de vestir el brazalete albiceleste.

A Marcelo Espina, por caso, le tocó heredar la 10 y la cinta de Maradona durante la sanción a Diego por el doping de 1994, elegido por Daniel Passarella. "Entiendo que el capitán contra Chile saldráde Dibu Martínez y De Paul, pero el que a mí me gustaría ver, seguro no va a ser. A mí me gusta ver jugar a Mac Allister", sorprende Espina a LANACION. Y amplía: "Creo que podría ser De Paul, por que juega en la mitad y está siempre cerca del árbitro; o el Dibu, por su experiencia y personalidad. Pero que Alexis sea perfil bajo no creo que sea motivo para no poder ser capitán".

Néstor Fabbri llevó tres veces la cinta en 1995, precisamente ante la ausencia de Espina. La primera vez fue en Córdoba, en un amistoso ante Perú que terminó 1-0 para Argentina con gol del defensor. "A mí me gusta mucho el Cuti (Romero), pero creo que Dibu y De Paul también se lo merecen. Algunos dicen que a De Paul se le podría ir la mano con las protestas, pero no creo que cambie su actitud por llevar o no la cinta de capitán. Ya está en su naturaleza", considera la 'Tota'.

La posición de Martínez en la cancha es otro tema a tener en cuenta. En julio de este año, en la previa de los Juegos Olímpicos de París, la FIFA anunció que solo los capitanes podrían discutir las decisiones con los árbitros, una disposición que también será aplicada por los jueces argentinos a partir de la próxima fecha de la Liga Profesional y que ya empieza a replicarse en otras partes del mundo.

"Para mí tiene que estar entre Dibu y De Paul. Por ascendencia sobre el grupo, lo que representan en la cancha y la importancia que tienen en el equipo, yo elegiría al Dibu. Pero es una tema de gustos. Además, con el tema de la nueva reglamentación, siempre es mejor que el capitán sea un jugador de la mitad de la cancha. Y en ese caso, el que saca una pequeña ventaja es Rodrigo, aunque los dos podrían ser", opina Sergio Goycochea, subcampeón del mundo con la Argentina en Italia '90.

Al igual que Cuti Romero en Tottenham, Dibu es el subcapitán del Aston Villa (el capitán es el inglés John McGinn) y portó varias veces la cinta en la Premier. Sin embargo, jamás portó el brazalete en sus 45 partidos en la selección, con 33 vallas invictas.

De los últimos entrenadores argentinos, la enorme mayoría eligió a su capitán. A excepción de Bielsa, que dejaba la decisión en manos de los jugadores, todos optaron por un futbolista en particular, al menos en el arranque de sus ciclos: Coco Basile a Juan Román Riquelme; José Pékerman a Roberto Ayala; Diego Maradona y Sergio Batista a Javier Mascherano; y Alejandro Sabella a Messi, que se mantuvo como capitán durante los períodos de Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

Uno de los tantos capitanes argentinos en la era Bielsa fue Roberto Sensini, mundialista 1990, 94 y 98, quien compartió brazalete con otros símbolos del combinado argentino como Batistuta, Simeone y Verón. Para el exdefensor, la portación de apellido vale más que la portación de brazalete. "Que tus compañeros te elijan capitán es un reconocimiento enorme a la trayectoria de un jugador. Bielsa, por ejemplo, nos dejaba elegir a nosotros, porque éramos varios los futbolistas de experiencia y él sabía que nadie modificaría su conducta en relación a si llevaba o no la cinta. El capitán es capitán por naturaleza. De Paul, por ejemplo, es quien más habla con el árbitro pese a que el capitán es Messi, porque está en su personalidad. El Dibu Martínez, lo mismo. Cuti Romero, también. Son jugadores que se imponen por presencia. Lautaro, quizás, al ser un poco más joven, está un escaloncito más abajo que ellos tres. Pero insisto, cualquiera de ellos podría ser capitán; lo preocupante sería que no hubiera candidatos", concluye Sensini. •

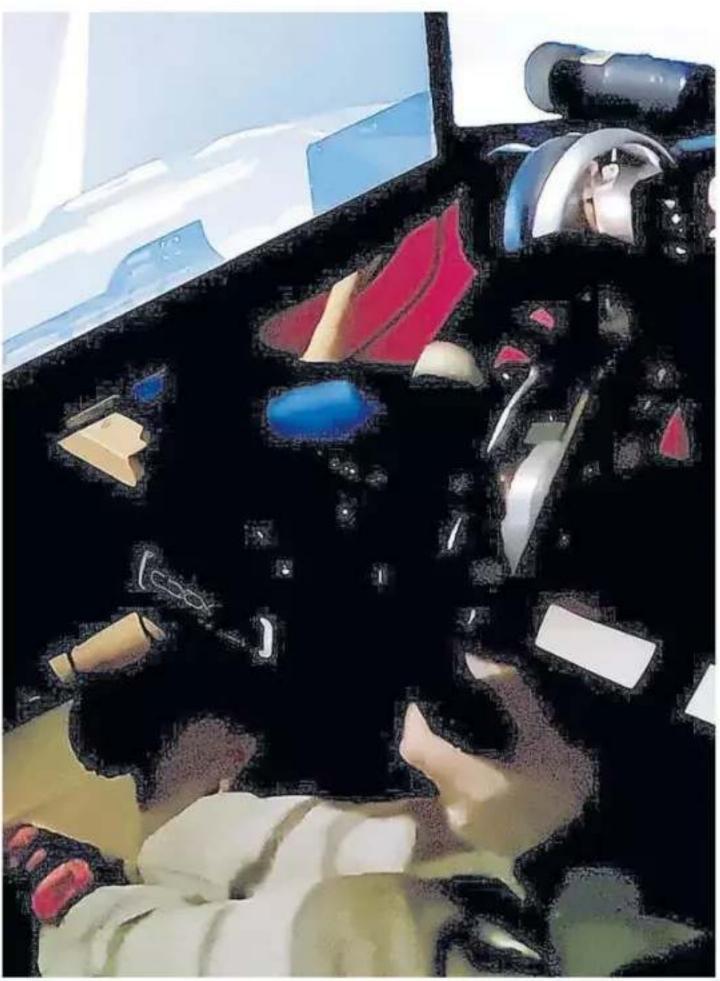

Colapinto, de niño, en un simulador; emigró a Italia en 2017 para correr en kartin

## De la soledad adolescente a ser piloto de Fórmula 1

Franco Colapinto empezó el camino a la máxima categoría a los ocho años; el desarraigo y la biografía de Fangio en el recreo

#### Orlando Ríos

PARA LA NACION

Colapinto... Colapinto... ¿Quién es este tal Franco Colapinto que aparece así, de repente en todos los diarios, noticieros de TV y programas "del corazón" porque ahora empieza a correr en la Fórmula 1? Esa fue la pregunta común que se hacían aquellos que no siguen habitualmente al automovilismo y que de Fórmulal sólo escucharon por ahí los nombres de un tal Schumacher, de un Fernando Alonso, de un Lewis Hamilton...

Es que más de una generación había pasado desde 2001 sin un argentino en la Fórmula I (Gran Premio de San Marino 2001, la última carrera de Gastón Mazzacane sobre un Prost-Ferrari), y 42 temporadas desde que colgara el casco el inolvidable Carlos Reutemann.

Hasta que, desde el martes pasado, con los camiones de la Formula I viajando desde Zandvoort hasta Monza, teníamos a Colapinto en los principales medios de comunicación, convertido en trending topic en las redes sociales. Por razones que habría que analizar en un relajante diván de psicólogo o por puro carisma que emana de ese rostro todavía aniñado de Franco, los argentinos se entusiasmaron tanto con él como con un gol de Lionel Messi con la selección.

Franco transmite frescura, da bien en cámara, la imagen de un lago en calma se sugiere desde el fondo de sus ojos castaños y, cuando escucha, lo hace con absoluta concentración, el máximo respeto. Siempre añade un toque de sinceridad durante las ya demasiado frecuentes entrevistas. Va directo al grano y no busca excusas cuando LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES 3



g; "Hubo momentos buenos y malos, pero jamás expresó que quería regresar", le dijo Aníbal, su padre, a LA NACION

comete un error técnico, como el de la clasificación del sábado previa al Gran Premio de Italia. Es tan valiente para correr y pasar rivales como para juzgarse a sí mismo, a veces con demasiada dureza, a la Charles Leclerc.

Erguido, luciendo el corte de pelo mitad rebelde y mitad de galán tanguero impresionó a Christine Giampaoli Zonca (31 años), la enviada de la plataforma DAZN Europa a los grandes premios en su rueda de prensa del viernes. De entre todos los periodistas, Franco concentró más su mirada en la periodista y cuando ella le acercó el micrófono, le apuntó: "Gracias por hacerme una nota vos. Me contaron que eres muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá". Un sobrepaso de manual por el interior. Anticipo de los que iba a realizar el domingo.

Se sentía aliviado ese día como el nadador que ha cruzado un río atestado de tiburones de la Formula 1, de la Formula 3 y de otros tipos desde el día, a los ocho años, en que se empecinó en ser piloto de la máxima categoría.

Su talento evidente le iba a facilitar la misión pero, como sucede con muchos deportistas de elite, una cierta soledad, la falta de la contención cálida de la propia familia en los años de adolescencia, hacen un camino de espinas. Se pasan sin compañía las dudas, los berrinches y los peligros propios de la adolescencia en las temporadas de entrenamiento y formación lejos de casa. Como le ha sucedido en su momento, también, a pilotos como Pechito López y Esteban Guerrieri.

Aníbal, su padre, y su madre, Andrea Trofimczuk, se convencieron de su vocación cuando, cursando la escuela primaria, una de sus maestras se mostró preocupada porque el niño no salía a jugar a los recreos.

Se quedaba leyendo un libro con la biografía de Juan Manuel Fangio, ya que no lo podía retirar de la escuela. Por eso decidieron apoyarlo totalmente y de una manera especial: atendiendo las partes técnicas y las de desarrollo personal.

Así que, ya a los ll años, Franco, buscando introducirse en el entrenamiento mental, el coaching deportivo y los simuladores, participó de un seminario de dos días organizado en Buenos Aires por Juan Pablo Bonomo, expiloto y director propietario del centro de simuladores Cockpit, y quien esto escribe. Nos impresionó por su dedicación, absoluta concentración y madurez en los ejercicios. Se los tomaba muy en serio, lo que no es habitual en niños de esa edad. Suelen jugar, lo que está bien, pero Franco ya se sentía corredor de verdad.

Tras esa jornada, Colapinto comenzó a trabajar de manera regular con el psicólogo deportivo Gustavo Ruiz, y de allí seguramente deriva esa tranquilidad en el combate en pista y la agresividad calculada que mostró con sus defensas y adelantamientos en la Formula 3 y la Formula 4.

Lo llevaron en 2017 a Italia para correr en karting y alojarlo en una habitación en una planta por arriba del equipo que le iba a cuidar. Andrea y Aníbal recuerdan que le dejaron allí tras un largo abrazo. "Lloré -dice Andrea-, teníamos dudas porque pensábamos sobre si estábamos haciendo lo correcto. Es que apenas era para nosotros un

Así se inició el recorrido que cumplió un hito histórico el domingo. Y que se aceleró tras su campeonato en la F. 4 española, ya confiada su suerte a la empresa de gestión de pilotos Bullet, de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

Catarineu sabe bien acerca del

paso del Franco niño-adolescente al joven adulto ya profesional. Colapinto tuvo que acostumbrarse a una habitación en la que no tendría los posters de los ídolos de su niñez. Al menos tenía la compañía de los hijos de María cuando le recibieron en Mallorca.

Es posible que no pueda verbalizar que, por momentos, se sentía atrapado en un limbo entre dos mundos; aquel de su escuela y el de los viajes y contactos con sus compañeros de pista en karting, y el más fríoy distante del automovilismo en España y Europa. Era un presente y un futuro extraño, pero que él había elegido. Quizás llegaba a preguntarse si había dejado, en la Argentina lejana, una parte de sí mismo que no sabría cómo recuperar.

Lasvideollamadas diarias ayudaban aunque, como explicaba emocionada su madre, "no son lo mismo". Incluso parecía compungida cuando añadía que Colapinto tuvo que aprender a cocinar, a prestar atención a cotidianeidades como coser reparando un par de calzoncillos, plancharse una camisa. Y, es obvio, cuidar su traje de carreras o mono ignífugo. Sí, también hubo algunas lágrimas, ahora por una alegría inmensa, cuando Franco terminó duodécimo en su primer Gran Premio tras haber arrancado en el puesto 18°.

Anibal, el papá, le contaba luego a LA NACION en el paddock de Monza que era un día muy especial: "Hizo una gran carrera, no cometio un solo error. Me acuerdo de aquel día que lo dejamos solo en Italia. Habíamos hablado y le preguntamos si quería regresar a la Argentina. Pero nos dijo: Yo elegí esto, pasaré malos momentos pero es lo que quiero'. Y, sí, hubo momentos buenos y malos, pero jamás expresó que quería regresar. Y aquí estamos. Puedo decir que valió la pena". •



Una imagen que ya no se verá: un árbitro rodeado

## Nueva regla en la Liga Profesional: "zona de capitanes"

A partir de la fecha 14, los jugadores no podrán rodear a los jueces; los castigos

Cuando se reanude el fútbol argentino luego de la doble fecha de eliminatorias habrá cambios. A partir de la próxima fecha de la Liga Profesional, la 14°, una nueva reglamentación entrará en vigencia con un único objetivo: darles mayor autoridad a los árbitros y más responsabilidad a los capitanes de cada equipo.

Luego de la exitosa experiencia en la Eurocopa 2024, en la que se aplicó por primera vez esta "zona exclusiva para capitanes" y su consecuencia fueron menos rodeos ante el juez ante cada decisión polémica y un juego más fluido, la International Board (IFAB) determinó que era tiempo de ponerlo en práctica en otras competiciones. Por ejemplo, en Brasil ya está en funcionamiento y no se descarta que se amplíe a más ligas y torneos nacionales e internacionales.

¿De qué se trata esta nueva regla? Desde la fecha 14 de la Liga Profesional, solo el capitán de cada equipo tendrá permiso para acercarse a los árbitros durante las tomas de decisiones determinantes para un partido. Léase: penales, convalidaciones de goles, expulsiones o consultas con el VAR.

Con esto lo que se busca es reducir los rodeos alrededor de los jueces y que cualquier futbolista pueda recriminarle cualquier decisión a la máxima autoridad de un partido de fútbol. Y menos que lo hagan en todo momento.

El punto 2 (Decisiones arbitrales) de la Regla 5 (El árbitro) estipula lo siguiente: "El árbitro tomará sus decisiones según su criterio de acuerdo a las Reglas de Juego y al espíritu del fútbol. Las decisiones del árbitro se basarán en la opinión de este último, quien tiene el poder discrecional para tomar las decisiones adecuadas dentro Boca vs. River, el del marco de las Reglas de Juego. Las decisiones arbitrales sobre hechosyacciones sucedidos durante el encuentro, incluyendo dar por válido un gol o el resultado del partido, son irrevocables. Las decisiones del árbitroy del resto de miembros del equipo arbitral deberán respetarse en todo momento".

Y agrega: "A pesar de las disposiciones estipuladas en la Regla 5, las decisiones de los árbitros y demás miembros del equipo arbitral suelen suscitar desacuerdos, que a menudo se expresan verbalmente o incluso con acciones. En ocasiones, la discrepancia con dichas decisiones impele a los jugadores a acercase al árbitro, rodearlo en un corrillo o acosarlo. Esta conducta es una falta de respeto hacia el árbitro, perjudica la imagen del fútbol y puede resultar intimidante y molesta. Se trata de una de las razones más habituales por las que los árbitros abandonan la profesión. Es preciso adoptar medidas para reducir este comportamiento y proteger a los árbitros. La comunicación entre árbitros y jugadoreses importante, y cuando un jugador se excede en sus intercambios verbales, el árbitro tiene potestad para amonestarlo con una tarjeta amarilla o mostrarle la tarjeta roja y expulsarlo".

Con esta nueva disposición, se busca reducir los tumultos alrededor de los jueces. La Comisión de Árbitros tomó cartas en el asunto y se puso en práctica esta "zona exclusiva para capitanes en torno al árbitro", en base a un protocolo mediante el cual sólo el capitán de cada equipo (o el jugador designado en caso de que el capitán sea un arquero) podrá hablar con el juez. Caso contrario, el futbolista que hable y no esté autorizado a hacerlo, será amonestado.

La AFA no solo buscará mejorar la calidad y fluidez de los encuentros, sino fomentar un mayor respeto hacia la figura del juez y darle mayor responsabilidad a la figura del capitán. •

## 21 de septiembre

Si bien falta la confirmación de la Liga Profesional, Boca vs. River se jugará el sábado 21 de septiembre, a las 16, en la Bombonera. Ayer, por la 13ª fecha, Gimnasia I (De Blasis) vs. Argentinos - expulsado Galván-Oy Godoy Cruz 1 (Abrego) vs. Central Córdoba -expulsado Abascia-1 (Florentín).

#### CONTRATAPA » TENIS Y FÚTBOL



Gustavo Fernández, una referencia del tenis adaptado, avanza en los courts parisinos durante sus cuartos Juegos Paralímpicos

GETTY

## Gustavo Fernández. El sueño olímpico, después del calvario

El cordobés, que se repuso de una hemorragia interna luego de una operación, y posteriores ataques de pánico, sueña en París con conquistar una medalla en sus cuartos Juegos Paralímpicos

"Cuando caí en el pozo y toqué fondo, tuve muchas manos de las que agarrarme". Quien lo dice es Gustavo Fernández, una referencia mundial del tenis adaptado, que tuvo sumamente comprometida su salud en 2023 y, ahora, mientras disputa los Juegos Paralímpicos de París, en los courts de polvo de ladrillo de Roland Garros, se siente "pleno".

El paratleta de 30 años, en la elite del tenis en silla de ruedas desde hace más de una década y actualmente N° 4 del ranking ITF (Federación Internacional de Tenis), busca en París su primera medalla paralímpica en su cuarta participación. Un infarto medular con un año y medio de vida lo dejó paralítico de la cintura para abajo, pero eso no le impidió seguir los pasos de su padre, el basquetbolista Gustavo "Lobo" Fernández, ni de su hermano Juan Manuel Fernández (también basquetbolista), y convertirse en un deportista profesional de elite, llegando a ser abanderado paralimpico argentino en Río de Janeiro 2016.

"Quedaría lindo llenar el álbum de figuritas, como le pasó a Djokovic [en los recientes Juegos Olímpicos de París]. Pero si no pasa, creo que el enfoque que estamos tomando últimamente va de la mano de lograr disfrutarme a mí adentro de una cancha", declaró el cordobés de la ciudad de Río Tercero, a la agencia AFP, durante su actuación en la cita paralímpica (ya se encuentra en los cuartos de final, tras vencer en la tercera rueda al chileno Alexander Cataldo por 6-0 y 6-1; su próximo rival será el británico Gordon Reid, número 5 del ranking).

Los últimos años han sido "de mucho aprendizaje, de muchos desafíos duros", pero "cuando vos ves que todos los caminos te llevan a un lugar, es cuestión de seguir transitándolo", agregó Fernández. El argentino salió de un momento oscuro de su vida, tanto profesional como personal. O como él lo define, "un par de años bravos". En 2023 sufrió una hemorragia interna a partir de una operación de amígdalas que estuvo cerca de costarle la vida ("Se salvó porque es joven y el corazón bombeó, pero estuvo al límite", explicaron los profesionales) y que lo llevó, a finales de ese año, a sufrir ataques de pánico y padecer un severo trastorno de ansiedad generalizado.

"Huboque reagruparse mucho", resumió el Lobito, ganador de ocho Grand Slam: dos Abiertos de Australia, tres títulos en Roland Garros (uno de ellos en dobles) y otros tres en Wimbledon (dos de ellos en dobles). El primer paso fue "sobrepasar el miedo", el trastorno de ansiedad por la salud, y después tratar este último padecimiento, que "cualquier persona que ha vivido

eso sabelo duro y lotedioso que es".

Pese a lo traumática que fue la situación, Fernández hizo prueba de una positividad inquebrantable, prefiriendo acordarse de la lección vital que le brindó. "Para mí fue una enseñanza enorme y metrajo a este lugar en el que estoy ahora. Realmente no me arrepiento de que haya pasado", confesó el atleta argentino, que durante estas horas, en París, se reencontró con un viejo amigo y rival, el japonés Shingo Kunieda, el mejor tenista

#### El US Open impredecible, no deja de expulsar favoritos

El Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada, no ha dejado de expulsar a preclasificados, incluidos a los campeones defensores, Novak Djokovic y Coco Gauff. Nole, desgastado física y mentalmente tras el oro olímpico en París, se marchó en la tercera rueda; la estadounidense, número 3 de la WTA, se despidió en los octavos de final. Y, entre otros, vale recordar la salida de Carlos Alcaraz, este año campeón en Roland Garros y Wimbledon, que desorientado y sin el fuego que lo caracteriza, fue vencido en la segunda rueda neovorquina por el neerlandés Botic van de Zandschulp, 74° del ranking.

adaptado de todos los tiempos, retirado en 2023.

El camino fue largo, pero el tenista destaca – ante todo – la ayuda de todos los que lo rodean, que lo sacaron del "pozo", siguiendo en todo momento sus tiempos y sus decisiones. "Fue todo paso a paso, respetándome, respetando lo que hago, lo que tenía que vivir, lo que me tocara, el tiempo que tocara", explicó el exnúmero l del mundo, agradecido, revelando que en esa época no tenía claro si llegaría a los Juegos Paralímpicos o, incluso, a los torneos de marzo 2024 del ITF Tour.

Es a su mujer, Florencia Tagliaferro, a la primera que nombra al acordarse de todo lo que vivió. "Se quedaba conmigo hasta las tres de la mañana poniéndome meditaciones para que yo pudiera dormir, porque me despertaba con pánico del miedo y sin poder respirar", explicó Fernández. Regresó, incluso, a la casa de sus padres, Nancy Fiandrino y Gustavo, "como cuando tenía 15 años". "Me fui a dormir a mi habitación, acobijado por mis padres".

"Fue duro, porque nosotros siempre lo vemos tan fuerte. Siempre secreyó que era un superhéroe y se dio cuenta de que es humano", explicó la mamá de Gusti, después de que su hijo avanzara de rueda en París.

Sus padres y su esposa, además de uno de sus amigos más cercanos, lo acompañan en los Juegos Paralímpicos, en los que se siente 
"muy pleno y con mucha motivación". A pesar de admitir que sus 15 
años de carrera le pasan factura, se 
siente "jugando el mejor tenis" de 
su vida. "Me siento mentalmente 
con una claridad y una madurez y 
un desarrollo espectacular".

Fernández, que llegó a la cima por primera vez en 2017, solo desea "aprovechar, disfrutarlo" y seguir haciendo lo que mejor sabe. El tenis "es donde he logrado expandir mi alma al máximo posible", afirmó. Y donde piensa seguir haciéndolo, por ahora en los emblemáticos courts de Roland Garros, donde sigue soñando con una medalla.

#### La Justicia frenó el impulso para las SAD

El Juzgado Federal de Mercedes avaló una presentación de la AFA

La Justicia, a través del Juzgado Federal de Mercedes, entregó ayer una medida cautelar que había solicitado la AFA contra el decreto del presidente Javier Milei que exige a la institución incluir la posibilidad de que los clubes sean sociedades anónimas. La medida rige hasta que sea dictada la sentencia definitiva.

La resolución pone en suspenso "los efectos, los términos y alcances" del decreto 70/2023 (el mega decreto lanzado por Milei tras asumir la presidencia) "hasta tanto sea dictada sentencia definitiva" sobre el caso y dos artículos del decreto 730/2024, que le imponía a la AFA el plazo de un año para adecuar sus estatutos, contrarios a las SAD, de manera de permitirles formar parte de la institución. Según la argumentación de la AFA, los mencionados decretos, que afectan la estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas, constituyen "una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas" y "violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional".

La medida, ahora suspendida, era complementaria de un decreto de finales de 2023 en el cual, junto a otras 300 reformas, el Poder Ejecutivo habilitaba la posibilidad de que los clubes de fútbol dejen de ser asociaciones civiles en manos de sus asociados y se transformen en sociedades anónimas.

La Justicia ya se había expedido en enero pasado en contra de la reforma que atañe a los clubes, sin embargo el Poder Ejecutivo resolvió avanzar en la reglamentación, ante lo cual la AFA solicitó a la justicia la medida cautelar.

El ingreso de las SAD es un viejo anhelo del presidente Milei, que se ha declarado en numerosas ocasiones en contra del "modelo pobrista" de los clubes argentinos. •

#### La guía de TV

#### Tenis

US OPEN

13 y 20 » Los cuartos de final.

ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622

HD)

#### Fútbol

Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

#### Ciclismo

7.30 » La vuelta a España. Etapa 16. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

## espectáculos

MEDIOS Ronnie Arias se sumará a la programación de la TV Publica con un programa de cocina. PAGINA 3

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

## Un viaje a lo profundo del nuevo disco de Charly García

Guiños, reinterpretaciones y canciones inéditas componen su nueva obra; participan Pedro Aznar, David Lebón y en un tema se incluye la voz de Luis Alberto Spinetta; se lanza el 11 próximo. PÁGINA2



Charly García y su innegable estampa de rockstar, a los 72 años

NORA LEZANO

## Pedro Almodóvar presentó su primer film en inglés

VENECIA. Habló sobre su nueva película con Tilda Swinton y Julianne Moore

#### Natalia Trzenko LA NACION

"Esta película es lo opuesto a lo que en España llamamos 'discursos del odio'. Quería Yalgo de italiano, claro. mandar un mensaje a todos brindó en el Festival de Cine Almodóvar en castellano. de Venecia junto a Tilda Swinel director manchego realiza mo hacer ciencia ficción". en inglés.

Una experiencia novedosa que de alguna manera se reprodujo en el encuentro con la prensa que se llevó a cabo entre el castellano y el inglés.

"Es una película sobre una esos niños sin acompaña- mujer que agoniza en un miento que luchan por llegar mundo que probablemente a nuestras fronteras. La ex- también está agonizando. El trema derecha pretende que cambio climático no es una el gobierno envíe a la Marina broma. No sé cuántas demospara que no entren, y conver- traciones necesitamos para tirlos incluso en invasores. Es verlo. La única solución, aundelirante, es injusto, profun- que tal vez peque de pretendamente estúpido", declaró cioso, es que cada uno desde Pedro Almodóvar ayer en la su lugar se manifieste en conconferencia de prensa que tradeestenegacionismo", dijo

La conferencia comenzó en tony Julianne Moore, las pro- inglés con Almodóvar asegutagonistas de La habitación de rando en ese idioma que para al lado, su más reciente film él este rodaje fue "como emy el primer largometraje que pezar en un nuevo género, co-Continúa página 3



El director ayer en el festival de Venecia

#### Un hipnótico *Bolero* mueve desde las entrañas al Ballet del Teatro Colón

#### \*\*\*\*

PROGRAMA MIXTO integrado por Suite en Blanc (Édouard Lalo/Serge Lifar); Adagietto (Gustav Mahler/Oscar Araiz); Bolero X (Maurice Ravel/ Shahar Binyamini, con asistencia coreográfica de Yotam Baruch). ILU-MINACIÓN: Rubén Conde. REPOSICIÓN DE VESTUARIO: Carlos Pérez. POR EL BALLET ESTABLE DEL TEATRO COLÓN. Dirección: Mario Galizzi orouesta FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES. Dirección: Mariano Chiacchiarini. PRÓXImas funciones: hoy, mañana y el jueves, a las 20. En el Teatro Colón.

del Ballet Estable del Teatro Colón, llega para esta época como una mano de baraja que reparte varias cartas. Son, en esta partida, tres obras de danza pura: Suite en blanc, que Serge Lifar hizo en París en 1943, con música de Édouard Lalo; el dúo Ada-

1 "Programa mixto", gietto, del coreógrafo argenque cada año pre-senta la temporada 1971 sobre la célebre música de la Sinfonia N°5 de Mahler, y Bolero X, que el israelí Shahar Binyamini concibió para los quince minutos más famosos que Ravel le ha dado a la historia de la música, probablemente, por los siglos de los siglos. Continúa página 3

#### Sebastián Espósito

LA NACION

Que un lunes al mediodía haya una alfombra roja instalada en la puerta de Artlab, en pleno barrio de Chacarita, es un tanto raro. Una alfombra roja y esas sogas que se colocan para delimitar el camino no pegan con el sol que tímidamente asoma sobre las casas y los edificios bajos de la zona. Pero olvídense de lo usual, porque estamos a punto de ingresar a un universo paralelo. En unos minutos la prensa musical escuchará por primera vez La lógica del escorpión, el nuevo álbum de Charly García.

Sonrisas nerviosas, múltiples saludos y una pregunta que se vuelve recurrente. "¿Qué tal estará el disco?". Después de la celebración de su cumpleaños 70, que lo tuvo a Charly por última vez sobre un escenario (en el CCK), rodeado de sus aliados de distintas épocas, fue poco lo que supimos de él. Sí, flotaba en el aire la idea de una nueva obra, pero también flotaba la sensación devolverse un work in progress eterno, como Kill Gil.

La tapa, la contratapa y el sobre interno del vinilo que saldrá el próximo 11 de septiembre se encuentran exhibidos en el centro del salón principal de este coqueto espacio multipropósito que permite proyectar a gran escala en sus paredes al escorpión que ilustra la tapa del álbum, una idea de Charly desarrollada artísticamente por su gran amiga Renata Schussheim (una sociedad que nació en días de Serú Girán). Al fondo, la sala donde en minutos escucharemos integramente la obra, equipada con cómodos sillones que miran en distintas direcciones y un sonido "gordo", profesional.

Ni bien el ingeniero de grabación y mezcla del disco, Matías Sznaider, le dio play a la obra, los rostros empezarona relajarse. Sonrisas, gestos de aprobación y cuerpos que se empezaban a mover al ritmo de las 13 canciones del álbum. Es que, en un punto, Charly somos todos. Su obra es una línea de puntos larguísima que une generaciones, que marca a fuego tanto experiencias y recuerdos personales como momentos colectivos. Por eso, para algunos no era buena idea que en la previa sonaran en loop sus clásicos.

¿Se puede comparar a las 13 canciones de La lógica del escorpión con, por ejemplo, el repertorio de Yendo de la cama al living? Y no, claro que no; no es justo hacerlo. Las primeras seis obras en plan solista de Charly son insuperables. El período que va de Yendo de la cama al living (1982) a Filosofía barata y zapatos de goma (1990) es sencillamente insuperable. Luego de ellos, Charly entró en un espiral de internaciones, noticias policiales y gestos autodestructivos que siempre tuvieron una luz al final del túnel, ya sea la vez que se tiró de la terraza del hotel Aconcagua, en Mendoza, como su regreso a los escenarios en el denominado concierto subacuático de Vélez Sarsfield.

En los últimos treinta años-desde La hija de la lágrima-, cada álbum de Charly estuvo precedido por un concepto, un imaginario que no necesariamente se viera representado en las canciones pero que sí funcionaba como paraguas, como guía estético. Si hay alguien que ha sabido "pintar" su obra en el rock argentino ese es Carlos Alberto García Moreno. Y mucho antes de tomar contacto con el nombre de las canciones supimos que detrás de ellas se encontraba el cuento del escorpión y la rana, una fábula en la que Charly parecería mirarse al espejo, verse reflejado en la moraleja.

El escorpión necesita de la rana para cruzar el río y más aun necesita convencer a su interlocutor de que no lo picará. Pero el instinto, ese que Charly declara que "no tiene contraindicaciones" (como

## Charly García se celebra a sí mismo en el próximo álbum La lógica del escorpión

En su nuevo disco después de siete años, que sale el 11 del actual, intercala temas nuevos con reversiones, rescates e invitados ilustres como David Lebón hasta la voz de Luis Alberto Spinetta

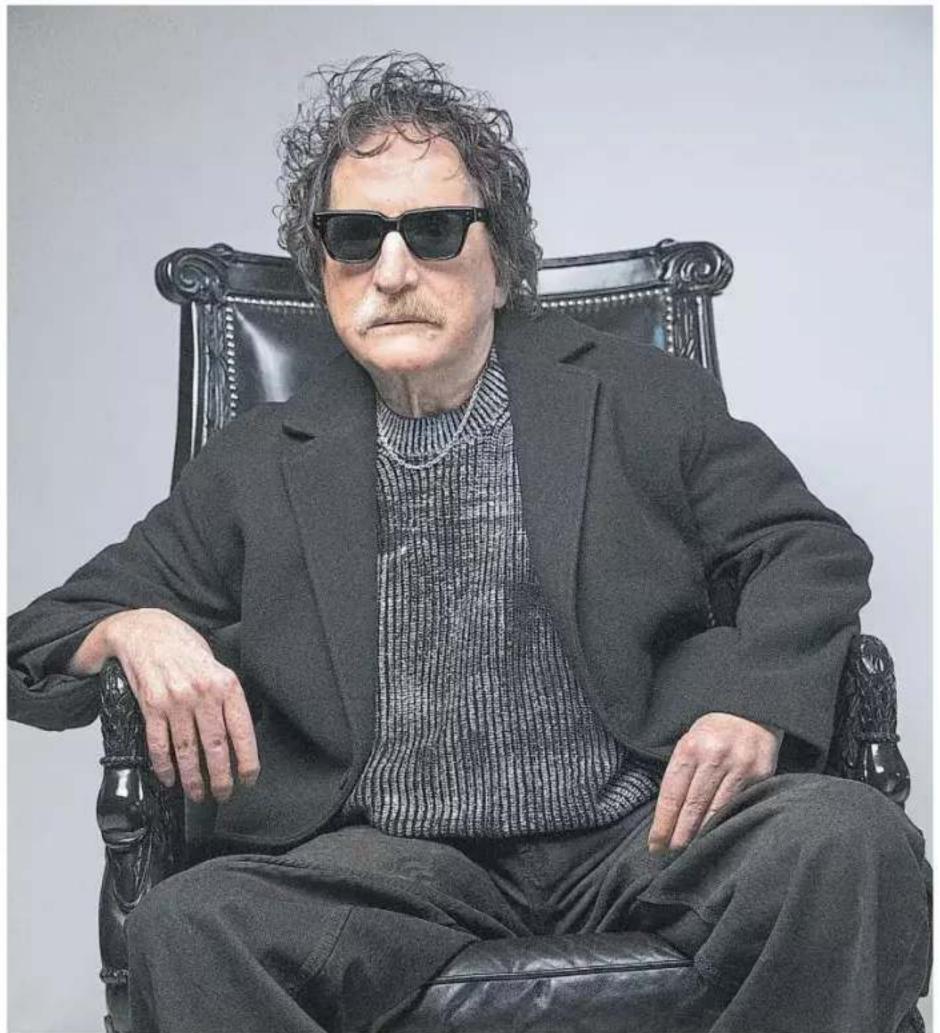

NORA LEZANO



Charly García con Pedro Aznar y el ingeniero de grabación, Matías Sznaider

comentó en diálogo con la revista Rolling Stone), es más poderoso, es independiente de la razón. Esta no puede forzarlo, no puede torcerlo. Un pocolo que ha pasado con la trayectoria y la vida del único rockstar argentino, como alguna vez se definió el propio García.

El disco, que estará en plataformas digitales el Día del Maestroy que tendrá primero una tirada de lujo de 7000 vinilos, también se lanzará en CD. La primera de las 13 canciones es "Rompela", tema que grabó en inglés en Kill Gil y que aquí canta en castellano. Es que desde el vamos el carácter autocelebratorio es muy fuerte. No sabemos el por qué de algunas elecciones, como el rescate de "Juan Represión", de Sui Generis, pero vale recordar la máxima de Say No More: "Mi capricho es ley", para dejarse llevar más por el corazón que por... una vez más, la razón.

A siete años de Random (disco que, a su vez, salió siete años después de Kill Gil), acompañan a Charly los miembros de un equipo que, a esta altura, sale de memoria: Fernando Samalea en baterías: Rosario Ortega e Hilda Lizarazu en coros, y el regreso de un antiguo colaborador de García, el guitarrista Fernando Kabusacki. Los nombres de Pedro Aznar, Fito Páez y David Lebón se distinguen como estrellas invitadas, así como la voz de Luis Alberto Spinetta en "La pelicana y el androide" se ofrece como una reparación histórica. Charly no solo opta por hacer esta canción que el Flaco grabó en Privéy traer al presente el registro de Spinetta, sino que, a su modo, hace las paces con ese proyecto que quedó trunco y que los privó tanto a ellos como a nosotros de una obra completa firmada a dúo.

Si el rock domina en el inicio, lo que sigue es un abanico sonoro en el que siempre se reconoce el sello de García, la marca de agua que llevan tanto sus temas mid tempo como los blues furiosos, por caso "El club de los 27", una de las canciones mejor logradas del álbum. "Volaré sobre este mundo traicionero y digital... Cristo fue crucificado por tratar de ser normal", canta aquí el Charly de los mil significados posibles, aunque pareciera estar dándole una vuelta más a la muerte y a la trascendencia después de ella.

En "La medicina n" 9 sobrevuela el "Rap de las hormigas", así como la música de "Chipi Chipi" está intactaen "Estrellas al caer", aunque con una letra muy distinta de la original, una que pareciera remitir a los sueños de juventud. El cierre es con dos covers que todos esperaríamos de Charly: el clásico de John Lennon "Watching the Wheels" y, una vez más, una canción de The Byrds. A casi 25 años de "Me siento mucho mejor", se despacha con "Rock and Roll Star" y lo hace con aquel solista que desde sus comienzos estuvo signado como su posible sucesor: Fito Páez. •

#### **EL DISCO**

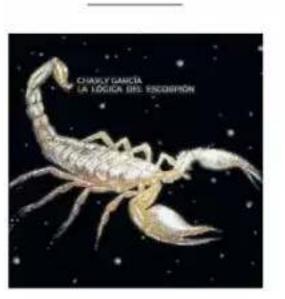

La lógica del escorpión está producido por Charly García. El ingeniero de grabación y mezcla es Matías Sznaider. Con Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, David Lebón y Rosario Ortega, entre otros

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### La habitación de al lado, el film en inglés de Pedro Almodóvar

#### Viene de tapa

"Necesitaba el vehículo justo y lo encontré en las páginas de la novela Cuál es tu tormento, de Sigrid Nunez. Pensaba que tendría más problemas. Aunque mi manejo del lenguaje es bastante peculiar, el idioma en sí mismo no fue un inconveniente. Las dos entendieron exactamente el tono con el que quería contar esta historia, algo contenido, nada melodramático. Yverlas actuar juntas es un festival de dos intérpretes maravillosas", contestó el director en un inglés fluido, salpicado de su indomable acento castizo, mientras Swinton y Moore asentían a su lado.

Con la ayuda de una intérprete, el director eligió continuar en ese idioma al hablar de uno de los temas centrales de la película, que retrata la reunión de dos amigas que se vuelven a encontrar cuando a una de ellas le queda poco tiempo de vida. "Siempre es dificil hablar de la muerte. Nací en una región de España, La Mancha, donde hay una gran cultura sobre ella. Yo soy infantil, inmaduro en mi percepción de la muerte. Está en todos lados. Pero es algo que no he entendido perfectamente. Siento que cada día que pasa es un día menos que puedo vivir. En cambio, megustaría sentir que he vivido un día más", reflexionó el director, que agregó que no siente sus 74, casi 75 años, en absoluto.

Sobre La habitación de al lado-el film que forma parte de la competencia oficial del festival de Venecia, al que Almodóvar llegó por primera vez en 1983 para presentar su controvertida película Entre tinieblas-, el realizador fue claro y contundente: "He hablado de enfermedades porque las he padecido y algunas han limitado mucho, no mi actividad cinematográfica pero sí mi movimiento. En este caso hablo de una terminal. Y es una película a favor de la eutanasia. España es el cuarto país europeo en tener una ley sobre ello. Es urgente que exista en todo el mundo. Es terrible tener que comportarse como delincuentes". En la película, que se estrenaría en la Argentina entre fines de este año y comienzos de 2025, adelantó el realizador que el personaje de Swinton está decidido a decidir sobre su muerte y el de Moore la acompaña y debe lidiar con las consecuencias de esa decisión.

Más allá de que el tema de la muerte forma parte fundamental de la trama, las actrices aseguraron que las conversaciones que tuvieron en el rodaje era mayormente sobre la vida. "Hay una fuerza vital muy poderosa en las películas de Pedro. Al verlas como espectador se siente latir el corazón de todos los personajes. Salís de la función sintiendo que te viste a ti mismo y a los otros humanos en pantalla y estás más agradecido por los días que has vivido", dijo Moore y Swinton resumió la experiencia de trabajar con el autor español: "Siempre ha estado en el centro de los movimientos y cambios culturales de estos años. En este rodaje ha seguido siendo el maestro que siempre ha sido. Su frescuray disciplina me inspiran. Me siento todavía como una estudiante". Y agregó que, según sus cálculos, lejos de los 74 años que tiene, para ella Almodóvar está más cerca de comportarse como un niño de 7,4.

## El Ballet del Teatro Colón una cautivante criatura de setenta cabezas

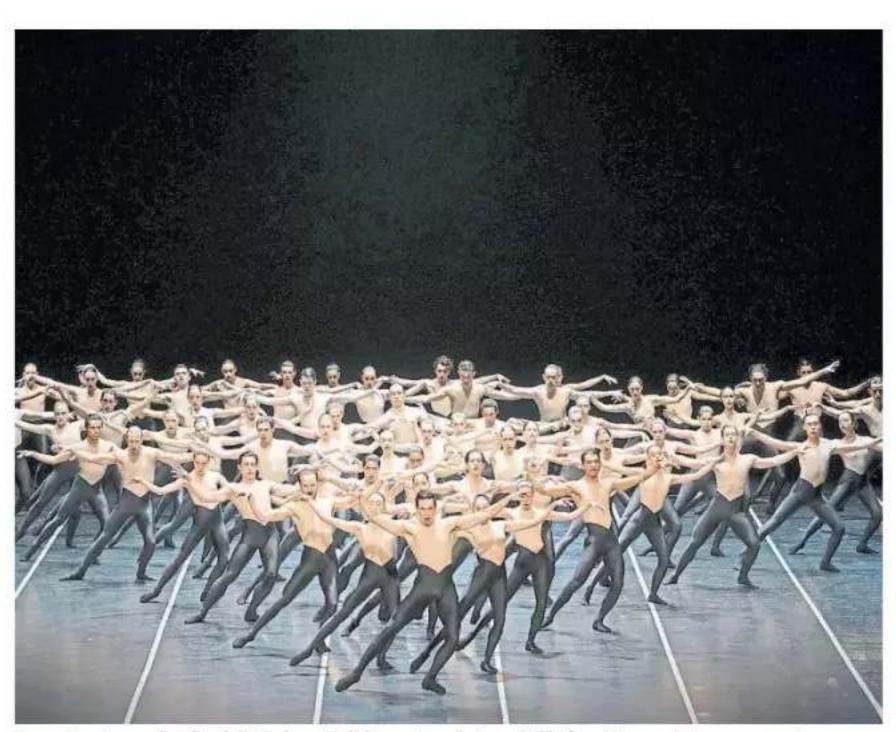

Impactante cuadro final de Bolero X, del coreógrafo israelí Shahar Binyamini TEATRO COLÓN/L. RIVERO

#### Viene de tapa

Este último es el único trabajo con carácter de estreno y, por lo tanto, el que concita la mayor atención y expectativa. Mario Galizzi, al frente de la compañía, eligió así representar una variedad que puede leerse también como una correlación en el tiempo, con tres escalas, en un recorrido de ocho décadas (a un contraste entre dos mundos como el que aquí se manifiesta entre Suite en Blancy Bolero X había recurrido el director, el invierno pasado, cuando contrapuso este mismo título clásico a una pieza contemporánea y renovadora, de Patrick de Bana, llamada Windgames).

dúo en el centro de dos grandes conjuntos. El poema de amor de Araiz y Mahler estuvo en la función del viernes interpretado por Milagros Niveyro y David Juárez, dos jóvenes valores del cuerpo de baile que lentamente vienen adquiriendo roles de mayor visibilidad. A través de ellos, es inevitable traer el recuerdo de tantas parejas que el público local ha visto sumergirse en el azul profundo, en el continuo de una danza que nunca los separa, para no perder el lazo. Los mayores, que lo vieron por primera vez, pensarán en Ana María Stekelman y Mauricio Wainrot; en los ochenta, Silvia Bazilis y Raúl Candal, y en el cambio de siglo, la figura de Maricel De Mitri (con Jorge Amarante, con Maximiliano Guerra). Una excelente comprobación de cómo una obra de arte atraviesa el tiempo.

#### El principio y el fin

En este programa, lo que no es perfecto es imperfecto.

Supongamos la demostración de un mecanismo de relojería. Sobre un paño del negro más negro se despliega un montón de piezas blancas, las más blancas. Brillantes. Todas las partes aparecen en su lugar, presentadas. Impactan. Cuando empieza a funcionar, y alguna de ellas se mueve, las otras

quedan quietas: es imposible perderla de vista. Y si el mecanismo demanda un ensamblado, entonces el engranaje rueda y entre varias ejecutan la acción con precisión, equilibrio, ritmo. Es tan elegante y sobria esta maquinaria antigua que admira.

Suite en blanc es, entonces, como un reloj. En el comienzo, la caja negra del escenario -en dos niveles- hace que no perdamos la atención sobre ningún detalle en el movimiento (ni en la quietud) de esos 35 bailarines, por supuesto, del blanco más absoluto. Cada ejecución –giros, saltos, equilibrios, figuras- se aprecian en esta demostración de estilo Adagietto es una perla, un francés condensada en una sucesión de diez estudios coreográficos (conjuntos, dúos, tríos, quintetos y solos).

En la función de estreno, la gran dificultad de la obra, que pareciera contener en sí misma todo el glosario del ballet académico, fue afrontada muy dignamente por el cuerpo de baile, aun cuando no fue perfecta. Prolijas las baterías de los varones y en línea los brazos de ellas, hubo sin embargo distancias desajustadas, giros que no terminaron de cerrar, imprecisiones técnicas que por la rotunda exposición que tienen los intérpretes en este ballet no pueden disimularse. Es merecido destacar al menos tres desempeños, empezando por La Cigarette de Camila Bocca, siempre un paso más allá de la barrera de la corrección; la Mazurka de Juan Pablo Ledo, sólido en su desenvoltura (sin los superlativos que en el mismo rol mereció hace un año el invitado italiano Davide Dato); y la prestancia de Federico Fernández, como habitualmente gran partenaire, en el Adage junto a Beatriz Boos, bella bailarina brasileña que de a poco va ganando terreno en la compañía.

En el final, el estreno de la noche. Un hipnótico Bolero, que antes que nada se distingue por una "X", Bolero X: cada uno podría pensar lo que quiera de esa

letra, que es una incógnita a despejar como en las matemáticas, pero también en el lenguaje sirve para no distinguir los géneros. Un Bolero del que creíamos saber todo, porque de todo se ha hecho (pero no), y que dejó sin aliento a la platea; boquiabiertos, igual que esos cuerpos, que durante quince minutos bailan la arrolladora marcha de Ravel con unos protectores bucales oscuros que hacen que un gesto poderoso, grotesco, uniforme se irradie. Son los rostros de setenta cabezas, que corresponden a una misma criatura, un unisono coreográfico sinuoso que no se quiebra, que avanza y retrocede con fuerza, que gira, late, se contraey se expande; que se desintegra y vuelve a unirse.

En su propia búsqueda, Shahar Binyamini -salido de la Compañía Batsheva de Israel y formado en el lenguaje corporal del Gagalleva a los bailarines a moverse directamente desde las entrañas, a colocar la energía y disparar una conexión emocional. Es una masa homogénea, asexuada aunque sensual, de ejemplares de una especie que cuesta reconocer desde el primer minuto, cuando al abrirse el telón apenas hay uno solo pero se percibe ya la presencia de los demás. Ese todo, sin embargo, por momentos se disgrega y deja aparecer individualidades: imposible no reparar en el fenomenal Jiva Velázquez, en Facundo Luqui de a dos con Caterina Stutz, en David Gómez y-otra vez esa misma noche- David Juárez, como punta de lanza de la figura final, que señala a la platea. Ni el ángulo de un solo codo se levanta fuera de tiempo; si no fuera por ese viento de la orquesta que da en la nota de al lado, nada habría de sacar al espectador ni por un instante del estado de trance.

Bolero X también es un reloj, un reloj de este tiempo. Un reloj que el Ballet Estable del Teatro Colón hizo funcionar perfecto. Constanza Bertolini

#### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna -PARALA NACION



Ronnie Arias al frente de Cocinate

#### TV PUBLICA

#### Ronnie Arias se pone a cocinar en la pantalla

Mientras sigue con cambios permanentes y poco claros para su audiencia, la Televisión Pública está pronto a estrenar un magazine de cocina para sus tardes y puso en pantalla dos novelas mexicanas tras un acuerdo bilateral entre Televisa y el canal público. Ronnie estará al frente de Cocinate e irá en la franja de las 18. Arias estará acompañado de la ex Cocineros Argentinos Mónica Borda, que abrirá las "puertas de su casa" para recibir a destacados invitados de diferentes ámbitos. •

#### CAMBIOS

#### América TV refuerza sus fines de semana

Con el fin de poder achicar la brecha con su competidor directo, El nueve, América TV reorganizó su grilla de programación con nuevos contenidos para los domingos. El primer estreno fue PedaleArg con la conducción de Khaled Hallar, de 10.30 a II. El mismo está pensado para los amantes de las dos ruedas, la movilidad sustentable y la vida al aire libre. Luego, de 11 a 12 se le da lugar al ciclo de medio ambiente, Ambiente y Medio. A las 12, Dani Nirenberg está con Mascotas al rescate.

#### RADIO

#### Un libro sobre la intimidad del estudio

El 27 de agosto se cumplieron 104 años de la hazaña en que cuatro jóvenes transmitieron, por primera vez en el mundo, lo que hoy conocemos como radio. A ellos se los llamó los Locos de la azotea. En este marco, a modo de homenaje, el locutor y productor Juan Sixto editó su primer libro, Señas de radio. El autor recopila todos los códigos y señas qu ese utilizan en los estudios de radio y que se fueron enriqueciendo con grandes maestros que aparecen en estas páginas.

#### El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Agradable Totalmente soleado con vientos leves del oeste

Mañana mín. 18" | máx. 21"







Sale 07.32 Se pone 19.16



- Creciente 11/9 O Llena 17/9
- Menguante 24/9

SANTORAL San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia | UN DÍA COMO HOY En 2004, en una escuela de Beslân, agentes rusos matan a 335 personas en una operación de liberación de rehenes.

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

|     |   |    | SO | LU | CI | ÓN | (ir | ive | rtir |
|-----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|------|
|     | 0 | Х  | 0  | X  | Х  | Х  |     | Х   | 0    |
|     | 0 | Х  | 0  | 0  | 0  | Х  | Ж   | D   | Ж    |
|     | Х | 0  | Х  | 0  | X  | 0  | Х   | 0   | X    |
| - 1 | Х | 0  | X  | 0  | 0  | Х  | 0   | 0   | 0    |
| 1   | X |    | O  | X  | 0  | ×  | X   | ×   | 0    |
| 1   | 0 | Х  | 0  | O  | Х  | X  | 0   | O   | 0    |
|     |   | X  | X  | 0  | Х  | O  | 0   | 0   | X    |
| - 1 | 0 | X. | Ø. | O  | O. | X  | O   | X   | 0    |
|     | Х | 0  | X  | X  | 0  | X. |     | O.  | 0    |
| - 1 | X | 0  | Х  | 0  | 0  | X  | 0   | X   | Х    |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|     |      | X | О | 0 |   | 0 |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| )   | (8)  |   |   |   | Х |   | X |
| 70  | 0    |   | О |   |   |   | 0 |
| )   | 0    |   |   | 0 | Х | Х |   |
| ) ( | 0    |   |   |   | О |   | 0 |
|     |      |   |   |   | 0 |   | X |
|     | - 11 |   | О | 0 |   | О | X |
| ) ] | X    |   |   | 0 | X |   |   |
|     | X    |   | 0 |   | О |   |   |
|     |      | Х | X |   | О |   | 0 |

© Ediciones de Mente

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

#### Humor petiso Por Diego Parés

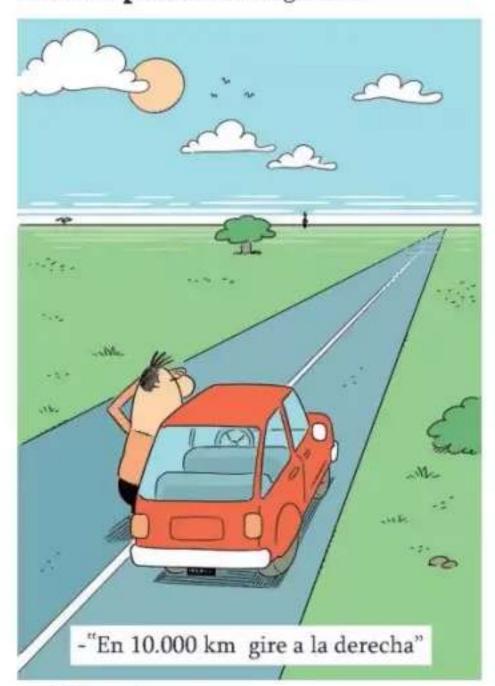

Hablo sola Por Alejandra Lunik





Genio y figura Por Max Aguirre







Macanudo Por Liniers\*

